#### deportes

### Boca pegó el salto

Le ganó a Vélez y llegó a la cima de la Liga

Con gol del juvenil Morales, el xeneize triunfó 1-0 y aprovechó la caída de Atlético Tucumán.



#### Doman, presidente

Se acabó la era Moyano en Independiente

El periodista se impuso en las elecciones y, tras la crisis del club, el líder camionero le pone punto final a una etapa de ocho años. Página 8

#### INCIDENTE PORTEÑO **CONDOS ESTRELLAS** DE HOLLYWOOD

-espectáculos

Un fotógrafo sorprendió a Margot Robbie v Cara Delevingne en un restaurante de La Boca y fue agredido por dos acompañantes; está internado en el Hospital Argerich.

# LA NACION

LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022 | LANACION.COM.AR

FINAL CON SUSPENSO EN BRASIL

# Ganó Lula, pero Bolsonaro fue la gran sorpresa y habrá ballottage

El expresidente superó por 5 puntos al actual mandatario, una diferencia mucho menor que la prevista por los sondeos



Seguidores de Bolsonaro, a la espera del presidente

**GETTY IMAGES** 

SAN PABLO (De un enviado especial).-Fue un final de suspenso que contradijo a las encuestas. En la primera vuelta de las elecciones más polarizadas de la historia de Brasil, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva derrotó al actual mandatario, Jair Bolsonaro, por poco más de cinco puntos porcentuales, un resultado más ajustado que el que anticipaban los sondeos. Ambos se

enfrentarán el 30 de octubre en un ballottage al que llegan con aspiraciones renovadas, pero con enormes desafíos, en un país polarizado como pocas veces en su historia.

Por un lado, Lula, que obtuvo el 48,35% de los votos, buscaba dar un golpe de efecto en su resurrección política tras el trauma de las condenas por corrupción. Pero el estrecho resultado marcó un

frenazo que nadie esperaba en el Partido de los Trabajadores (PT). En cambio, el presidente-que en 2018 derrotó en el ballottage al entonces delfín de Lula, Fernando Haddad-condujo una ola bolsonarista que le permitirá encarar con otras aspiraciones las cuatro semanas hasta la segunda vuelta, que se anticipan dramáticas. Continúa en la página 2

**EL ESCENARIO** 

Dos rivales que se creen victoriosos

> Guillermo Idiart -ENVIADO ESPECIAL-

> > Página4

El kirchnerismo debió moderar los festejos que había preparado

Mariano Spezzapria Página 11

Empate técnico, crisis y reformas truncadas

Andrés Malamud Página 11

### Conflicto mapuche: banderazo de los vecinos contra la violencia y las tomas

USURPACIONES. Los manifestantes enfrentaron la provocación de un agresor

Lucila Marin ENVIADA ESPECIAL

VILLA MASCARDI.-Bajo la consigna "basta de terrorismo", vecinos de Bariloche y de la región marcharon

ayer a Villa Mascardi para repudiar las usurpaciones y los ataques de grupos autodenominados mapuches. Los manifestantes fueron frenados por la policía a 15 kilómetros del lugar delastomas, donde cantaron el Himno. Cuando emprendían el regreso, tres personas desde un auto agitaron una bandera mapuche: una de ellas enfrenta un juicio por un ataque contra Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal. Continúa en la página 16

### Calculan que la inflación seguirá cerca del 7%

SEPTIEMBRE. La emisión y el alza del dólar y de las tarifas hacen que sea difícil bajarla este año. Página 19

#### EL PULSO DEL CONSUMO

Las claves de la humanidad ampliada

> Guillermo Oliveto -PARA LA NACION-

> > Página 22

2 | EL MUNDO LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero y Juan Landaburu www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### Elecciones en Brasil | SEGUNDA VUELTA EN LAS PRESIDENCIALES



Lula se mostró ayer confiado en derrotar a Bolsonaro en el ballottage, el 30 de este mes

# Ganó Lula, pero Bolsonaro fue la gran sorpresa y habrá ballottage

El exmandatario izquierdista obtuvo el 48,3% de los votos, frente al 43,2% del mandatario, que sorprendió con una cantidad de apoyos que no se reflejaron en los sondeos previos; se consolida un avance conservador

#### Viene de tapa

"No siempre es posible. Hay una cosa en mivida que me motiva, me estimula y me hace renacer cada día. Es la creencia de que nada ocurre por casualidad", dijo Lula en el hotel del centro de San Pablo en el que esperó los resultados. "Vamos a ganar estas elecciones", afirmó.

Más allá de quedar segundo detrás de Lula, el gran éxito para el presidente ha sido la ola bolsonarista que avanzó en varias regiones del país y la decisiva elección para el Congreso, que tendrá un fuerte perfil conservador, sobre todo en el Senado, donde se renovaba un tercio de los escaños.

"El cambio puede ser para peor, fijense en la Argentina, Colombia, Venezuela", aseguró el actual presidente de Brasil, una lista a la que luego sumó a Chile y Nicaragua. "A todos los países que migraron hacia la izquierda les fue peor", deta-

lló, "y me preocupa la libertad del pueblo".

Bolsonaro agregó sobre el caso argentino: "Tiene un 40% de la población que está en la línea de la la hegemonía del PSDB. pobreza [...] durante la pandemia siguió una política de 'quedarse en casa', que ya saben lo que opino sobre eso, y fue peor".

"Tenemos una segunda parte por delante. Existe la posibilidad de hablar con (Romeu) Zema (gobernador reelegido en MG). Río es de nuestro partido (Claudio Castro). El PL hizo una bancada de 100 y unos cuantos diputados, nosotros hicimos senadores, todo este personal será invitado a hablar con nosotros".

En la disputa por la gobernación de San Pablo, el motor económico del país, el candidato bolsonarista, Tarsicio de Freitas (Republicanos), también dio la sorpresa al quedar primero, con el 42,4% de los votos,

por delante de Haddad (35,6%), cuando las encuestas anticipaban un primer puesto del candidato de Lula. Ese resultado marcó el fin de

El tanto, el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, aliado de Bolsonaro, fue reelegido para comandar el estado con el 58,2% de los votos.

#### Avance conservador

En Minas Gerais, otro de los estados claves del país, Romeu Zema, del partido Novo (afín al bolsonarismo) fue reelegido con más del 53% de los votos. Y en Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni (Partido Liberal) sacó el 37,5% de los votos y disputaría el ballottage con Eduardo Leite (PSDB, 26,8%), que estaba unas décimas por encima del candidato del PT, Edegar Pretto.

Ese avance conservador representará un enorme desafío para

Lula en caso de que finalmente gane la presidencia en el ballottage. Los expertos advierten que el expresidente se enfrentaría a un escenario muyadverso en el Congreso, reacio a las reformas que intentaría aplicar el líder del PT para su agenda de reformas sociales y económicas.

Tras la sorpresa por el avance bolsonarista, ahora se abre otra pulseada feroz en la campaña electoral, en la que Lula y el presidente tendrán que reenfocar sus estrategias para seducir a los votantes de Simone Tebet (MDB, 4,1%) y de Ciro Gomes (PDT, 3%), además de los de otros siete contendientes, los votos blancos, nulos y los que se ausentaron de las urnas (la abstención fue la más alta en porcentaje desde 1998, aunque cercana a la de 2018).

Los desempeños de Tebet, que se ha mostrado más cercana a las posiciones del lulismo, y Gomes, con más guiños hacia el presidente, estuvieron por debajo de lo previsto, lo que refleja el cada vez mayor grado de polarización entre antipetismoy antibolsonarismo.

América Latina también siguió con máxima atención los comicios. Tras los años de distanciamientos y disputas con la gestión bolsonarista, los líderes de la izquierda regional, como Alberto Fernández, apostaban a un triunfo de Lula en primera vuelta para recomponer lazos con la mayor potencia latinoamericana.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los primeros en felicitar a Lula. "Felicito a Lula por su victoria en primera vuelta. Felicito al pueblo brasileño por su enorme participación electoral", ha expresado el mandatario colombiano en un mensaje publicado en su perfil de la red social Twitter.

Los expertos señalan que, de cara a la campaña para el ballottage, el LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022



excelente resultado obtenido por Bolsonaro refuerza su discurso de que "no se puede confiar en las encuestas", dinamizará a sus simpatizantes más radicales y aumentará el riesgo de violencia política en caso de que rechace los resultados si fuera derrotado el 30 de octubre.

#### Recuento

En la campaña de Lula, por momentos incrédula cuando se revelaban los resultados, ahora se aferran a un dato clave: desde le redemocratización en Brasil, en 1985, siempre el candidato más votado en primera vuelta resultó vencedor en el ballottage, como pasó con el propio líder del PT en 2002 y 2006. En un recuento dramático, que lo mostró a Bolsonaro en primer lugar desde el inicio, solo cuando el Tribunal Superior Electoral publicó el 70% de losvotosválidos Lula pasó al frente. Esa actualización fue recibida con alivio por los simpatizantes del PT en el búnker de Lula en un hotel del centro de San Pablo y entre sus seguidores concentrados en la Avenida Paulista, a la espera del discurso del expresidente.

Bolsonaro, que en esta primera vuelta obtuvo una cifra inferior en porcentaje a la que logró en la primera vuelta de 2018 (46,03%), aunque mayor en cantidad de votos totales (50,8 millones frente a los 49,2 millones de hace cuatro años), alcanzó un resultado que pocos creían posible, al hacerse muy fuerte en sus bastiones, las regiones centro-oeste y sur. Una ola bolsonarista que pocos vieron venir.

Ayer por la mañana, luego de emitir su voto en una escuela militar de Río de Janeiro, se había mostrado confiado en una victoria en primera vuelta.

"Elecciones limpias tienen que ser respetadas, que gane el mejor", dijo el presidente, que durante la campaña había puesto en duda que fuera a aceptar los resultados de las elecciones y sembró dudas sobre el sistema de voto electrónico.

Los resultados demuestran que la agenda del bolsonarismo se fortaleció en sus cuatro años de gobierno, con un perfil ideológico que hará más difícil impulsar reformas progresistas y que resistirá aunque el presidente finalmente sea derrotado en el ballottage. Además de responder a la "Biblia", una parte significativa de los electores de Bolsonaro responden también a las otras dos B, "bala" y "buey", como suele llamarse a los sectores armamentísticos y del agro que integra un potente bloque en el Congreso.

"Voté por Bolsonaro porque no quiero un regreso al poder del PT. Y no creo que su gobierno haya sido tan malo como dicen", señaló a LA NACION Claudio, un votante de 43 años vestido con una remera amarilla, tras sufragar en el Colegio Assunção, en el barrio Jardim Paulista, en San Pablo. •

Minas Gerais

Pará

Fuente: O Globo / LA NACION

48,13%

51,81%

Tocantins

50,38%

13

14

#### LOS RESULTADOS DE BRASIL, **POR ESTADOS** Vs. Luiz Inacio Jair Lula da Silva Bolsonaro PARTIDO DE LOS PARTIDO TRABAJADORES LIBERAL 43,20% 48,31% 12 **ESTADOS** PL PT 1 Acre 63,53% Paraíba 64,20% 2 Paraná Alagoas 56,11% 16 55,28% 3 Amapá 45,54% Pernambuco 64,95% Amazonas 48,95% 73,93% 18 Piauí 5 69,36% Rio De Janeiro 51,02% Bahia 6 65,68% 62,94% Ceará Rio Grande Do Norte 7 51,65% 48,93% Distrito Federal Rio Grande Do Sul 8 Espírito Santo 52,23% Rondônia 64,37% 9 52,17% 69,57% Goiás Roraima 10 67,16% 62,22% Maranhão Santa Catarina 11 59,86% 47,73% Mato Grosso São Paulo 12 52,71% 63,79% Mato Grosso Do Sul Sergipe

4 | EL MUNDO | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

#### Elecciones en Brasil | LAS APUESTAS DE LOS ASPIRANTES

# Dos candidatos que se sienten victoriosos

EL ANÁLISIS Guillermo Idiart ENVIADO ESPECIAL

SAN PABLO ara Luiz Inacio Lula da Silva, es un triunfo con sabor amargo, que incluso así lo deja mejor perfilado que su rival para concretar, en el ballottage, su regreso al poder tras 12 años. Para Jair Bolsonaro, es un envión sorprendente con gusto a victoria moral, que alimenta su aspiración de dar pelea el 30 de octubre. Ambos se embarcarán ahora en una nueva y beligerante campaña electoral en la que no solo intentarán movilizar nuevos votantes, sino también capturar los apoyos de otros candidatos presidenciales.

Más allá de ellos, los resultados de esta primera vuelta desnudan y confirman que Brasil está partido por una polarización política y social que no había experimentado en su historia más reciente. El antipetismo y el antibolsonarismo fueron tan protagonistas como los propios candidatos.

Esas fueron las inesperadas claves de esta votación que generó sorpresa en toda la región. Aunque la campaña de Lula confía en lograr los puntos que le restan para superar la marca de 50%, a Bolsonaro la exigua diferencia de 5 puntos le dio oxígeno para aún mantener el sueño de reelección. Pero, para eso, el presidente aún debería quebrar una barrera que los analistas marcan como cuesta arriba: su elevado nivel de rechazo, superior al de Lula. Según el Instituto Datafolha, el

52% de los electores afirman que jamás votarían por el líder ultraderechista, mientras que el 40% dijo lo propio sobre el líder del PT.

En las últimas cinco elecciones, con los triunfos de Lula (2002 y 2006), de Dilma Rousseff (2010 y 2014) y del propio Bolsonaro (2018), siempre el candidato que sacó más votos en la primera vuelta resultó vencedor en la segunda, un dato clave en el que confian en el PT.

"El ballottage es otra elección muy distinta", había reconocido Lula el sábado en un encuentro con medios locales e internacionales, entre ellos LA NACION. Para el expresidente, el objetivo ahora es captar votos de las otras opciones, sobre todo de Simone Tebet (MDB, 4,1%), que se mostró más cerca al lulismo, y de Ciro Gomes (PDT, 3%), con indicios más cercanos al bolsonarismo, además de otros candidatos. Y la gran incógnita: ¿quedan en Brasil votantes moderados que no hayan ido a las urnas este domingo? Ambas campañas tendrán que reforzar su estrategia de seducción, en un duelo que se anticipa decisivo.

#### El arca de Lula

"Si no lo definimos el domingo, haremos como un equipo cuando va a la prórroga: descansaremos 15 minutos, eiremos para marcar el gol que no marcamos en el tiempo reglamentario", había adelantado Lula. Y trazó una analogía de su campaña con el arca de Noé para mostrar su apertura al apoyo. "Estaremos dispuestos a hablar con quien sea necesario, porque en estos momentos en que lo que está en juego es el interés

de mejorar la vida de los brasileños, no hay que ser sensibles para hablar con nadie. Nuestro barco es como el arca de Noé, basta querer vivir para entrar".

Ya antes de las elecciones de este domingo, Tebet se había transformado en un activo político cobijado por el PT. En las últimas semanas, colaboradores de Lula han buscado a los aliados de la dirigente del MDB para abrir negociaciones para que la candidata declare públicamente su apoyo al exmandatario en el ballottage.

Hastahoy, Tebet no permitió ninguna aproximación estrecha por temor a que ese tipo de información empujara a sus electores hacia un "voto útil" favorable a Lula en primera vuelta y que eso la desviara de su objetivo de quedar tercera por

Más de un 40% del electorado sigue identificado con un movimiento conservador

delante de Gomes. Pero sus interlocutores en el MDB y PSDB, así como aliados en la campaña, señalan por lo bajo que aceptaría hablar de apoyo en la segunda vuelta y de una participación en el gobierno, señaló O Globo. E incluso apuestan por las carteras que les gustaría ocupar, en caso de que el coqueteo político se convierta en alianza: educación y desarrollo social.

"Lamentablemente, vimos que

la polarización ideológica contaminaba el alma del pueblo brasileño. Nuestra candidatura proponía exactamente tomar el camino del medio, es decir, con equilibrio, con moderación, con diálogo, trayendo propuestas y soluciones reales a los problemas reales de Brasil", dijo Tebet tras votar en Campo Grande.

#### Expansión

Según los analistas, para Bolsonaroy sugrupo más cercano la apuesta de cara al ballottage es que los efectos de las mejoras económicas de los últimos meses (repunte de la actividad, dos índices consecutivos de deflacióny caída de la tasa de desempleo a su nivel más bajo en siete años, a 8,9%) lleguen a más brasileños que se inclinaron por votar en blanco o nulo, se ausentaron o eligieron otras opciones.

"La memoria de muchos electores es corta, y eso podría favorecer al presidente en estas semanas", señaló a LA NACION Alberto Pfeifer, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo.

El hecho de forzar una segunda vuelta con este caudal de votos refleja la fortaleza de uno de los legados de la gestión de Bolsonaro: más de un 40% del electorado sigue identificado con un movimiento conservador, en un país que en los últimos cuatro años tuvo transformaciones profundas, sobre todo en las costumbres, por el impulso del líder ultraderechista, que tiene una fuerte base de apoyo en los evangélicos.

La avanzada bolsonarista de 2018 dejóel Congreso más conservador de

la historia del país. Aunque Bolsonaro llegó al poder sin un partido fuerte detrás, confió en gobernar con el
respaldo de la bancada "BBB" (buey,
bala y biblia), como se denominan a
los congresistas que defienden intereses del sector agrícola y ganadero,
los agentes de seguridad y los religiosos, sobre todo evangélicos. Juntos
formaron un bloque ultraconservador reforzado en estos cuatro años y
en el que se apoyó Bolsonaro.

"Para el Congreso, los candidatos bolsonaristas están muy fuertes en estas elecciones, sobre todo en el Senado. Será un Parlamento bastante conservador", dijo a LA NACION el politólogo Mauricio Santoro, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).

"Es uno de los problemas para Lula. Brasil es un país mucho más conservador que hace 20 años. Tienen otro tipo de presencia, sobre todo en las redes sociales y en el poder de movilización. Y, además, el PT está más debilitado que en el pasado. Los escándalos de corrupción hicieron mella", añadió.

Cuando gobernó entre 2003 y 2010 Lula no se había enfrentado a este grado de polarización y poder de los grupos conservadores, más organizados, movilizados e, incluso, armados, tras las flexibilizaciones en la venta de armas firmadas por el propio Bolsonaro.

"Hay una nueva entidad políticosocial. Una agenda conservadora más fuerte, antiintervencionista del Estado, con libertad de fe, de portación de armas. Esa agenda está en su tope en Brasil. Es algo nuevo", indicó Pfeifer. •

# Los seguidores de Lula, de la desazón al alivio por la remontada

En la principal avenida de San Pablo se vivieron horas de angustia antes de que el líder del PT pasara a liderar

SAN PABLO (El País).—Al caer la noche en la avenida Paulista, la histórica arteria de San Pablo, la algarabía regresó al cuerpo de los seguidores del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, el favorito en la pulseada con el presidente Jair Bolsonaro en las elecciones de ayer. Solo pudieron respirar tranquilos cuando el primer presidente obrero de Brasil pasó aliderar el lento recuento devotos, en unos comicios más reñidos de lo anticipado, después de que el actual mandatario comenzó sorpresivamente por encima.

"Lo dimos vuelta, lo dimos vuelta", gritaba aliviada Monique Souza, una estudiante de derecho de 21 años vestida de camiseta roja, el color del Partido de los Trabajadores, mientras seguía los resultados minuto a minuto en su celular y de fondo estallaba el fugaz rugido de cientos de personas agolpadas para celebrar el triunfo de Lula.

Los festejos dieron paso a la desazón. "Estoy aquí porque defiendo la democracia", afirmó rotunda Monique, nordestina como Lula, al justificar su voto. "El presidente que debería asegurarse de que tuviéramos salud y vacunas solo negó la pandemia", fustigó a Bolsonaro, al que calificó de machista, homofóbico, racistay "todo lo que usted quiera imaginar". "Va aser una disputa muy cerrada, infelizmente", concluyó.

Largas filas en lugar de los temidos episodios deviolencia política se vieron durante el día en las elecciones más polarizadas de los últimos tiempos. "No queremos más odio", decía Lula después de votar muy temprano en San Pablo. La jornada transcurrió con sorprendente normalidad, después de los incidentes de ataques de tintes ideológicos que se habían presentado en las últimas semanas.

La posibilidad de que Lula resolviera la elección en la primera vuelta dominó la recta final de la campaña, pero esa posibilidad se fue evaporando a medida que se daba a conocer el porcentaje de votos de cada candidato. "Quisiera cerrar la elección ahora, pero creo que va a haber segunda vuelta", se resignaba tras depositar su voto María Luisa Dantes, una estudiante de 19 años de cabello teñido de rosa que por primera vez participaba en unas elecciones. Notiene recuerdos de los mandatos de Lula, pero le molestan las dudas que Bolsonaro sembró en un sistema electoral que considera "bastante seguro".

En otra fila esperaba Felipe Bolivar, un empresario de 33 años que acudió con la camiseta de la selección brasileña, como ha pe-



Largas filas de votantes en un barrio popular de Río de Janeiro durante la jornada electoral

el nombre de Neymar, que esta semana grabó un video en TikTok en apoyo al mandatario de ultraderecha. "Los colores definen mucho a las personas en Brasil. Es una forma de expresar nuestra voluntad, y de integrar una colectividad", explicó Bolivar. Aunque lo dejaba bastante claro, prefería no decir para quién sería su voto.

Si bien el más ruidoso, Neymar es apenas uno de los cracks que han cantado su voto en el país del fútbol. Otro ha sido Rivaldo, la vieja gloria del Barcelona, que fue a votar con la camiseta verdeamarilla. Otro futbolista retirado, Raí, el hermano de Sócrates, ha pedido activamente el voto por Lula.

Las urnas electrónicas que fueron blanco de ataques por parte de Bolsonaro se abrieron como de costumbre por un período de nueva horas, entre las 8 y las 17, pero ayer fue la primera ocasión en que todo el país se subordinaba al horario de Brasilia, la capital del país. Es decir,

que todos los votantes acudieron en simultáneo, sin importar la diferencia entre las franjas horarias de un enorme territorio. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral salió a aclarar que los electores que ya se encontraban en la fila antes del cierre podrían votar con normalidad, lo que prolongó la jornada. Su presidente, Alexandre de Moraes, calificó la jornada de "tranquila y armoniosa". Las celebraciones en la avenida Paulista de momento deben esperar.© EL PAÍS SL

LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022



\*DESCUENTO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA: 20% DE DESCUENTO SIN TOPE DE REINTEGRO EL MIÉRCOLES OS DE OCTUBRE DE 2022. VÁLIDO PARA TODAS LAS SUCURSALES COTO PRESENTANDO LA CREDENCIAL DE SOCIO CLUB LA NACION CLASSIC, PREMIUM O BLACK VIGENTE JUNTO CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AL MOMENTO DE APERSONARSE EN LA CAJA DE LA SUCURSAL DE COTO C.I.C.S.A. OBTENÉ UN 20% DESCUENTO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA COMPRA, INCLUYENDO TODA LA LISTA DE PRODUCTOS ADHERIDOS Y PRECIOS DISPONIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL. LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. DESCUENTO NO VÁLIDO COMPRAS EN LOS PATIOS DE COMIDAS, COTO EXPRESSO, COTO BAR, ZONA JUEGOS Y ESTACIONAMIENTO PROPIO, NI ELECTRODOMÉSTICOS, NEUMÁTICOS NI RODADOS. NO INCLUYE PRODUCTOS DE BODEGAS CATENA ZAPATA, BODEGA ERNESTO CATENA (ALMA NEGRA, PADRILLOS, ANIMAL, ENEMIGO), BODEGA LEONCIO ARIZU (LUIGI BOSCA Y FINCA LA LINDA), BODEGA LA RURAL (RUTINI, TRUMPETER Y SAN FELIPE), CHANDON NI TERRAZAS DE LOS ANDES (LATITUD 33, CASTEL, ALTOS DEL PLATA, VALMONT, BELTOUR, CHEVAL Y CLOS DU MOULIN), BODEGA NORTON (LOTE NEGRO, QUORUM VI, PRIVADA FAMILY BLENDI), BODEGA CADUS WINES (CADUS), NI VINOS EN TETRABRIK NI GENEROSOS, CORTES DE CARNES DE NOVILLO, NOVILLITO, TERNERA Y MENUDENCIAS. NO INCLUYE POLLO ENTERO NI TROZADO, FRESCO NI CONGELADO, NI YERBAS EN TODAS SUS PRESENTACIONES, NI HARINAS EN TODAS SUS PRESENTACIONES, NI AZÚCAR EN TODAS SUS PRESENTACIONES, NI ACEITE DE GIRASOL-SOJA EN TODAS SUS PRESENTACIONES, NI GASEOSA NARANJA & NADA (COD. 489049-489048), NI PRODUCTOS BOLE LOMPROMISO DE PRECIOS CUIDADOS, PRECIOS CUIDADOS, PRECIOS MÁXIMOS CONF. RES. 1050/21 SCI Y/U OTRO PROGRAMA O RESOLUCIÓN OFICIAL VIGENTE. SE EXCLUYEN TODAS LAS PRESENTACIONES DE LAS SIGUIENTES MARCAS: COCA COLA, COCA COLA LIGHT, COCA COLA SIN AZÚCAR, FANTA, FANTA, FANTA SIN AZÚCAR, SCHWEPPES, SPRITE SIN AZÚCAR, NI PRODUCTOS DE LAS MARCAS: SER, YOGURÍSMO, SERENITO, DANONINO, DANETTE, ACTIVIA Y VIDACOL. SE ENCUENTRAM EXCLUÍDAS DE DESCUENTOS Y/O FINANCIACIÓN BANCARIA. DESCUENTOS PARA CONSUMO FAMILIAR. ESTA

6 | EL MUNDO | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

#### Elecciones en Brasil | LOS PERFILES

RÍO DE JANEIRO os primeros pasos de la sexta campaña presidencial de Luiz Inacio Lula da Silva, que gobernó Brasil entre 2002 y 2010, fueron dados, afirman colaboradores cercanos, el 8 de marzo de 2021, cuando el juez del Supremo TribunalFederal(STF)EdsonFachin anuló las condenas del expresidente por los escándalos de corrupción de la operación Lava Jato. La salida de Lula de la cárcel fue el puntapié inicial de una candidatura que tuvo como principal eje el rescate de un legado, sin ahondar en propuestas sobre el futuro. Lula fue muy claro sobre su deseo cuando habló con asesores y allegados: "Quiero subir aquella rampa [del Palacio del Planalto] nuevamente, me van a tener que respetar". Con el resultado de ayer, mucho más ajustado de lo esperado, deberá esperar al menos hasta el 30 de octubre para verificar si se cumple su sueño.

Con casi 77 años (los cumple el 27 de octubre), el líder indiscutido y omnipresente del Partido de los Trabajadores (PT) salió de la cárcel en Curitiba decidido a volver y para eso tomó decisiones y caminos que generaron debate interno, pero finalmente fueron aceptados, porque lo que Lula determina no se cuestiona.

Fue así como se tejió la alianza con su candidato a vicepresidente, el exgobernador de San Pablo y excandidato presidencial Geraldo Alckmin, representante del centro brasileño (no del Centrão, la alianza de partidos de centroderecha y derecha que, en función de intereses económicos, se alía con casi todos los gobiernos del país) que en el pasado llegó a referirse a Lula como "ladrón de autos". El acuerdo se selló en una comida en San Pablo, el año pasado, y tomó por sorpresa a gran parte del PT. La convicción de que solamente un gran frente de partidos tendría la fuerza suficiente para derrotar a Jair Bolsonaro fue casi un mantra en la campaña, creado por su líder.

Los que conocen de cerca a Lula dicen que salió de la cárcel mejor de como estaba cuando entró. Es lo que piensa el periodista y escritor Fernando Moraes, biógrafo yamigo del expresidente, que lovisitó varias veces. "Me encantaba ver los libros que Lula estaba leyendo, porque lo que más hizo en la cárcel fue leer. Creo que salió con una claridad enorme sobre muchos temas y ejerciendo de manera magistral su capacidad de unir personas y atraer hasta a los que fueron muy críticos", dijo Moraes a la NACION.

En las últimas semanas de campaña antes de la primera vuelta, Lula recibió apoyos inesperados, como el de la exministra de Medio Ambiente y excandidata presidencial Marina Silva, que salió de su gobierno en 2008 con fuertes acusaciones de no poder llevar adelante una política de preservación ambiental por trabas internas. Estuvieron 16 años distanciados. Exministros del STF también expresaron su apoyo a la candidatura de Lula, así como figuras que en los últimos años estuvieron en las antípodas del PT, como el exministro de Hacienda del gobierno de Michel Temer el economista Henrique Meirelles.

#### Sin rencor

"Siempre le digo a Lula que en su personalidad falta un elemento, el rencor. Y él me dice que en política no se puede actuar con el hígado, porque no se avanza. Pero, cuidado, él sabe perfectamente quién le tendió trampas", comenta Moraes. Hoy Lula, amplía su biógrafo, es un hombre con más experiencia, que conoce más y mejor Brasil, y que va a hacer "lo que considere

El líder del PT mostró su cara moderada durante la campaña y decidió abrir el juego a otras fuerzas para ganarle a Bolsonaro

# Lula da Silva. La adaptación de un animal político que salió de la cárcel decidido a hacer historia de nuevo

Texto Janaína Figueiredo



AFP

que sea necesario hacer". "Sabemos que va a enfrentar muchas dificultades, la economía está destruida. No hay de dónde sacar platay será necesario tiempo para reconstruir al país", afirma Moraes.

Nadie espera en Brasil un gobierno revolucionario de Lula. La elección de Alckmin como candidato a
vice fue un mensaje contundente,
que se suma a otros discursos y gestos que anticipan una gestión que
tenderá más al centro, sin abandonar la izquierda. En su último acto
de campaña antes de la primera
vuelta, Lula estuvo en la avenida
Paulista de saco y remera gris,
usando los mismos tonos elegidos
por su candidato a vice. Nada de remeras rojas, como usan muchos de
sus seguidores más radicales.

que conoce más y mejor Brasil, y El discurso se serenó, salvo alguque va a hacer "lo que considere" nos traspiés que podrían haberle Nadie espera en
Brasil un gobierno
revolucionario de
Lula. La elección de
Alckmin como
candidato a vice fue
un mensaje
contundente, que se
suma a otros
discursos y gestos
que anticipan una
gestión que tenderá
más al centro, sin
abandonar la
izquierda

costado más caro de lo que finalmente le costaron, como cuando dijo que a Bolsonaro "no le gustan las personas, le gustan los policías",

El abogado Marco Aurélio Carvalho es hoy una persona muy cercana a Lulay asegura que el expresidente es "la única persona capaz de reconciliar el país". "Él quiere ser el presidente de todos, se comunica bien con el pueblo. Algunas cosas que dijo en la campaña pueden haber generado molestia en algunos sectores, pero lo importante es que él se comunicó con quienes importan", dice el abogado, que considera injusto el ataque de Iglesias Evangélicas a Lula: "Él siempre fue religioso, se entregó a la policía después de una misa, se casó por Iglesia".

En el momento de votar, Lula pidió que no haya más odios en Brasil. Su

estrategia fue, desde un primer momento, asociar el bolsonarismo con laviolencia, la agresividad, la mentira y el odio, elemento relativamente nuevo en la política brasileña. Él, por su parte, se colocó como el candidato de la democracia, el respeto a las instituciones, a las diferencias políticas, el representante de un Brasil civilizado, que se opone a la barbarie que instaló Bolsonaro en el país.

#### El impacto de Janja

Un candidato, además de todo, que vive un gran amor. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapaterocuentaquecuandovisitóa Lula por primera vez, después de su salida de la prisión, lo primero que escuchó de su boca fue "estoy enamorado". La llegada de la socióloga Rosângela da Silva, más conocida como Janja, a la vida de Lula tuvo gran impacto, cuentan sus allegados. "Es una mujer extremadamente simpática, alegre, que le hace muy bien a Lula. Es petista desde siempre", cuenta Moraes. El exministro de gobiernos del PT Alexandre Padilha confirma: "Lula está enamorado y muy comprometido con una vida sana, de mucho ejercicio y alimentación equilibrada".

El hombre que describen sus aliados es un animal político, en palabras de Padilha, "que tiene la misma sensibilidad social, la misma intuición y capacidad de diálogo político de siempre, y tal vez más. Lo que todos deben esperar es un gobierno donde haya crecimiento económico, reducción de la pobreza y desigualdad y equilibrio fiscal".

Lula logra, como explica Oliver Stuenkel, profesor de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), "ser considerado auténtico, a pesar de idas y venidas en su trayectoria política. Hoy se proyecta como un líder de centro, con aliados diversos, algo que muchos otros intentaron en Brasil y no lo lograron". "Algo que llama muchísimo la atención es cómo Lula se posicionó como favorito en esta elección prácticamente sin hacer propuestas", dice Stuenkel, que también destaca "que esta habilidad de Lula es lo que le permite ir a una cumbre de países en desarrollo y luego hablar y ser aplaudido en Davos. A pesar de haber tenido un discurso crítico sobre Occidente, hoy el apoyo a Lula es casi unánime". Su última gran misión, asegura el profesor de la FGV, es "pacificar a Brasil, despolarizar el país, que no terminemos como los Estados Unidos".

Los que trabajaron cerca de Lulay lo acompañaron en viajes internacionales recuerdan cómo presidentes con los cuales convivió, como Barack Obama, lo escuchaban con atención y debatían con el entonces presidente de Brasil casi de igual a igual. "Recuerdo la fascinación de los medios extranjeros sobre cómo un hombre que había sido lustrador de zapatos y obrero metalúrgico había logrado llegar a la presidencia. El primero que instaló a Brasil en el mundo fue Fernando Henrique Cardoso, pero como dijo una embajadora europea duranteelgobiernode Lula, el expresidente agrandó esa presencia como alguien que hace fierros agranda sus músculos", dijo una fuente de Itamaraty, la cancillería brasileña.

Lula se reunía con Hugo Chávez y recibía a George W. Bush para un asado en la residencia presidencial en Brasilia. Este nuevo Lula no deberá ser muy diferente, opinan sus asesores.

A juzgar por sus conversaciones con políticos y empresarios, Lula es consciente de los desafíos y está convencido de que una tercera presidencia es lo que Brasil y él necesitan para darvuelta una página oscura de la historia brasileña.

LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022 EL MUNDO | 7

Llegó al poder en 2018 como un outsider cuando aprovechó el descontento y la apatía del electorado por la política tradicional, pero tuvo una gestión signada por varias crisis

# Jair Bolsonaro. El exmilitar que busca mantener viva la llama de la reelección

Texto Marcelo Silva de Sousa

BRASILIA 'air Messias Bolsonaro, de 67 años, supo surfear como nadie el sentimiento de rabia y descontento con la política tradicional brasileña, abierto tras los escándalos de corrupción revelados por la operación anticorrupción Lava Jato. Con una sintaxis simple, un mensaje agresivo contra el "comunismo" y desde un partido diminuto, el Partido Social Liberal, como plataforma, saltó a la presidencia en 2018, completando una trayectoria improbable hasta el Palacio del Planalto.

Diputadofederal por Ríode Janeiro durante 28 años, Bolsonaro, un nostálgico de la última dictadura militar (1964-1985), integrabael "bajoclero" parlamentario (apenasdosde sus proyectos fueron convertidosen ley). Para muchosera conocido por sus controvertidos discursos en el recinto, en los que no ahorraba elogios a la dictadura e incluso llegó a homenajear al torturador de la expresidenta Dilma Rousdel impeachment.

El presidente de Brasil nabuscadores de metales-en la selva de Pará, norte de Brasil, tarde, fue a la academia milila vida militar, donde fue capitán del Ejército, en una carrera signada por episodios de insubordinación.

naro, el más evangélico de los católicos, tuvo cinco hijos en tres matrimonios diferentes, yestá casado con Michelle, de 40 años, una evangélica practicante que cobró protagonismoen la campaña para seducir al electorado femenino.

El presidente, que suele profesar en sus discursos el lema "Dios, patriay familia", tiene en sus tres hijos mayores su principal clan político, con un papel preponderante en la campaña de Carlos, legislador en Río, y Flavio, sena- nuevas alianzas políticas. dor por ese estado.

le dio voz a una derecha popular, pudo aglutinar diversas fuerzas que existían antes de él, pero no tenían un líder", opina David Magalhaes, coordinador del Observatorio de Extrema Derecha, agrupando a sectores radicalizados, antisistema y liberales.

Alcabode casi cuatro años en el poder, llegó a los comicios con el desafío de mantener viva la llama de su reelec-



ción pese a los sondeos, que segunda vuelta con la difícil muestran para la segunda vuelta un favoritismo por el expresidente izquierdista seff durante el tratamiento Lula da Silva, en un contexto diferente al de 2018.

Si cuatro años atrás pudo ció en 1955 en Glicério, un montarsesobre un escenario pequeño pueblo del interior de crisis que lo empujó como de San Pablo, en una familia supuesto outsider, la elección una base irreductible de sede origen italiano. Aprendió de 2022 puso al presidente guidores de al menos un tera pescar con su padre, Percy brasileño ante una dificultad cio del electorado que lo apo-Geraldo Bolsonaro, 'garim- diferente: mostrar su gestión. yacomo el primer día. Cuenta peiro' -como se conoce a los Algo que intentará repetir de cara a la segunda vuelta.

En la elección estuvo sobre durante los años 1980. Más la mesa la evaluación de su administración, marcada por tar en Río de Janeiro y entróa el abandono de la agenda anticorrupción, una agenda liberalquetuvo avances tibios, permanentes choques institucionales con otros poderes Defensor de los valores de y, para algunos expertos, una la "familiatradicional", Bolsomala gestión de la pandemia del Covid-19.

> Elmandatoestuvosignado por varias crisis, con el punto másaltodurantelapandemia, que el presidente calificó como una "gripecita" mientras desdeñó la eficacia de las vacunas. Su controvertida postura, en contra de las medidas deloscierresparadefenderla economía, levalió más de una centena de pedidos de juicios políticos en el Congreso y la apertura de investigaciones, escenario que lo llevó a forjar

Bolsonaro desdibujó la Como político, "Bolsonaro identidad que había proyectado de él mismo, un político dispuestoanonegociarconla "vieja política". Si en 2018 él y sus colaboradores más cercanos fustigaban a políticos del Centrão, como el ministro de la Seguridad Institucional, Augusto Heleno, que llegó a llamarlos "ladrones", Bolsonaro termina el mandato abrazadoaesegrupo.Fueuna cuestión de supervivencia po-

tarea de mantener viva la expectativa por su reelección, con él como su mayor adversarioynoLula:surechazoorilla el 50%, según sondeos.

El Capitão do povo, como se presenta en su jingle de campaña, mantiene, no obstante, conel respaldo de buena parte delos evangélicos y el agronegocio. Y buscó reducir laventaja de Lula en el electorado más humilde con el programa Auxilio Brasil, reforzado la víspera de las elecciones.

Laeconomía entrega señales de recuperación y se convirtió en un activo. La inflación cae, combatida con una tasa de interés altay cortes de impuestos, y el desempleo también, en el 8,9%, el menor nivel en siete años.

El gobierno avanzó con la reforma de las jubilaciones, en 2019, privatizó la compañía eléctrica Eletrobras y fijó reglas para la generación de un buen ambiente económico, como la autonomía del Banco Central.

Admirador de Donald Trump, Bolsonaro invirtió parte de su campaña en el ataque al sistema de urnas electrónicas, agitando sin pruebas el fantasma de un posible fraude, lo que generó nerviosismo por la posibilidad de que una eventual derrota no sea reconocida, a imageny semejanza del republicano.

Víctima de un atentado a cuchillazos en septiembre de 2018, el presidente suele repetir que haber sobrevivido al ataque, perpetrado por un paciente psiquiátrico, fue un milagro de Dios, así como sullegada a la presidencia, un lítica. El presidente llega a la designio divino.

Participaciones sociales

4318 8888

MISAS

MARÍA ANGÉLICA (BEBY) GIL de BENCE PIERES. - Al cumplirse un año de su partida, su familia la recuerda con inmenso amor e invita a la misa que por su querida memoria se celebrará el martes 4 de octubre, a las 19.30, en la Pquia. San Martín de Tours, San Martín de Tours 2949, CABA

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito





¡comprá tu entrada

en arteba.org o escaneando el código QR!

patrocinador principal



medio asociado patrocinadores asociados (A) ANDREANI BancoCiudad ZURICH LA NACION patrocinadores colaboradores BOMBAY 🧔 SAPPHIRE **図 BLANC** GANCIA PatioBullrich 4 6 1 TRAPICHE

medio auspiciante

N | ClarinX

8 | EL MUNDO | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

#### Elecciones en Brasil | EL PODER LEGISLATIVO

# El Centrão. El poder en la sombra en el Congreso, con su influencia intacta por cuatro años

Es el grupo heterogéneo de legisladores vinculados con la centroderecha y la derecha que maneja los hilos en el Parlamento y a cuyos integrantes se los vincula con la vieja política

#### Joan Royo Gual

EL PAÍS

RÍODE JANEIRO.-El color gris predomina en los trajes y en las cabezas. A pesar de que la diversidad y la juventud mandan en la demografía de Brasil, la gran mayoría de sus parlamentarios son hombres blancos de avanzada edad que llevan años encadenando un mandato tras otro. Espectadores del duelo Lula-Bolsonaro, muchos de ellos tienen la seguridad de que continuarán bajo las cúpulas que diseñó Oscar Niemeyer en Brasilia cuatro años más, pase lo que pase. Si Lula se convierte en el próximo presidente de Brasil, tendrá que lidiar con un Congreso nacional posiblemente tan conservador como el actual.

La ola bolsonarista que arrasó en 2018 parió el Congreso nacional más conservador de la historia. Bolsonaro llegó al poder sin un partido fuerte detrás, pero confió en gobernar con apoyo de las bancadas BBB acrónimo de buey, bala y biblia. Así se denomina en Brasil a los parlamentarios agrupados en bancadas temáticas que defienden, respectivamente, los intereses del todopoderoso sector agrícola y ganadero, los agentes de seguridad y los religiosos, sobre todo evangélicos: un combo ultraconservador que siempre existió-y que frenó los intentos de políticas más progresistas en los años del PT en el poder-, pero que salió reforzado y ha sido el pilar más sólido en el que Bolsonaro se ha apoyado en estos años.

A medio mandato, criticado por su desastrosa gestión de la pandemia, con la popularidad en caída libre y con las peticiones de impeachment acumulándose sobre la mesa, Bolsonaro entendió que no podía gobernar apenas de la mano de su base más fiely forjó una alianza con el Centrão.

Así es como se denomina al conjunto de partidos que, sin ninguna ideología definida, apoyan al gobierno de turno a cambio de dinero y cuotas de poder, lo que en ambientes menos refinados se llamaría extorsión. Desde la caída de Dilma Rousseff, en 2016, su poder ha ido creciendo. Cuanto más débil es el presidente, más rehén de los chantajes del Centrão. En esa alianza ha sidoclaveel presidente de la Cámara, Arthur Lira, que guardó en un cajón todas las peticiones de destitución presentadas por la oposición contra Bolsonaro y garantizó al presidente cierta tranquilidad política.

#### Una batalla

Este auténtico poder en la sombra, que Bolsonaro denostaba como la "vieja política" antes de lanzarse a sus brazos para no naufragar, tiene todas las papeletas para sobrevivir cuatro años más, a pesar de las esforzadas iniciativas para llenar el Congreso nacional de negros, mujeres o indígenas, que parten, sobre todo, de partidos a la izquierda del PT, como el PSOL.

Brasil funciona con listas abiertas, y cada campaña es una encarnizada batalla entre miles de can-

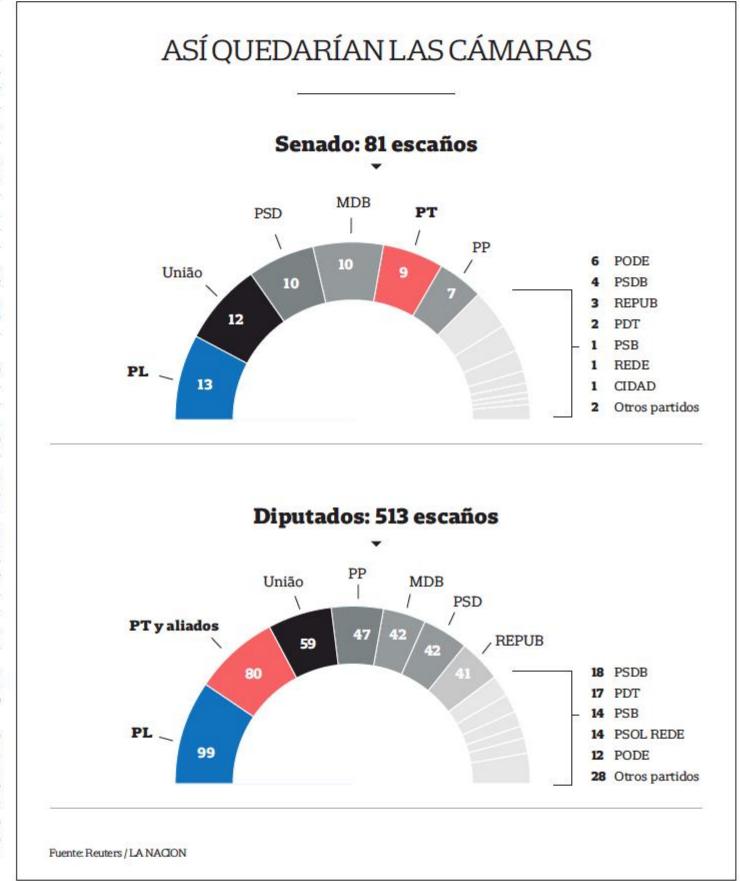

didatos. Este año son 10.629. En la Cámara de Diputados hay 513 escaños. Los novatos lo tendrán muy difícil, ya que 448 intentarán seguir en su sitio. Esa gran mayoría, donde predominan los diputados conservadores, lo tiene todo a favor para revalidar el mandato, como explica Edson Sardinha, jefe de redacción de *Congresso em Foco*, un medio especializado en información política.

"Hay un número absurdo de candidatos a diputados, pero los que tienen opciones de verdad son muy pocos. Los recursos para hacer campaña están concentrados en los candidatos que disputan la reelección. La renovación será muy baja porque quien tiene el dinero para hacer campaña es quien ya es conocido", señala. Los partidos destinan sus fondos a sus caras más competitivas, y este año hay más recursos que nunca, una montaña de dinero: 923 millones de euros de dinero público, casi el triple que en las últimas elecciones. Cambios en las leyes electorales también favorecen a los congresistas que ya están en Brasilia, así como el presupuesto paralelo, una especie de compra de

Brasil funciona con listas abiertas, y cada campaña es una encarnizada batalla entre miles de candidatos. Este año fueron 10.629. En la Cámara de Diputados hay 513 escaños. Los novatos lo tendrán muy difícil, ya que 448 intentarán seguir en su sitio. Los cambios en las leves electorales también favorecen a los congresistas que ya están en Brasilia

votos legalizada puesta en marcha durante el gobierno de Bolsonaro que también acaba hinchando de recursos a los parlamentarios veteranos.

Sardinha recuerda que la mayo-

ría de los analistas políticos pronostican que de las urnas saldrá una Cámara de Diputados de centroderecha. Un eventual triunfo de Lula no

significa necesariamente que el giroa la izquierda se traslade también
a los codiciados asientos de Brasilia. Millones de brasileños votarán
a Lula para presidente, pero como
diputado elegirán al político de toda la vida que desde la capital lucha
para que se asfalte la carretera de su
estado o se construya un hospital.
No necesariamente será un político
progresista. En general, es un voto
bastante aleatorio.

A lo largo de la campaña, Lula ha reforzado la importancia de elegir a parlamentarios de izquierda para garantizar que pueda gobernar con tranquilidad y sin depender excesivamente del temido Centrão. Está por verse si los brasileños seguirán sus consejos. Hace unos días, una encuesta de Datafolha revelaba que el 70% de los electores aún no habían elegido a su candidato para diputado. Un porcentaje similar de electores confesó que no recordaba a qué diputado votó en las elecciones de hace cuatro años. © El País, SL

### Moro, el juez que encarceló a Lula, ganó una banca en el Senado

SAN PABLO.— El exjuez Sergio Moro (União), el magistrado que condenó al expresidente Lula da Silva a la cárcel por corrupción, ganó ayer las elecciones para el Senado en Paraná y asumirá la banca ocupada por el senador Álvaro Dias (Podemos), promotor de la operación Lava Jatoy padrino de su entrada en la política.

Moro obtuvo 1,9 millones de votos, equivalentes al 34% de los votos válidos. Dias, que está en el Senado desde hace más de veinte años y buscaba la reelección, obtuvo el 24% y quedó detrás de Paulo Martins (PL), que obtuvo el 29%.

Esta fue la primera elección disputada por Moro, que dejó el Poder Judicial en 2018 para ser ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro (PL) y desde entonces fue buscado por varios movimientos políticos para integrar sus filas.

En campaña, Moro se comprometió a encabezar la oposición en el Senado a un eventual gobierno encabezado por el PT, partido que fue el blanco principal de los procesos que condujo en los años que estuvo al frente de Lava Jato. Asumirá un mandato de ocho años en febrero próximo.

Moro lideró las acciones de la Lava Jato en Paraná de 2014 a 2018, pero su reputación se vio sacudida tras la exposición de mensajes intercambiados con fiscales al frente de la operación. El Supremo Tribunal Federal anuló sus decisiones en los juicios iniciados contra Lula.

En varias entrevistas cuando estaba a cargo del juzgado, rechazóvarias veces la idea de entrar en política. "No sería apropiado que yo me postulara a ningún tipo de cargo político porque eso podría, digámoslo de esta manera, cuestionar la integridad del trabajo que hice", dijo en un evento de la revista Veja en 2017.

El exjuez ocupó el cargo de ministro de Justicia durante un año y cuatro meses, pero rompió con Bolsonaro en 2020 y salió del gobierno acusándolo de intentar interferir con la Policía Federal. Tras su despido, pasó a trabajar para una consultora estadounidense que tenía entre sus clientes contratistas involucrados en la Lava Jato.

#### Proyecto fallido

En 2021, animado por Dias, Moro se unió a Podemos con la ambición de organizar una candidatura presidencial.

Moro buscó acercarse a distintas fuerzas políticas que intentaban concretar la llamada tercera vía, pero el mal desempeño en las encuestas hizo decaer el interés por su proyecto.

En marzo de este año, en una sorprendente iniciativa, decidió cambiar de partido. Dejó Podemos y se fue a União Brasil.

"No tengo cómo estar del lado de Lula, jamás estaré con Lula o con el PT, porque fue un gobierno pautado por escándalos de corrupción", aseguró Moro después de sufragar en Curitiba, capital del estado sureño de Paraná.

Agencias ANSA y DPA

EL MUNDO 9 LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

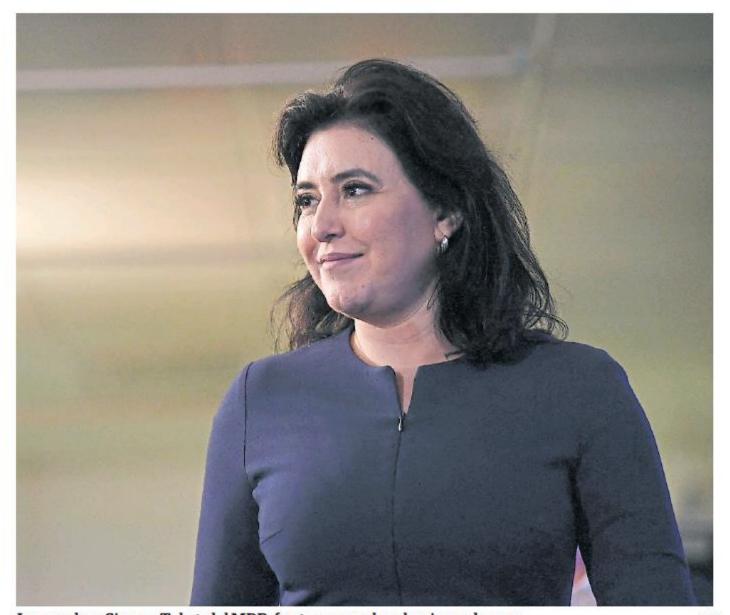

La senadora Simone Tebet, del MDB, fue tercera en las elecciones de ayer



Un observador de la OEA, en una mesa de votación

# Con sus votos codiciados para la segunda vuelta, Tebet y Gomes por ahora evitan pronunciarse

Los candidatos que terminaron en tercer y cuarto lugar dijeron que se tomarán un tiempo; en la campaña fueron críticos de los ganadores

RÍO DE JANEIRO.- Simone Tebet y Ciudadanía, pero les pidió que no yCiro Gomes suman 8,48 millones de votos. Tebet recibió el apoyo de 4,90 millones devotantesy Gomes, de 3,58 millones. La ventaja de Lula sobre Bolsonaroes de 5,8 millones, oel 68% delos votos de Ciroy Simone juntos.

En ese contexto, ambos candidatos empezaron a dar indicios sobre qué postura tomarán en la segunda vuelta.

Simone Tebet, tercera en las elecciones presidenciales de hoy en Brasil, afirmó que ya tomó una decisión con respecto al ballottage entre el presidente Jair Bolsonaro yel exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva, pero aclaró que la dará a conocer "en el momento adecuado", luego de debatirla con los partidos aliados del suyo.

"Toma la decisión pronto, porque la mía ya está tomada; tengo una posición y hablaré en el momento adecuado", dijo Tebet anoche, en las primeras declaraciones que efectuó tras conocerse el resultado de la primera vuelta, aunque precisó que ese plazo no superará las 48 horas.

"Solo espero que entiendas que este no es un momento cualquiera en Brasil; es importante que la gente duermay mire los resultados de las encuestas en cada estado, es tiempo dedecisiónyacción", agregó, según el diario O Globo.

La senadora Tebet dijo que esperará la posición de su partido, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), así como las de los aliados Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Podemos perdierantiempo. "Lespidoque decidan, porque hablaré en 48 horas", los urgió.

Tebet votó por la mañana en el estado de Mato Grosso del Sur. donde criticó la polarización de las elecciones presidenciales con Lula vBolsonarocomofiguras excluventes. "Lamentablemente, vimos que la polarización ideológica contaminaba el alma del pueblo brasileño; nuestra candidatura proponía exactamente tomar el camino del medio, es decir, con equilibrio, con moderación, con diálogo, trayendo propuestasy soluciones reales a los problemas reales de Brasil", manifestó Tebet en la ciudad de Campo Grande, donde emitió su sufragio. Tebet fue tercera detrás de Lula y Bolsonaro, con 3,87% de los votos válidos, por debajo de los cinco puntos que le auguraban las encuestas de intención devoto.

"El voto útil somos nosotros y pueden apostar por la tercera vía", había insistido Tebet, de 54 años, durante la campaña. "Nuestra candidatura no es solo electoral, es también política, de fortalecimien-

to de la democracia", dijo. Tebet, que se define como feminista y de centro, es una de los candidatos que mejor valoración tuvierontras los dos debates televisados. Actuando como senadora desde 2015, votó a favor de la destitución de Dilma Rousseff y se mostró en contra en varias ocasiones de las demandas territoriales de los pueblos indígenas, así como criticó el negacionismo de la pandemia de Bolsonaro.

En tanto, Gomes, ya excandidato a la presidencia de Brasil por el Partido Democrático Laboralista de Brasil (PDT), se declaró anoche "profundamente preocupado por el país" y pidió a la prensa "unas horas" para sentar posición ante la segunda vuelta.

"Estoy profundamente preocupado por lo que está pasando con Brasil. Nunca había visto una situación tan compleja, tan desafiante. Denme unas horas más para hablar con mis amigos, con mi partido, para que podamos encontrar la mejormanera, el mejor equilibrio para servir a la nación", dijo.

Elcandidato del PDT lograba algo más del 3% de los sufragios, su peor resultado de las cuatro ocasiones en las que peleó por la presidencia. Durante la campaña, Gomes confrontó más con Lula, con quien se suponía que compartía al menos parte del electorado.

Hace cuatro años, cuando se supo que Bolsonaro disputaría la segunda vuelta con el entonces candidato del PT Fernando Haddad, Gomes también evitó pronunciarse de inmediato sobre a quién respaldaría. Pero poco después avisó que votaría "contra el fascismo".

De los poco más de 13 millones de votos que consiguió en 2018, Gomes cayó ahora a algo más de tres millones y también cedió el tercer lugar. Gomes, de 64 años, fue ministro, diputado estatal y federal, alcalde de la ciudad de Fortaleza y gobernador del estado Ceará, en el nordeste de Brasil.

Agencias AFP y diario O Globo

# La OEA destacó el normal desarrollo de los comicios

El organismo continental desplegó 55 expertos de 17 países en 15 de los 26 estados y en Brasilia

de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el excanciller para- expertos, exgobernantes y autoguayo Rubén Ramírez Lezcano, ridades electorales, fueron igualafirmó que los comicios generales en Brasil fueron "absolutamente" normales.

"El proceso electoral se realizó de manera absolutamente normal", dijo Ramírez Lezcano en declaraciones a periodistas, al hacer un primer balance de lo registrado por la misión.

La misión de la OEA desplegó 55 expertos de 17 países en 15 de los 26 estados federados de Brasil y en el distrito federal de Brasilia, así como en dos centros de votación en Estados Unidos y uno en Portugal.

Es la tercera vez que la OEA envía una misión de observadores electorales a Brasil.

Los expertos del organismo se reunieron la semana pasada con el presidente Jair Bolsonaro, autoridades electorales y del Congreso, y miembros del equipo de campaña del exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva.

La observación internacional de las elecciones contó también con especialistas de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), el Parlamento del Mercosur (Parlasur), la Comunidad de Países de Lengua Portuguesay el Centro Carter, de los Estados Unidos.

Además hubo dos "misiones técnicas de acompañamiento" a cargo de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE).

En total, las autoridades electorales computaron unas 120 personas en esas comitivas internacionales, además de unos 300

BRASILIA.- El jefe de la misión observadores nacionales independientes.

> Pero otras 80 personas, entre mente invitadas, incluyendo a la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchillay la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez.

Los expertos acudieron a una elección marcada por los continuos cuestionamientos de Bolsonaro sobre la confiabilidad de las urnas electrónicas y las alertas de sus rivales y analistas de que el mandatario podría no reconocer el resultado si perdiera.

"Unas elecciones limpias deben ser respetadas", dijo ayer el presidente antes de votar en una escuela de Río de Janeiro, y evitó varias veces pronunciarse con claridad sobre si aceptaría o no una eventual derrota frente a Lula.

El voto electrónico fue usado en todas las elecciones brasileñas desde 1996, sin que se haya constatado ninguna falla significativa.

Las elecciones "son limpias, seguras y transparentes", dijo el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, en un acto con los observadores internacionales la semana pasada.

En ese encuentro, el jefe de la misión de Uniore, Lorenzo Córdova, destacó su confianza en un sistema electoral de "referencia para todos los países". Sin embargo, Bolsonaro repitió advertencias sobre un posible fraudey tachó a las encuestadoras-que no dejaron de ubicar a Lula en la delantera-de "mentirosas".

El viernes pasado, Lula dijo que temía que el mandatario ultraderechista pudiera "intentar crear algún tumulto durante la transición" en caso de ser derrotado.

Agencias ANSA, AFP y DPA

10 | EL MUNDO LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

#### Elecciones en Brasil | LOS SONDEOS EN LA MIRA

# Por qué fallaron las encuestas que daban una diferencia tan amplia para Lula

Los pronósticos auguraban otros resultados en San Pablo y Minas Gerais, que terminaron siendo claves para los números de Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO.- El recuento ventaja a Lula (51% a 41%), miende las elecciones en Brasil resultó mucho más parejo y apasionante de lo que se esperaba. Con más dó primero, después de aparecer detrás del actual mandatario, Jair 70% de los sufragios.

tados, Lula tenía el 48,3% de los su- mientras Lula estaba en prisión. fragios, seguido por Bolsonaro, con el 43,2%, según la justicia electoral de Brasil. Es decir, una diferencia de cinco puntos, muy lejos de los 14 proyectados por las últimas encuestas, con la mayor diferencia en las proyecciones sobre el mandatario de ultraderecha. Las encuestas fueron más asertivas al medir el tamaño del electorado de tro puntos más de lo que indica-Lula que el de su rival.

Con este panorama, ambos candidatos irán a un ballottage el próximo 30 de octubre, con una elección para el mandatario ultraderechista mucho mejor de Las últimas encuestas la que pronosticaban las encuesposibilidad de un triunfo del líder del PT en primera vuelta.

En su elección más polarizamás del 90% de los votos. Hay otros nueve candidatos, pero su apoyo fue mucho menor (de 4 al 0,01%).

Los sondeos de opinión más recientes le daban a Lula una ventaja abrumadora: el último sondeo de Datafolha, publicado el sábado, daba una ventaja de 50% a Lula por 36% para Bolsonaro, teniendo en cuenta los votos válidos, tal como funciona el sistema 50% de los votos. electoral de Brasil.

Según Rafael Cortez, que supervisa el riesgo político en Tendencias Consultoria, Bolsonaro tuvo reste de Brasil, que incluye los estados altamente poblados de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais. "Las encuestas no captaron ese crecimiento", señaló.

el foco en estos tres estados para aparecía con 51% de los votos váexplicar las diferencias. Según lidos contra 37% para Bolsonalas encuestas, Lula debía ganar ro. Esta encuesta le otorgaba-el cómodamente en San Pablo (con 26 de septiembre pasado- el 52% una diferencia de entre cuatro de los votos a Lula y 34% al actual y nueve puntos), mientras que mandatario. finalmente Bolsonaro salió prique su principal rival.

Bolsonaro también tuvo un mejor desempeño en Minas Gerais, la segunda unidad del país con mayor número de votantes. Ipec y Datafolha pronosticaban que el mandatario sacaría en ese estado 34% y 33%, pero finalmente sacó su victoria serviría para "recupediez puntos más (44%).

En Río de Janeiro, por su parte, feliz". • bastión electoral de Bolsonaro, el presidente le sacó diez puntos de Agencias AP y AFP

tras que los sondeos mostraban una pelea reñida.

En 2018 había sucedido algo del 95% de los votos escrutados, similar. En la encuesta difundida el expresidente Lula da Silva que- el día anterior a la primera vuelta del 7 de octubre, Datafolha pronosticaba un 40% de intención de Bolsonaro, hasta que se contó el voto para Bolsonaro y 25% para Fernando Haddad, el elegido del Con el 97,93% de los votos escru- Partido de los Trabajadores (PT)

Finalmente, los dos obtuvieron un mayor porcentaje: Bolsonaro obtuvo seis puntos más que los proyectados (46,03%), una postal parecida a la de este año (cosechó casi ocho puntos más que los que pronosticaba Datafolha ayer). Por su parte, Haddad había reunido en aquel entonces un 29,28%, cuaban las encuestas.

Finalmente, en el ballottage, Bolsonaro obtuvo un 55,13% y el representante del PT, 44,87%.

Lula, según lo que decían las tas, que incluso contemplaban la últimas encuestas, reunía 48% de los apoyos, mientras que Bolsonaro aparecía con 34% -una amplia diferencia de 14 puntos-, da, Lula y Bolsonaro reunieron según un sondeo del Instituto Datafolha difundido el sábado por la noche, que mostraba la misma diferencia que el sondeo anterior, del jueves. Si se consideraban solo los votos válidos (sin blancos ni nulos), Lula obtenía 50% de las preferencias, porcentaje que le permitía ganar en primera vuelta, y Bolsonaro cosechaba 36%.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debía superar el

En caso de ballottage, Lula ganaría con 54%, frente a 38% para el mandatario ultraderechista, de acuerdo con esa encuesta de buen desempeño en la región su- Datafolha, que consultó a 12.800 personas y conlleva un margen de error de dos puntos porcentuales.

En otro sondeo publicado también el sábado último, de la El diario O Globo también pone consultora Ipec (ex Ibope), Lula

Bolsonaro insistió durante la mero con 48%, siete puntos más campaña en que desconfiaba de los sondeos, que creía en el apoyo del "pueblo en las calles" y que ganaría en la primera vuelta de estas elecciones.

Lula, por su parte, manifestó el sábado su confianza en que la elección se resolvería ayer y que rar el derecho de este pueblo a ser



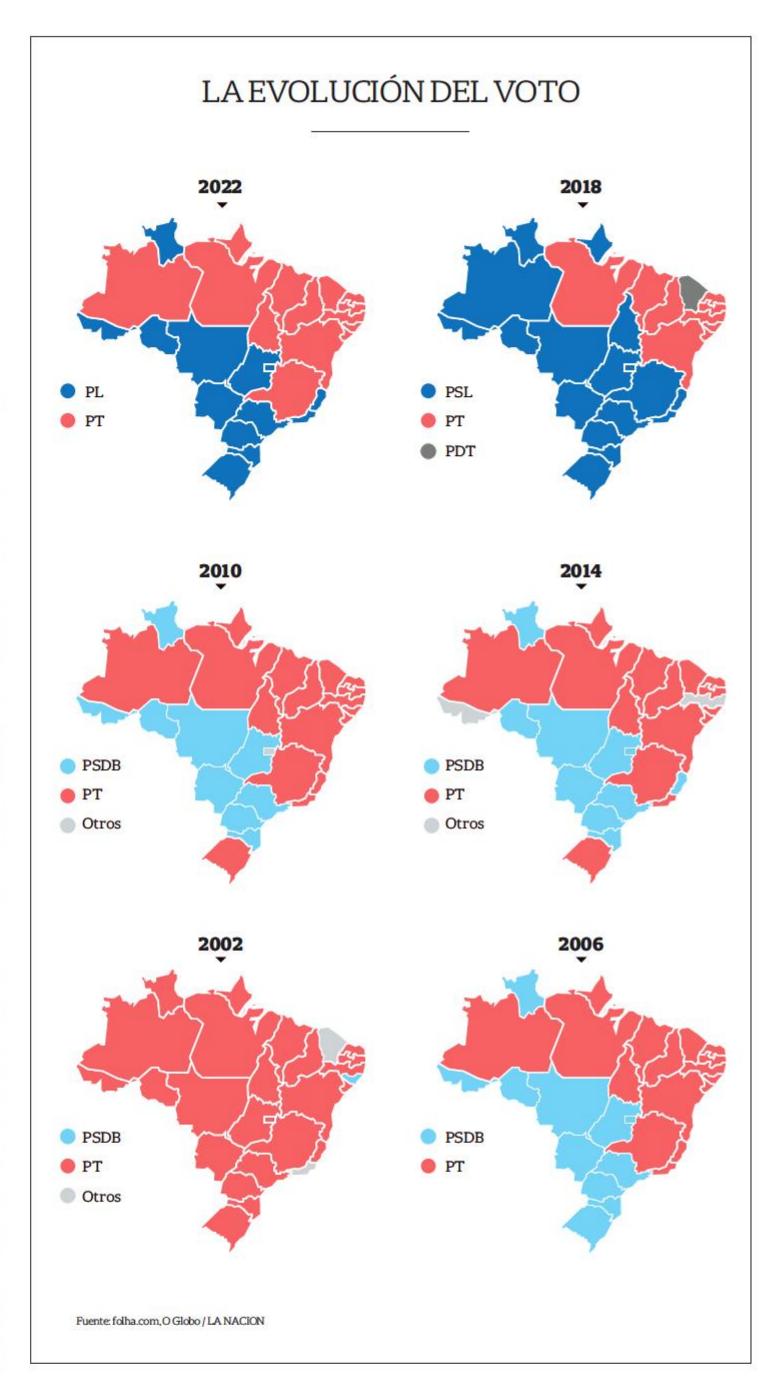

#### LARGAS FILAS PARA VOTAR EN LA ARGENTINA

La comunidad brasileña en la Argentina se volcó ayer masivamente avotaren las cinco sedes electorales dispuestas en el territorio nacional (con inmensa mayoría de asistentes enlaciudad de Buenos Aires) sobre un padrón total de más de 12.000 personas.

La sede de la embajada de Brasil, en el centro de la Capital Federal, captó el mayor número de votantes, quienes en gran parte del día debieron hacer filas de más de 100 metros para poder emitir su voto. La sede diplomática estuvo en condiciones de recibir la presencia del 90% de los brasileños residentes en el país, ya que en sus registros figuraban quienes viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Airesy otras 11 provincias: Buenos Aires, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruzy Tierra del Fuego.

El consulado de la ciudad de Córdoba abrió para que voten los residentes brasileños de esa provincia, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero, mientras que al consulado de Mendoza pudieron asistir los residentes de esa provincia, San Juan y San Luis. Corrientes y Misiones, en tan-

to, convocaron a los brasileños que viven en esas dos provincias limítrofesydegranvinculaciónsocialy cultural con Brasil, en sendas sedes electorales en Paso de los Libres y Puerto Iguazú. La Argentina fue la plaza con el mayor número de brasileños en condiciones de votar de la región. Mientras en Buenos Aires hay 11.570 brasileños aptos para emitir su sufragio, otras capitales de la región reúne nun número menor: 3295 electores en Santiago, 2410 en Montevideo, 2258 en Asunción, 1574 en Bogotá, 1538 en Lima (Perú), 1244 en Caracas, 1006 en Quito y 393 en La Paz.

LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022 EL MUNDO | 11

# El kirchnerismo debió moderar los festejos que había preparado

Anhelaba una victoria contundente de Lula que sirviera como impulso para Cristina Kirchner, pero la segunda vuelta obligó a postergar las celebraciones

Mariano Spezzapria LA NACION

El kirchnerismo esperaba un triunfo contundente de Lulay una derrota irremontable de Jair Bolsonaro. Pero el resultado, más ajustado de lo esperado, lo obligó a contener sus celebraciones después del apoyoindisimulado que había dado a la campaña electoral del PT. Anoche se extendía cierto sinsabor en el oficialismo, que ansiaba un resultado arrasador para trazar un paralelo político con el futuro de Cristina Kirchner.

Ayer, a lo largo de la mayor parte de la jornada, el kirchnerismo hizo silencio frente a los números sorpresivos que mostraba la primera vuelta de Brasil.

Cuando el escrutinio se cerró, uno de los primeros en romper el mutismo fue el presidente Alberto Fernández, quien poco después de las 22 tuiteó: "Felicito a mi querido @Lula Oficial por su triunfo en primeravueltay hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática". Nada dijo de Bolsonaro.

Para el kirchnerismo, un eventual regreso de Da Silva a la cúspide del poder político brasileño anticiparía un escenario proclive a la postulación de Cristina Kirchner como candidata presidencial en 2023.

El gobernador Axel Kicillof, que había hecho campaña con un cartel de cartón de Lula, tuiteó anoche con moderación: "Felicitaciones al pueblo de Brasil por la jornada democrática".

asociado a la Fundación Lula, vinculan los problemas judiciales del caudillo paulista con los procesos judiciales que afronta la vicepresidenta. De todas formas, las diferencias son amplias si se compara la cantidad de causas que enfrenta Cristina Kirchner y los acotados



Kicillof y Baradel flanquean un Lula de cartón, en un acto de apoyo al PT

planteos judiciales que enfrentó

Lula. El hecho de que Lula haya logrado reinventarse tras su paso por la prisión es lo que más alienta al kirchnerismo. Anoche lo ejemplificó el sindicalista kirchnerista Roberto Baradel, quien tuiteó: "Lula se sobrepuso a la persecución, a una condena injusta, a la cárcel y la difamación. Las y los trabajadores de En el Instituto Patria, que está toda América Latina lo acompañamos para que el 30 de octubre vuelva a conducir los destinos de Brasil". Es el paralelo que espera el kirchnerismo.

> Sobre la idea de que Brasil anticipa escenarios políticos y económicos también se mueve Sergio Massa. El hombre fuerte del Gobierno

mantiene una relación cercana con Lula y anota que el líder del PT puede estar emparentado con la izquierda sudamericana, pero siempre concibió un manejo ordenado de la economía. De hecho, su alianza con Fernando Henrique Cardoso, el intelectual brasileño que pasó del Ministerio de Economía a la presidencia en la década del 90, refleja el camino político que ilusiona al massismo.

"Felicitaciones compañero Lula por este esperado triunfo: el pueblo de Brasil y toda la región necesitaba esperanza para seguir militando una victoria popular", escribió luego Jorge Ferraresi, ministro de Hábitat.

Enlavereda de enfrente, sobre to-

do entre los dirigentes de Juntos por el Cambio, hay miradas divergentes sobre lo que podría pasar si Lula finalmentevuelve presidencia. Algunos referentes, como Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), aún lamentan la "oportunidad perdida" por Bolsonaro, a raíz de sus defectos de personalidad.

TWITTER

En la misma línea podría ubicarse a Patricia Bullrich (Pro), que siempre se identificó más con el actual presidente de Brasil.

Con ironía, el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias escribió anoche: "No me gusta ninguno de los dos candidatos a la presidencia de Brasil, pero me alegra la vida la decepción del kirchnerismo. Tristeza nao tem fim.

Que haya ballottage y equilibrio parlamentario entre las dos fuerzas me parece una buena noticia para Brasil y para la región".

En Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los anotados en la carrera por el recambio presidencial argentino en 2023, tiene una visión más pragmática. "La relación con Brasil es la primera prioridad de la política exterior argentina. Por eso, importa y mucho que Brasil transite estas elecciones mostrando la robustez de sus instituciones democráticas. Una vez que haya un nuevo gobierno, con independencia de quien resulte electo, desde Juntos por el Cambio buscaremos relanzar el vínculo bilateral, retomar iniciativas regionales y mostrarle al resto del mundo que Brasily Argentina tienen capacidad de coordinar sus estrategias de desarrollo. La relación no puede depender de una afinidad política circunstancial entre quienes gobiernan en uno u otro país", advierte Fernando Straface, el hombre de Rodríguez Larreta en el área de las relaciones internacionales de la ciudad de Buenos Aires.

Elexembajador Andrés Cisneros, referente diplomático de Pichetto, piensa que Lula, junto al presidente de Chile, Gabriel Boric, podría tener "la oportunidad histórica de fundar una izquierda poscastrista" en América Latina.

En cuanto a la relación bilateral entre la Argentina y Brasil, Cisneros pide que se "reinaugure" el clima dominante "de la época de (Raúl) Alfonsín y (Carlos) Menem, basado en los intereses nacionales y no en el ideologismo personal de los presidentes". Más allá de que líderes como Mauricio Macri no comulguen naturalmente con Lula, en Juntos por el Cambio sostienen que "la postura del próximo gobierno no kirchneristava a coincidir mucho" con el jefe del PT en caso de que llegue a ser presidente y descartan que la Argentina y Brasil vayan a contramano en términos políticos y económicos. "Durante mucho tiempo, Brasil va a ser el conductor de la región. Tiene cinco veces el producto bruto argentino, un sistema empresario más fuerte y un sindicalismo no tan politizado. Y ya tiene resueltos problemas como el de las jubilaciones o la cuestión laboral, con más integración al mundo", analizan en la principal coalición opositora.

# Empate político, crisis económica y reformas truncadas

OPINION

Andrés Malamud PARA LA NACION

lodos los países de Europa occidental son desarrollados; ninguno de América Latina lo es. No hay razones para pensar que Grecia tiene mejores instituciones que Uruguay, o Irlanda más riqueza cultural que Perú. Por lo tanto, las causas del desarrollo hay que buscarlas en la geografía –o más bien en su utilización por los Estados, la geopolítica-. A las potencias occidentales les interesó desarrollar a Europa e invirtieron en eso; el desarrollo latinoamericano, en cambio, no les mereció el mismo interés. El próximo presidente brasileño va a gobernar un país cuya única certeza es que queda en América Latina. Por eso, hoy hay que celebrar los principios de la democracia y prepararse para la decepción de su ejercicio.

Seamos claros: aun en el subdesarrollo, es mejor tener democracia analistas internacionales temieron, cuando comenzó la pandemia, que la democracia desbarrancara en todo el mundo. El argumento era simple:si las medidas de emergencia habilitaban a los Ejecutivos a restringir temporariamente libertades y controles, algunos líderes abusarían de esos instrumentos para erosionar la democracia de manera permanente. Los mecanismos del abuso serían dos: la imposición de medidas desproporcionadasy el mantenimiento de esas medidas una vez que la crisis pasara. En 2021, la prestigiosa organización V-Dem tituló su informe anual "La autocratización se torna viral"; en la Argentina, reputados intelectuales ya habían denunciado una infectadura.

Contra la marea, con Eduardo Levy Yeyati vislumbramos un resultadodiferente. Pensamos que la prepotencia, que algunos gobernantes justificaban por la emergencia, podría alentar la resistencia al poder antes que su concentración. Esa resisten-

que no tenerla. Y buena parte de los cia provendría de instituciones como parlamentos y tribunales, pero también de organizaciones sociales y del mismo electorado.

La derrota de Donald Trump fue un indicio de confirmación: si antes de la pandemia Trump caminaba a paso firme hacia la reelección, su reacción inefectiva y autoritaria pavimentó el camino a la derrota. Lo mismo observamos ahora en Brasil: habiéndose enfrentado con el Congreso, con los jueces, con los gobernadores y con varios de sus propios ministros, Jair Bolsonaro termina superado por su némesis en la primera vuelta. La segunda está abierta, pero hablar de concentración del poder tiene poco sentido en una sociedad partida al medio.

Tres desafíos

El próximo gobierno enfrentará tres desafíos. El primero es político: el presidencialismo brasileño se gobierna mediante coaliciones, y el congreso es cadavez más fuerte, perotambién más fragmentado. Cons-

truir una coalición viable requiere muñeca, ministerios y recursos presupuestarios, y los dos últimos son bienes escasos.

El segundo desafío es económico: Brasil necesita crecer a tasas superiores al 3% anual para superar el subdesarrollo, y hace una década que no lo consigue. Las condiciones internacionales difícilmente ayu-

El tercer desafío son las reformas: además de estabilidad política y crecimiento económico, el país necesita cambios estructurales que Dilma Rousseff, Michel Temery Bolsonaro prometieron, pero no completaron. ¿Podrá un líder desgastado, cualquiera sea, liderar ese cambio?

A los países vecinos el resultado también podrá afectarlos, aunque menos por el contagio político que por el económico. Las elecciones sudamericanas más recientes tuvieron en común la derrota de los oficialismos más que la victoria de las izquierdas, así que el triunfo de la oposición brasileña le brindaría a

Juntos por el Cambio tantos elementos de celebración como al Frente de Todos. Lo relevante para la Argentina será la tasa de crecimiento económico de Brasil, un país de cuyo desempeño dependemos directamente más que de China.

El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea quizás tenga su última chance en el segundo semestre de 2023, cuando Brasil presida el bloque sudamericano y España el europeo. Aunque la parálisis actual no es responsabilidad del Mercosur, sino del proteccionismo agrícola francés, una presidencia de Lula podría contribuir a aproximar posiciones. Sin embargo, el petista ya anticipó que buscará la renegociación de algunos aspectos que considera perjudiciales para su país, por lo que el fracaso sigue siendo el resultado más probable.

Empate político, estancamiento económico y reformas truncadas: Brasil no nos contagia, nos imita. •

El autor es politólogo

12 | EL MUNDO LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

#### Elecciones en Brasil | EL VÍNCULO ECONÓMICO CON LA ARGENTINA



Un playón en el puerto de Paranaguá, en el estado de Paraná, Brasil, muestra la dimensión del intercambio en la industria automotriz

SHUTTERSTOCK

# La relación comercial dio buenos resultados, pero para los analistas podría ser aún mejor

Ambos países tienen amplio margen para crecer y complementarse, pero enfrentan hoy una barrera muy importante: dos presidentes que no se hablan; dudas sobre las ideas de Lula

Paula Urien

LA NACION

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y un mercado potencial enorme, de más de 212 millones de habitantes. Marcelo Elizondo, consultor y analista económico internacional, explica que "Brasil es el cuarto inversor en la Argentina y el mayor destino de las exportaciones de las pymes. Es la 12ª mayor economía del mundo. Históricamente, la relación comercial y política entre ambos países ha sido de mucha sintonía. Por el Mercosur, tenemos aranceles reducidos entre los dos países y facilidad logística, lo que permite que Brasil sea el destino de productos que la Argentina no exporta a otros lugares del mundo, como los industriales, sobre todo de la industria automotriz", afirma.

Un informe de la Secretaría de Desarrollo Productivo muestra que Brasil se destaca por ser el socio comercial más relevante para la Argentina. Esto se debe al Mercosur, a la proximidad geográfica y, también, a la integración productiva en el sector automotor.

Sin embargo, en la última década su peso en el total del intercambio comercial argentino se fue reduciendo: de rondar el 25-26% en la década de los 2000, se redujo a un 17% en 2020.

Datos del Indec y de la Cancillería confirman que en los primeros ocho meses de 2022 los principales socios comerciales de la Argentina fueron Brasil, Chinay Estados Unidos, en ese orden. Las exportaciones a Brasil alcanzaron US\$8147 mi-

llones (representaron el 13,6% del total de las ventas externas argentinas y es el principal destino). Las importaciones sumaron US\$10.971 millones (el 19,1% de las compras externas). Brasil es el segundo origen de importaciones argentinas, detrás de China. El saldo comercial en este período fue deficitario para la Argentina en US\$2824 millones.

Las dos naciones tienen todo por hacer en materia de optimización del intercambio, pero desde hace por lo menos tres años enfrentan una barrera: están gobernados por dos presidentes que no se hablan. Esto no es lo mejor para los desafíos que tiene la Argentina para lograr exportar más al país vecino. Según Elizondo, la distancia entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández es una "rareza que afecta mucho el vínculo entre los países y también con el Mercosur".

#### La agenda "necesaria"

En este sentido, para el economista Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo y exsecretario de Industria, Comercio y Minería a nivel nacional, "cuando la Argentinay Brasil empiecen a alinearse en términos dediálogo, el Mercosurva a cobrar dinamismo". Agrega que se necesita una agenda más dinámica de apertura de negociaciones internacionales y una integración más fuerte, en especial ahora, cuando "la invasión de Rusia a Ucrania cambia la geopolítica y genera una expectativa de mercado mucho más importante. Tiene que haber un diálogo mucho más fuerte entre los dos presidentes. No puede ser que no se hablen", cuestiona.

Para el fundador de la consultora Abeceb, las prioridades son: cerrar rápidamente el acuerdo Mercosur-Unión Europea, abrir nuevas negociaciones comerciales para aprovechar el cambio de escenario a nivel mundial y avanzar en cambios institucionales que permitan darle más agilidad al Mercosur.

Sica hace referencia a otras complicaciones para exportar a Brasil "Hay toda una burocracia que hace que tengamos mucha dificultad de acceso a ese mercado. Se necesita una mayor convergencia regulatoria, de certificación de normas, algo que nos cuesta bastante. Por ejemplo, en el tema de los laboratorios, allá no reconocen certificados de la Argentina, por lo que hay que hacer las pruebas en los laboratorios brasileños y dan turnos a largo plazo", reclama. Algo similar sucede con los productos alimenticios.

Otro claro ejemplo citado por el exfuncionario es que a la Argentina "le cuesta vender maquinaria agrícola, porque mayormente la transacción se lleva adelante con créditos. Sin embargo, Brasil tiene una línea de créditos de su banco de desarrollo [el Bndes] con tasas diferenciales cuando la maquinaria cuenta con más partes brasileñas. Por lo tanto, las maquinarias agrícolas argentinas no pueden competir, no por calidad, sino por financiamiento. Entonces hay ciertas trabas crediticias, regulaciones, etc. que hacen que sea muy difícil permear ese mercado", afirma Sica. Se trata de cuestiones relevantes en las cuales la diplomacia juega un rol fundamental.

Según la consultora Biglobal, el comercio entre la Argentina y Brasil históricamente ha dependido de los vaivenes en la actividad económica de ambos países. Los años de contracción económica vieron una caída del intercambio bilateral, como se observó en 2009, 2012, 2014, 2016 y 2019. Mientras que los años de expansión vieron una recuperación, como sucedió en 2003-08, 2010-11, 2013 y 2017. Ambos países necesitan crecer y pueden hacerlo, en un contexto global de alta demanda de energía y de alimentos.

Para Elizondo, por el Mercosur "la Argentinay Brasil han atado sus destinos uno al otro, en la medida en que impide a los países negociar con otras naciones unilateralmente. Pero además, Brasil es el principal mercado para las exportaciones argentinas. Es probable que este año en total la Argentina exporte entre US\$11.000 y US\$12.000 millones a Brasil, que es algo no muy distinto del promedio histórico. A ningún otro país exporta tanto. Los siguientes socios comerciales de la Argentina, que son Chinay Estados Unidos, reciben la mitad de lo que la Argentina le exporta a Brasil", añade.

Para Sica, "la Argentina tiene una ventaja. Las exportaciones al Mercosur, básicamente a Brasil y al resto de América Latina, son las que tienen un componente mayor de valor agregado. Son más industriales. En especial es el mercado para la industria automotriz local. Más del 50% del comercio entre la Argentina y Brasil pertenece a este sector. Cuanto más tracciona la economía, más aumenta el volumen, y

en los últimos años se ha consolidado la complementación. No hacemos los mismos vehículos a ambos lados de la frontera".

Sinembargo, concluye que "todas las trabasy los problemas que tiene la Argentina alejan inversiones, y las empresas que están en ambos países deciden hacer las inversiones y ampliaciones en Brasil".

#### El dilema de la segunda vuelta

Lo que viene es incierto, según los analistas. "Hace 20 días estuve en San Pablo, y el sector empresarial no está convencido con ninguno de los dos candidatos. Es difícil establecer quién sería mejor para la Argentina. Lula viene cambiando su discurso. Hasta hace un mes, proponía revisar el acuerdo con la Unión Europea, y ahora dice que lo cierra en tres meses. Por las declaraciones que venía haciendo hasta ahora, Lula intentaría frenar algunas cuestiones importantes que había logrado Bolsonaro, como las privatizaciones en el área energética y algunas concesiones, que generan mucha inversión y empleo". señala Sica.

Y agrega: "Es cierto que Lula viene manteniendo un discurso de una agenda muy ambiental, y esto en el mundo empieza a tener una mirada más fuerte, pero da la sensación de que arrastra un discurso muvideológico, que genera dudas en el electorado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, si gana, no tendrá el Parlamento a su favor, algo que no le permitirá hacer reformas de centroizquierda".

Por su parte, Elizondo cree que el Mercosur está pasando por un mal momento inédito. "El Brasil de Bolsonaro quiere apertura (una visión que comparte con Uruguay y Paraguay), e implementó una baja de aranceles de manera unilateral, algo que no está permitido en el bloque. La Argentina no quiere una política tan aperturista", afirma. "También Bolsonaro iría por acuerdos de libre comercio con otros mercados, como Canadáy Corea del Sur, que la Argentina tampoco acompaña con simpatía", sostiene el experto.

Por otra parte, si ganara Lula, se volcaría más al Mercosur porque quiere que Brasil lidere a América Latina, según los analistas. Bolsonaro, en cambio, ve a Brasil como un gran actor mundial, no solo regional.

LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

# La OTAN alerta sobre posibles pruebas nucleares de un submarino ruso

GUERRA. Los aliados temen que el mayor sumergible del Kremlin lance en aguas árticas un torpedo capaz de causar un "tsunami radiactivo"

KIEV.— El submarino ruso de propulsión nuclear K-329 Belgorod se desplaza en los mares árticos y se sospecha que su misión es probar el misil torpedo Poseidón, capaz de lanzar ojivas nucleares a diez mil kilómetros de distancia. Así lo afirma un informe de la OTAN, citado por el periódico italiano La Repubblica, según el cual la Alianza Atlántica se encuentra en estado de alerta y monitorea todo posible lanzamiento de torpedos desde el submarino.

Con 184 metros de eslora y 15 de manga, el Belgorod puede navegar bajo el agua a unos sesenta kilómetros por hora y con una autonomía prácticamente ilimitada. Se cree que puede permanecer 120 días sin volver a la superficie.

En los últimos días se lo ha mencionado en los análisis sobre el posible sabotaje del gasoducto Nord Stream, pero no hay pruebas al respecto. El diario italiano añade que la sospecha de la OTAN, transmitida a los mandos aliados, es que el submarino está a punto de probar el Poseidón en la zona del mar de Kara.

"Cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias serias para Rusia", dijo el secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, que en una entrevista con la cadena NBC denunció la retórica del Kremlin como "peligrosa" e "imprudente".

Stoltenberg agregó que toda decisión sobre la adhesión de Ucrania al bloque de la OTAN—que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, volvió a reclamar a viva voz hace unos días— debe ser acordada por todos los aliados y subrayó que la mejor manera para responder a la anexión rusa de los territorios ucranianos es seguir apoyando a Kiev. También señaló que la reconquista de Lyman muestra que los ucranianos están progresando y pueden repeler a las fuerzas rusas.

El Belgorod –el mayor submarino de la flota– realiza "tareas especiales" de búsqueda, exploración y rescate a gran profundidad, pero también posee la capacidad de disparar torpedos.

El sumergible fue diseñado para transportar ojivas nucleares de dos megatones a inmensas distancia para que exploten cerca de la



Soldados ucranianos repartieron comida ayer en Izium

costa, de modo tal de provocar un "tsunami radiactivo", con olas por encima de 500 metros de altura, algo que, según simuló la televisión estatal rusa, acabaría, por ejemplo, con Gran Bretaña.

Con estos datos se encienden alarmas adicionales. Las estimaciones de la Federación de Científicos Estadounidenses dan una idea de la amenaza atómica que representa Rusia. Según esos cálculos, el Kremlin dispone de un arsenal de 5977 ojivas nucleares, más que cualquier otro país del mundo y todas las reservas de la OTAN juntas, aunque unas 1500 estarían ahora listas para ser desmanteladas por obsoletas. También hay al menos 1588 bombas listas para usar, ya montadas en bases terrestres de lanzamiento, lanzamisiles submarinos y cazas.

#### Otras amenazas

Para componer la amenaza atómica rusa existen también otros elementos. Empezando por el misil balístico intercontinental Sarmat, considerado la nave insignia de los nuevos programas militares. Esa arma, según Putin, "no tiene igual" en el mundo y es "capaz de evadir

cualquier sistema de defensa antimisiles", portando 15 ojivas nucleares a lo largo de una trayectoria de vuelo de hasta 18.000 kilómetros.

La pérdida de Lyman, que las fuerzas rusas empleaban como núcleo de conexión logístico y de transportes, fue un nuevo golpe al Kremlin en sus esfuerzos de escalar la guerra con la anexión ilegal de cuatro regiones de Ucrania y el redoblar de amenazas sobre el posible uso de armas nucleares. El presidente de Ucrania, Zelensky, confirmó ayer que sus fuerzas controlan ahora Lyman, después de que Moscú anunció el sábado su retirada.

Mientras tanto, un ataque ruso con drones suicidas alcanzó una escuela ayer por la madrugada y destruyó dos pisos del edificio en Krivyi Rih, la localidad natal de Zelensky, en el sur de Ucrania, según Valentin Reznichenko, gobernador de la región ucraniana de Dnipropetrovsk. En las últimas semanas, Rusia ha empezado a utilizar más drones suicidas de fabricación iraní para atacar objetivos en Ucrania. ●

Agencias ANSA y AP

# El Papa le suplicó a Putin que detenga la guerra en Ucrania

Francisco pidió también un cese del fuego inmediato y deploró las anexiones del Kremlin

Elisabetta Piqué CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.— Luego de siete meses de guerra, después de la anexión de cuatro regiones de Ucrania por parte de Rusia y con la amenaza nuclear más viva que nunca, por primera vez ayer el papa Francisco llamó a Vladimir Putin a detener de una vez por todas una guerra que definió un "horror" y "locura".

En el llamamiento más fuerte desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Pontífice pidió también un cese del fuego inmediato, deploró los últimos eventos yllamó asimismo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, a abrirse a serias propuestas de paz.

"Mi llamamiento se dirige ante todo al presidente de la Federación de Rusia, suplicándole que detenga, también por amor a su pueblo, esta espiral deviolencia y de muerte", pidió Jorge Bergoglio, hablando en el mediodía romano desde la ventana de su despacho del Palacio Apostólico, ante miles de personas que lo esperaban para el Angelus, la tradicional cita del mediodía dominical, en la Plaza de San Pedro. "Por otro lado, dolido por elenorme sufrimiento de la población ucraniana después de la agresión sufrida, hago también un llamamiento al presidente de Ucrania para que esté abierto a serias propuestas de

Fiel reflejo de la gravedad del momento, el Papa le dedicó todo el Angelus al conflicto que mantiene en vilo al mundo.

"La evolución de la guerra en Ucrania se ha vuelto tan grave, devastadora y amenazadora que suscita gran preocupación. Y por esto querría dedicarle la entera reflexión del Angelus", explicó al principio el exarzobispo de Buenos Aires.

"Me afligen los ríos de sangre y de lágrimas derramados en estos meses. Me duelen los miles de víctimas, especialmente entre los niños, y tantas destrucciones, que han dejado sin casa a muchas personas y familias y amenazan con el frío y el hambrevastos territorios", agregó. "Ciertas acciones no pueden ser justificadas nunca", advirtió.

Y fue más allá. "¿Y qué decir del hecho de que la humanidad se encuentra nuevamente delante de la amenaza atómica? Es absurdo", clamó.

En el acto de anexión oficial a Rusia de las cuatro regiones ucranianas –Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Kherson–, parcialmente ocupadas después de la invasión del 24 de febrero, el viernes pasado, Vladimir Putin dejó muy en claro que podría usar armas nucleares en su defensa.

"¿Qué debe aún suceder? Cuánta sangre debe aún correr para que entendamos que la guerra nunca es una solución, sino tan solo una destrucción?", se preguntó Francisco. "En nombre de Dios y en nombre del sentido de humanidad que alberga en cada corazón, renuevo mi llamamiento para que se alcance de inmediato un cese del fuego. Que callen las armas y se busquen las condiciones para comenzar negociaciones capaces de conducir a soluciones no impuestas con la fuerza, sino acordadas, justas, estables", precisó.

Aun sin mencionarla, el Papa condenó luego la anexión de cuatro regiones proclamada el viernes pasado, que significó una escalada del conflicto de consecuencias impredecibles. "Deplorovivamente la grave situación que secreó en los últimos días, con ulteriores acciones contrarias a los principios del derecho internacional. Esta, en efecto, aumenta el riesgo de una escalada nuclear", aseguró.

Acto seguido, se dirigió directamente a Putin, rogándole "detener la espiral deviolencia y de muerte"; luego, a Zelensky, presidente del país agredido, como indicó, para que se abra a serias propuestas de paz, y, finalmente, al resto de la comunidad internacional.

"A todos los protagonistas de la vida internacional y a los responsables políticos de las naciones, pido con insistencia que hagan todo lo que esté en sus posibilidades para poner fin a la guerra en curso".

"¡Por favor, hagamos respirar a las jóvenes generaciones el aire sano de la paz, no el contaminado de la guerra, que es una locura!", exclamó. Pidió, finalmente, que después de siete meses de hostilidad, se recurra "a todos los instrumentos diplomáticos, también los que hasta ahora no fueron eventualmente utilizados, para hacer terminar esta enorme tragedia". "La guerra en sí misma es un error y un horror", concluyó, al encomendarse a la misericordia de Dios. •

### El huracán Ian dejó 81 muertos tras su paso por EE.UU. y Cuba

CICLÓN. El presidente Joe Biden viajará pasado mañana al estado de Florida, el más golpeado, con 74 decesos; siguen los rescates

MIAMI.—Los rescatistas evacuaron ayer a sobrevivientes conmocionados de una gran isla de barrera aislada por el huracán Ian, mientras la cifra de muertos subía con rapidez y cientos de miles de personas seguían sin luz días después de que la enormetormenta golpeara desde la costa sudoeste del estado y hasta las Carolinas.

Hasta ayer se habían confirmado al menos 81 muertos: 74 en Florida, cuatro en Carolina del Norte y tres en Cuba.

Florida fue la más afectada por el huracán de categoría 4, uno de los más fuertes que hantocado tierra en Estados Unidos. Calles inundadas y puentes a islas de barrera destruidos dejaron a mucha gente aislada, con señal limitada de celulary sin recursos básicos como agua, electricidad e internet.

El gobernador de Florida, Ron De Santis, dijo que el multimillonario Elon Musk proporcionaría unos 120 satélites Starlink para "ayudar a resolver algunos de los problemas de comunicación". Starlink, un sistema de internet basado en satélites creado por la compañía SpaceX, de Musk, ofrecerá conexiones de alta velocidad.

Las compañías de servicios de Florida trabajaban para restaurar la electricidad. Para el sábado por la noche, casi un millón deviviendasy negocios seguían sin luz, en comparación con los 2,67 millones de unos días antes.

Más de 1000 personas habían sido rescatadas de áreas inundadas tan solo a lo largo de la costa sudoeste de Florida, indicó Daniel Hokanson, general de cuatro estrellas y jefe de la Guardia Nacional, mientras viajaba a Florida.

En Washington, la Casa Blanca anunció que el presidente, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, viajarían a Florida pasado mañana. El breve comunicado no dio más detalles sobre la visita.

El puente a Pine Island, la isla de

barrera más grande ante la costa floridana del Golfo de México, quedó destruido por la tormenta, lo que la hacía accesible solo por aire o por barco. El grupo de voluntarios Medic Corps, que envía pilotos, paramédicos y médicos a zonas afectadas por desastres naturales, iba puerta a puerta preguntando a los vecinos si querían ser evacuados.

Algunosse marcharon en helicóptero, y la gente describía el horror de estar atrapada en sus viviendas mientras el agua seguía subiendo.

El desbordamiento de ríos planteó un enorme desafío para las tareas de rescate y entrega de suministros. El río Myakka inundó un tramo de la

carretera interestatal 75, la que tuvo que ser cerrada temporalmente el sábado.

Si bien el nivel de los ríos del sudoeste de Florida ha llegado a su punto máximo o está cerca él, no se espera que los niveles bajen de manera considerable durante días, detalló Tyler Fleming, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Tampa.

En Carolina del Norte, la tormenta derribó árbolesy tendidos eléctricos. Dos de las cuatro muertes en el estado se debieron a choques de vehículos asociados a la tormenta. •

Agencias AP, AFP y Reuters

# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LOS NÚMEROS DE LAS AGRESIONES

El Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB) llevó a la Justicia los abusos gremiales.

#### Denuncias penales

Es la cantidad de agresiones registradas por gremios que fueron judicializadas. Hay casos de bloqueos y extorsión.

### 50

#### **Imputados**

Son los dirigentes a cusados ante la Justicia por las agresiones. Está incluido Omar Pérez, del entorno de Hugo Moyano.

#### Conflicto social | TENSIÓN CRECIENTE

# Hubo más de 40 denuncias penales por violencia sindical desde 2021

Incluye casos de bloqueos, amenazas y extorsiones a diferentes empresas; la mayoría de las presentaciones apuntan contra el gremio de los camioneros, de Pablo Moyano



La protesta del sector de los neumáticos incluyó piquetes en las puertas de las plantas

ARCHIVO

#### Nicolás Balinotti LA NACION

Cada tanto, los sindicatos caen en un mundo subterráneo donde los asuntos con los empresarios se dirimen por la fuerza. El conflicto salarial del neumático, que duró seis meses y paralizó a las tres fábricas que producen en el país, sirvió para escenificar la intransigencia y la presión para alcanzar un acuerdo. Pero hay actualmente casos peores, en los que la violencia se impone como metodología y desplaza al diálogo, como ocurrió por ejemplo hace diez días, con la irrupción de una patota de camioneros que se abrió paso a los golpes e hirió a seis personas en una planta de logística.

Verónica Lucía Razzini tiene 42 años y trabaja en un emprendimiento familiar en Rosario. Durante 90 días, su planta recicladora y una distribuidora de materiales para la construcción estuvieron paralizadas por activistas del Sindicato de Camioneros en reclamo del encuadramiento de 18 empleados. Recibió intimidaciones, y hasta el frente de uno de los comercios fue blanco de disparos. Hizo la denunciay la Justicia actuó: hubo primero

13 presos por el bloqueo y hoy hay cuatro gremialistas que responden a Hugoy Pablo Moyano imputados a la espera del juicio oral.

Su experiencia la empujó el año pasado a crear el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que nació con ocho pymes adheridas y actualmente ya cuenta con 240.

Entre 2021 y 2022, se registraron al menos 42 episodios violentos contra empresas que fueron denunciados en la Justicia Penal, según surge de un relevamiento elaborado por el MEAB. La mayoría de los casos son por bloqueos, amenazas, extorsión o turbación de la posesión.

Por las denuncias, hay 10 sindicalistas presos, 50 imputados y ocho expedientes fueron elevados a juicio oral. En uno de los casos que llegarían a juicio está involucrado Omar Pérez, secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y número tres de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). Pérez forma parte del círculo de dirigentes demayor confianza de los Moyano. Hasta es uno de los que se anotarían en caso de pensar en una eventual sucesión.

De las 42 denuncias penales impulsadas por el MEAB, 16 son contra alguna seccional del Sindicato de Camioneros. La mayoría de ellas son en la provincia de Buenos Aires, donde mandan directamente Hugo y Pablo Moyano.

#### Camioneros, en la mira

Entre esos 16 conflictos que tienen al poderoso gremio moyanista como protagonista, no se contabiliza el de Logística Milo, una empresa de Avellaneda, cuyo dueño y cinco empleados fueron agredidos el 21 de septiembre por activistas sindicales que actuaron a los golpes para defender a un delegado que se rehusaba a trabajar desde hacía siete años, según la acusación de la empresa.

En este caso sería inminente el pedido de detención de un dirigente camionero de la rama de logística que suele estar siempre cerca de los Moyano. Lo debe resolver la jueza de garantías Estela del Carmen Mollo.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), una de las tres cámaras que negocian salarios y condiciones con Camioneros, manifestó su repudio por la agresión con un mensaje para que el Gobierno tome nota.

"En el Estado de Derecho en el que vivimos no pueden convalidarse hechos de esta gravedad ni menos aún consentirse este tipo de prácticas, así como los bloqueos y la coacción como medios para lograr cualquier tipo de objetivo", señaló la Federación.

La detención de los dos dirigentes camioneros de San Nicolás por bloquear una distribuidora de alimentos puso de relieve el silencioso trabajo del MEAB. Los Moyano intervinieron en persona para defender a Maximiliano Cabaleyro, uno de los detenidos y quien además es concejal del Frente de Todos. Estal vez el caso que más preocupa a la cúpula de Camioneros, junto con el de Omar Pérez, según reconocen dentro del mismo gremio.

Pablo Moyano no respondió el mensaje de la Nacion para ser consultado.

En Rosario, además del caso de Razzini, avanza la investigación sobre los ataques a la planta de La Virginia, que fue bloqueada por el sindicato. Lo curioso de este caso es que la seccional de Santa Fe es

una de las pocas que Moyano no controla. Allí manda Sergio Aladio, que es igual de duro que sus rivales y que tampoco se mide al aplicar la política del garrote. Escaló más la disputa entre Aladio y los Moyano cuando se digitó desde Buenos Aires, con la venia del Ministerio de Trabajo, la creación de un sindicato alternativo, que quedó para Juan Mateo Chulich, La sede de Aladio sufrió un atentado y el dirigente denunció amenazas. Hay como pista una escucha telefónica de un preso de la cárcel de Piñero que se adjudica el ataque con fuego a la sede gremial y que pide "bajar moneda" para otra avanzada.

#### En Tucumán y Chaco

El 16 de junio pasado se vivieron momentos de tensión durante un bloqueo organizado por el Sindicato de Camioneros en Tucumán, que incluyó amenazas y agresiones contra el empresario Federico Lo Bruno y sus empleados por parte de dirigentes. El hecho ocurrió cuando un grupo de personas identificadas con camperas del gremio frenaron un camión frente a un depósito de la firma Expreso Lo Bruno, en la capital provincial, y le desinflaron los neumáticos para impedirle que descargara mercadería, en reclamo del pago de una supuesta deuda por el adicional de kilometraje.

El violento episodio quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales, donde se puede ver a Diego Casella, vocal del gremio, amenazando al conductor del camión, Patricio Gómez, y al empresario Lo Bruno.

El empresario, que integra el MEAB, realizó la denuncia ante la Justicia por amenazas y coacción. Tras casi 24 horas de bloqueo, la fiscalía ordenó el desalojo de la protesta con la intervención de infantería de la policía, pero los manifestantes se retiraron antes de que se cumpliera la orden.

En Chaco, la última causa registrada contra Camioneros la inició el empresario Matías Morante, dueño de un par de negocios de materiales de construcción, que sufrió bloqueos por parte del sindicato en la casa matriz, ubicada en la localidad de San Martín, y en la sucursal de Resistencia. No solo presentó una denuncia judicial, sino que además recurrió al gobernador, Jorge Capitanich, que le prometió interceder, aunque después no lo hizo.

Agustín Bordón, secretario adjunto de la seccional chaqueña de Camioneros, dijo que las denuncias por amenazas "son falsas" y argumentó que los reclamos eran por "explotación laboral".

Delos nuevos casos relevados por el MEAB, no en todos está involucrado el gremio de los camioneros. Figuran también la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra), Químicos, Panaderos, Estaciones de Servicio, Aguas y Gaseosas, Carga y Descarga, Portuarios, Atilra y los sindicatos de la carney del telgopor. El bloqueo y las amenazas no son exclusividad de los Moyano. •

Con la colaboración de los corresponsales Germán de los Santos, Fabián López y Eduardo Ledesma

POLÍTICA | 15 LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

### 16

#### Camioneros acusados

De las 42 denuncias penales presentadas por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, 16 son contra Camioneros.

#### EN DIFERENTES **PUNTOS DEL PAÍS**

#### Rosario

#### El bloqueo al Grupo Razzini

La planta recicladora y una distribuidora de materiales, en Rosario, estuvieron 90 días obstruidas, en 2020. Cuatro sindicalistas irána juicio. El caso derivó en la creación del MEAB.



#### San Pedro

Presos por el caso Rey SRL Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dirigentes de San Nicolás, están presos por el bloqueo a una distribuidora de San Pedro. Enabril, el gremiobloqueó el acceso a San Nicolás.



#### Avellaneda

#### Heridos en Logística Milo

El 21 de septiembre, cinco empleados y el dueño de la firma fuerongolpeados por activistas sindicales que defendían a un delegado. Pedirían detener a un dirigente de camioneros.



#### Tucumán

Agresión a un empresario Enunbloqueodelsindicatoa Expreso Lo Bruno, el 16 de junio, el vocal de camioneros Diego Casella amenazó alchofer Patricio Gómez y a Federico Lo Bruno, dueñodela empresa. Fuedenunciado por amenazas y coacción.

#### Chaco

Alerta y pedido a Capitanich Matías Morante sufrió bloqueos en la casa matriz de su firma de materiales de construcción. Denunció a camioneros y le pidió a Jorge Capitanich que intercediera, pero no lo hizo.

# **Sindicatos.** Juntos por el Cambio prepara medidas laborales, con miradas distintas

Los diferentes equipos técnicos de Pro, la UCR y la Coalición Cívica debaten propuestas para aumentar la cantidad de empleos; los sectores más duros hablan de "mafias"

#### Matías Moreno

Juntos por el Cambio atraviesa un trance complicado. Frente a un gobierno arrinconado por la inflación e inquieto por la escalada de conflictividad gremial, los jefes de la principal coalición opositora se esfuerzan en evitar una dispersión que complique sus posibilidades electorales. Mientras ponen su energía en preservar la unidad, los popes de Juntos por el Cambio pretenden mostrarse como la contracara del kirchnerismo. Para eso, requieren conciliar las distintas visiones que conviven en la fuerza para presentar un programa económico común en 2023. Uno de los puntos más sensibles de ese debate es la reforma laboral.

En el seno de la fuerza coinciden en la necesidad de modernizar y adecuar la legislación laboral-hablan de apelar a "una semántica propositiva" para amortiguar la resistencia de los gremios y combatir los "prejuicios"-, pero difieren en el método para hacerlo.

Con el objetivo de orientar esa discusióny unificar posturas, dirigentes del conglomerado opositor activaron reuniones con gremialistas y empresarios.

En plena cruzada ideológica, Mauricio Macri repite que los dirigentes de Juntos por el Cambio que aspiran a llegar a la presidencia en 2023 deberán tener el "coraje" y la "convicción" para enfrentar a las "mafias" sindicales y "terminar con los privilegios". En concreto, el fundador de Propone la mira en Pablo Biró (APLA) y Hugo Moyano (Camioneros). Sin confirmar si jugará o no en 2023, Macri monitorea el armado de los proyectos presidenciales de Horacio Rodríguez Larretay Patricia Bullrich o María Eugenia Vidal, sus principales herederos en Pro. Y, en una entrevista con el diario español ABC, avisó que, en caso de que decida no competir, se pondrá el traje de elector para apoyar al candidato que más garantice "el cambio".

Mientras el "garante del cambio" pone condiciones, Rodríguez Larreta acelera sus contactos reservados con sindicalistas. El jefe porteño inició conversaciones hace meses con los principales líderes gremiales, como Armando Cavalieri (Comercio), Héctor Daer (Sanidad) o Antonio Caló (UOM), entre otros. Su nexo con el universo sindical es Ezequiel Jarvis, subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio del gobierno porteño. Hasta hace poco quien oficiaba como interlocutor con Moyano era Diego Santilli.

En sus reuniones con sindicalistas -ya se juntó con la mayoría de los integrantes del consejo directivo de la CGT-, Larreta busca acentuar su perfil dialoguista. "Ellos ven en Horacio a un dirigente que va a generar los consensos necesarios con empresarios y sindicatos ante una eventual modificación laboral", dicen fuentes porteñas. En esas charlas, los popes sindicales inquieren a Larreta sobre la posibilidad de que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio se avance con cambios en la ley de asociaciones sindicales o en la ley de contrato de trabajo. También se muestran interesados en su plan para bajar la inflación. Jarvis también se encarga de coordinar

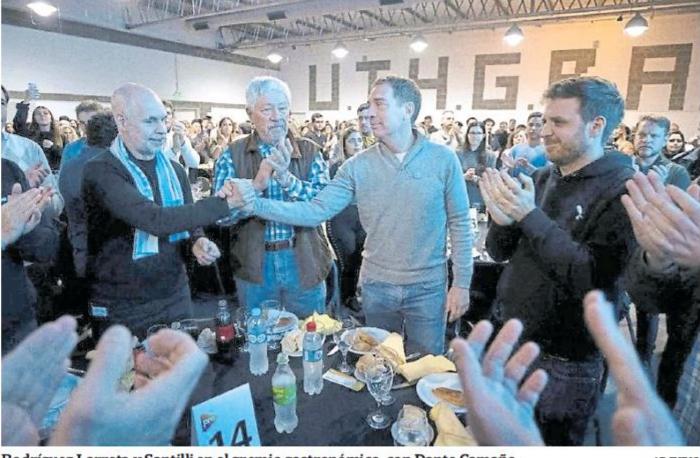

Rodríguez Larreta y Santilli en el gremio gastronómico, con Dante Camaño

ARCHIVO

Pensar. Y en el equipo de Hernán Lacunza, el referente económico de Larreta que diseña el plan de Pro con miras a 2023, gravita Milagros Gismondi, exjefa de gabinete del Ministerio de Hacienda. En el larretismo ponen énfasis en la necesidad de modernizar la dinámica laboral, para bajar los riesgos y los costos, y generar incentivos. Eimaginan avanzar con una reforma sectorial.

En la tropa del alcalde hacen hincapié en un dato: hace diez años que no se crea trabajo formal en la Argentina. Advierten que crecieron, sobre todo, los informales y el cuentapropismo. Por lo tanto, afirman desde Pro, apuntan a reducir las "barreras de entrada al mercado formal", es decir, el "miedo" de las pymes a contratar neumáticos (Sutna). empleados no solo por los costos, sino por los juicios laborales. Por eso, planean avanzar en modificar el "sistema de multas". En paralelo, dicen, reforzarían la política de fiscalización.

En los equipos técnicos de Lacunza también analizan la chance de "incorporar nuevas figuras" a la ley de contrato de trabajo, como hicieron Chile o Uruguay, para sumar empleados que "valoran la flexibilidad". "El modelo tradicional de la ley de contrato de trabajo te deja mucha gente afuera v eso genera también el aumento del monotributista", explican. Además, planean generar "incentivos específicos para jóvenes, trabajadores de la zafra o temporarios".

En el comando de campaña de Bullrich, quien tiene como espada económica a Luciano Laspina y referente laboral a Dante Sica, también hablan de adecuar la normativa laboral para adaptarlo a las nuevas actividades. A la vez, pretende avanzar con cambios en las "regulaciones de temas impositivos o fiscales" y reemplazar los planes sociales por un seguro de desempleo.

La idea de los equipos de la titular de Pro es retomar los lineamientos centrales de la reforma laboral de Macri que se trabó en el Senado, que apuntaba a un "blanqueo laboral" y un nuevo cálculo de las indemnizaciones (artículo 245 de la ley de contrato de trabajo), que fue resistido por la CGT y el PJ. Lo consideraban una "flexibiliel área laboral de la Fundación zación" del régimen de despidos.

Ministra de Trabajo en el gobierno de la Alianza, Bullrich tiene nexos con la mayoría de los sindicalistas, quienes muestran resistencia a su figura. A diferencia de Larreta, la titular de Pro apunta a iniciar conversaciones con los gremios en caso de que logre ganar la interna y los comicios. Es decir, quiere sentarse con los sindicalistas una vez que acumule el crédito político y social.

En el mundillo laboral de Pro, con una posición equidistante en la interna entre Bullrich y Larreta, también orbita el exministro de Trabajo Jorge Triaca, uno de los coordinadores de la Fundación Pensar, quien criticó a Claudio Moroni por su "inacción" frente al conflicto con el sindicato de los

Los jefes de Pro también tienen una relación estrecha con Dante Camaño, titular de los gastronómicos porteños y referente del área laboral de la fuerza de Miguel Ángel Pichetto junto al economista Juan Carlos Sánchez Arnau. En Encuentro Republicano Federal también abogan por una modernización de la legislación y preparan para los próximos días un informe con propuestas.

Si bien en Juntos por el Cambio aseguran que la eventual modificación de la normativa de asociaciones sindicales no es una prioridad, varios opositores presentaron provectos ante la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados, que conduce Vanesa Silei, para avanzar en ese sentido -desde limitar los mandatos a cuatros años hasta iniciativas para que las cuotas sindicales sean optativas-. Son iniciativas impulsadas por María Eugenia Vidal y Martín Tetaz, entre otros.

#### La hoja de ruta de la UCR

En la Fundación Alem, el think tank de la UCR, los encargados de discutir con los socios los eventuales cambios en la legislación laboral son Eduardo Levy Yeyatiy Horacio Barreiro, ex vice de Trabajo bonaerense. Los radicales consideran que es necesario "modernizar y completar el mercado laboral". Según se desprende del diagnóstico que trazan los especialistas de la UCR, la Argentina se enfrenta a dos problemas. Por un lado, la falta de generación de

empleo de calidad, productivo y registrado. Y, por el otro, la profunda caída de la empleabilidad.

En primer lugar, los radicales consideran esencial generar condiciones para que las empresas quieran contratar a un mayor número de personas. Piensan en mantener la ley de contrato de trabajo, pero promover modificaciones. Por ejemplo, evalúan podar las reformas que se realizaron después de la década de los noventa en esa normativa (leyes 24.013, 25.323y 25.345) que "aumentaron innecesariamente las indemnizaciones y la litigiosidad".

Desde el campamento radical también impulsan la creación de un régimen laboral similar al de la "mochila austríaca" o al del sistema de la construcción. Sería una "ley marco", que pueda ser "optativa para los gremios, que reemplazaría el sistema tradicional de indemnizaciones. La idea de la "mochila austríaca" es resistida por el sector de Pichetto.

A la vez, elaboran un régimen laboral para microempresas: un marco optativo para sectores como comercio, hoteleros o gastronómicos, que tienen "mucha rotación de personal". Asimismo, analizan la modificación de la forma de pago de indemnizaciones y del régimen administrativo del trabajo. En tanto, Levy Yeyati elaboró un proyecto de ley de formación profesional, con el objetivo de "mejorar la empleabilidad".

Los referentes de la UCR que aspiran a competir por la presidencia en 2023 también tienen lazos con el sindicalismo. Por caso, en el ajedrez gremial, el médico Facundo Manes tiene diálogo con Daer, Gerardo Martínez (Uocra) o Juan Carlos Schmid (Dragado) y Facundo Moyano.

En el Instituto Hannah Arendt, la usina de ideas de la fuerza de Carrió, que tiene como referentes a Javier Campos, Paula Oliveto y Fernando Sánchez, entre otros, también apuestan a una modernización de la legislación laboral. "Lo que va a venir es una gran revolución del nuevo y primer empleo. Nuevas relaciones laborales con incentivos que dejarán atrás las temidas contingencias laborales conocidas como la 'industria del juicio", indicaron fuentes del espacio de Carrió.

16 | POLÍTICA LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

# Banderazo de los vecinos de Mascardi contra las usurpaciones y los ataques

CONFLICTO MAPUCHE. Un retén policial les impidió llegar hasta las tomas; fueron provocados por un agresor denunciado



Luego de un retén policial, vecinos y propietarios de la región continuaron a pie el banderazo contra la violencia

FOTOS DE MARCELO MARTÍNEZ

#### Viene de tapa

El vehículo, un Renault Clio patente KUE 320, fue inmediatamente rodeado por unos 15 efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la policía provincial, que evitaron que los insultos de los vecinos pasaran a mayores.

"Esta es nuestra única bandera, no ese trapo sucio", les gritaba a los ocupantes del auto una mujer, mientras señalaba la bandera argentina. "Cobardes, den la cara. Cuando estás en el monte atacás: ¿por qué no bajás ahora?", dijo otra, a través de un megáfono. "No arruinemos la marcha, no nos enganchemos", pedía una tercera, que intentaba alejar del vehículo a los más enojados.

Para entonces, Frutos, dueño de la cabaña La Cristalina, incendiada en 2020y usurpada la semana pasada, había reconocido a uno de los ocupantes del auto: Carlos Cayuqueo Mallea, al que denunció en noviembre de 2020 tras recibir una golpiza por parte de un grupo de miembros deLofLafkenWinkulMapuquerealizaban un piquete sobre la ruta 40. Setrata de la comunidad que usurpó terrenos de Gas del Estado y varias propiedades privadas vecinas en Villa Mascardi, incluida La Cristalina y Los Radales, la cabaña incendiada a fines de julio.

Finalmente, el altercado no pasó a mayores y los manifestantes se retiraron hasta sus autos para emprender la vuelta a Bariloche. El vehículo de la discordia quedó en el lugar, desde donde Mallea fue trasladado a la comisaría 42 para ser notificado de que enfrentará un juicio por "lesiones leves calificadas por haber sido cometidas con el concurso premeditado de dos o más personas", a raíz del ataque a Frutos de 2020. De los tres ocupantes del auto, era el único que no portaba una identificación.

Mallea deberá presentarse hoy

ante la fiscal Betiana Cendón. Pero como no tiene un pedido de detención en su contra ayer solo fue notificado en la comisaría.

El propio Frutos fue quien le comunicó por teléfono la presencia de Mallea a la fiscal Cendón, que tiene a su cargo la causa por el incendio y la usurpación de La Cristalina. Fuentes policiales confirmaron que los ocupantes del vehículo transportaban una bandera mapuche.

#### Bullrich, en la protesta

Convocado por Frutos, el banderazo comenzó a las 15, en Bariloche. "Ya que el Gobierno no se quiere acercar a Villa Mascardi, nos acercaremos los pobladores. Ya nos dijeron que vendrán vecinos de Villa La Angostura, de El Bolsón, de El Foyel e incluso verdaderas comunidades mapuches de la región", anticipó el dueño de La Cristalina.

Sin embargo, la caravana de autos, que exhibían banderas argentinas desde de sus ventanillas, no avanzó demasiado. Un cordón de 20 policías de Río Negro detuvo su marcha, a 27 kilómetros del punto donde inician las tomas.

"No nos van a dejar pasar, dicen que es por nuestra seguridad", le informó uno de los vecinos al resto, que empezaban a bajar de sus autos. "Son unos sinvergüenzas", gritó una mujer. Fue quien más tarde propuso "apagar los motores y seguir caminando".

"Tienen muchos huevos para el pueblo, pero para el terrorismo no activan. ¿Así cuidan la patria?", les gritó a los policías Carmen Torres, y agregó: "Tenemos derecho a la libre circulación. Estamos en paz con nuestro símbolo, que es la bandera que los terroristas pisotean".

En medio del tumulto devecinos que se acumulaban frente al retén policial llegó Patricia Bullrich. La presidenta de Pro y exministra de Seguridad se involucró incluso en metro, ni acá ni en Rosario, donde



Bullrich se sumó a la manifestación contra las tomas

las tratativas con los efectivos, al mando del comisario Elio Tapia. Luego de idas y venidas, los manifestantes consiguieron continuar la marcha a pie, por la ruta. Bullrich llegó acompañada por el legislador provincial Juan Martín y el diputado nacional Aníbal Tortoriello.

Megáfono en mano, Bullrich reivindicó su gestión en Seguridad, los trabajos "unificados" de las fuerzas federales con los procuradores y la detención de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que fue extraditado a Chile, donde se fugó de la Justicia. Frutos afirma que se encuentraen la toma de Lof Lafken Winkul Mapu. En uno de los operativos de la gestión Bullrich, efectivos de la Prefectura mataron a Rafael Nahuel, que se convirtió en bandera de las comunidades de la región.

"No puede haber ni un solo milí-

haya un Estado paralelo donde no sea la ley de la Constitución. Sigan luchando por una Argentina con ley y convicción", arengó Bullrich, megáfono en mano, a los manifestantes.

Lanzada detrás de una candidatura presidencial, la exministra fue recibida entre selfies, abrazos y aplausos por los manifestantes, que la elogiaron por ser la única política que había viajado para acompañarlos. Ese clima solo fue interrumpido por un hombre que se acercó y le dijo: "Usted estuvo cuatro años y solo hubo prefecto detenido". Tras ser increpado por otros en el lugar, el hombre insistió: "Yo la voté y la respeto. Pero esto siguió igual".

"Hay mucha angustia y bronca contenidas en los vecinos, pero también en las fuerzas de seguridad, que ante la directiva política de no actuar se replegaron y dejaron una zona liberada", dijo el legislador Martín a LA NACION. "La indefensión es la mayor preocupación. Lo que más reclamamos es que el Estado haga lo que tiene que hacer: combatir a estos seudomapuches", agregó el diputado Tortoriello.

Dos hombres encabezaban la marcha con una pancarta que reclamaba: "Terroristas de Mascardi, desalojo ya". Le seguía una bandera argentina gigante sostenida por varios vecinos. "Servicios inmobiliarios Vendepatria SA vende hermosa fracción en Villa Lago Mascardi", se leía en otro de los carteles. "Argentina o komunismo", advertía otro, sobre las banderas de Cuba y Venezuela.

"Todos podemos ser Frutos. Por eso estamos acá. Estamos hartos de que sea tierra de nadie", advertía Graciela, de la mesa de vecinos autoconvocados, con un megáfono. Eran estos mensajes o el Himno los que interrumpían cada tanto la marcha. "¿La gobernadora por qué no está acá?", bramó el megáfono en otro momento, en alusión a la mandataria Arabela Carreras.

"La desprotección es total. Un gobierno al que no le importa la soberanía. ¿Por qué no pusieron todas estas fuerzas que aparecieron hoy allá [en Villa Mascardi]? Estos no sonverdaderos mapuches: son unos adolescentes con apoyo de los políticos", se quejó Fabiana Mendicoa.

Solo unos pocos manifestantes, medio centenar, caminaron hasta el final, a unos 15 kilómetros de las tomas. El Himnoy la Marcha de San Lorenzo marcaron el momento del regreso, cerca de las 17. Los escoltaban tres efectivos de la brigada motorizada de Río Negro.

Cuando llegaron al punto donde habían iniciado la marcha, una camioneta policial bloqueaba totalmente la ruta 40. Detrás estaba el auto con Mallea y la bandera mapuche, protegido por los efectivos del COER.

POLÍTICA | 17 LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

# Cristóbal López desafía a la ĀFIP para no pagar una deuda millonaria

orr. Junto a su socio Fabián de Sousa pide exenciones para licuar un pasivo por IVA con el Estado superior a los \$12 millones

Hugo Alconada Mon LA NACION

Cristóbal López y Fabián de Sousa abrieron un nuevo frente de conflicto judicial con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los patagónicos quieren que excluyan a una de sus empresas del régimen del impuesto al valor agregado (IVA) por al menos \$12,3 millones impagos, pero el mar de fondo es muchísimo mayor: adeudad \$1247,1 millones.

El último capítulo se centra en Oil M&S, una de las firmas del Grupo Indalo. Lópezy De Sousa reclaman que la AFIP la excluya del régimen del IVA, tras concluir que le corresponde recibir el mismo beneficio general que el organismo concedió a otras empresas. Pero la AFIP rechazó su pretensión cuando lo plantearon en sede administrativay, por eso, terminaron en tribunales.

El contrapunto se disparó a partir de una resolución que emitió el jefe de legales del área de grandes contribuyentes nacionales, en febrero de 2021, que resolvió no otorgarle un "certificado de exclusión" a Oil M&S en los regimenes de recaudación del IVA, tal y como se rige por la resolución general 2226. Lo hizo tras constatar que la firma no cumplía con los requisitos previstos.

Ante esa negativa, López y De Sousa demandaron a la AFIP. El expediente tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 9, donde sus abogados plantearon que la decisión de la AFIP es incorrectay que la apertura del concurso preventivo de acreedores de Oil M&S en 2018 les daría la razón.

La respuesta de la AFIP fue, sin embargo, contundente. Al presentarseen los tribunales, consignó que su Departamento Gestión de Cobro corroboró que hasta noviembre de 2019 no se había siquiera abierto el plazo para que los acreedores acudieran al concurso a verificar sus créditos y que, por tanto, la acreencia no se encontraba verificada.

No solo eso. La AFIP también le informó al juez Pablo Cayssals que las diferencias con López y De Sousa por Oil M&S van más allá de \$12,3 millones impagos en concepto de IVA, que a primera vista podrían concentrar la discusión. Le informaron que la deuda de esa firma con el Estado supera los \$1247,1 millones de carácter impo-

sitivo y previsional. "Por lo tanto", plantearon dos letradas de la AFIP, "no se entiende, qué 'BENEFICIO' [en mayúsculas, en el original] pretende obtener la encartada [por Oil M&S]en estas actuaciones, cuando más allá del régimen de la RG 2226, no posee aptitud para afrontar los exorbitantes pasivos que mantiene con el Fisco Nacional y tampoco ha demostrado dicha circunstancia en sede concursal".

"Se vuelve a reiterar -insistieron-, la empresa adeuda a este Organismo la sideral suma de \$1.247.112.827,85 monto insinuado en el art.32 LCQ [por la ley de concursos y quiebras] y sin perjuicio de las resultas del proceso, pretende mediante este juicio obtener un beneficio fiscal como resulta ser el contenido en la RG 2226".

#### Doble revés

Especializada en la provisión de servicios integrales en la industria del petróleo, Oil M&S se encuentra bajo la lupa judicial en otros expedientes. Entre ellos, la causa penal en el que se acusó a López, De Sousa y Osvaldo Sanfelice por presunto lavado de activos a través de la firma Agosto SA.

La Cámara Federal porteña confirmó sus procesamientos en agosto de 2020.

Ahora, en tanto, la decisión de la AFIP de mantener a Oil M&S dentro del régimen de retención y percepción del IVA conlleva un doble traspié para López y De Sousa. Desde el punto devista económico, pero político, ya que el contrapunto con la AFIP comenzó durante el Gobierno de Mauricio Macri pero continuó y se reafirmó durante la gestión de Alberto Fernández, quien trabajó como abogado del Grupo Indalo.

En ese contexto, López y De Sousa acudieron a la Justicia y solicitaron una medida cautelar. Arguyeron que la conducta del organismo resulta "ilegítima, improcedente y constitucionalmente inválida".

La AFIP rechazó esos argumentos. "Menos aún se podría en esta instancia evaluar ni una sola posibilidad de otorgamiento de beneficio fiscal alguno a una empresa cuyo pasivo supera a los activos que pudiera detentar", indicó. "Adolece de solvencia suficiente para que se le otorgue cualquier beneficio impositivo", agregó. Ahora, el juez Cayssals deberá resolver.

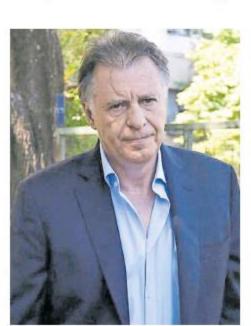

Cristóbal López, empresario



Carlos Castagneto, de la AFIP

# "Valijagate": va a juicio oral el caso que reveló los nexos con el chavismo

ESCÁNDALO. El hallazgo de 800.000 dólares en una maleta desnudó el financiamiento de Venezuela a la campaña de Cristina Kirchner

Hernán Cappiello LA NACION

A 15 años de la llegada al país del venezolano Alejandro Antonini Wilson con una valija cargada con casi 800.000 dólares, la causa por contrabando de divisas llegó a juicio oral: el proceso empezará el 8 de marzo de 2023 en los tribunales de Retiro y entre los acusados están el exministro Julio De Vido, el exsecretario Claudio Uberti y el exjefe de la Aduana Ricardo Echegaray, entre otros exfuncionarios del kirchnerismo.

El caso, que provocó un escándalo mayúsculo en 2007, se inició el 4 de agosto de ese año, cuando Antonini Wilson llegó a la zona de arribos de vuelos privados del Aeroparque Jorge Newbery con una valija con US\$790.550, que después declaró que estaban destinados a la campaña electoral del kirchnerismo. El avión, que traía también a funcionarios, venía de Venezuelay había sido contratado por la empresa Energía Argentina SA (Enarsa).

Entre los ochopasajeros estaban Uberti, que era el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, y Exequiel Omar Espinosa, presidente de Enarsa. Todo se descubrió por la insistencia de la integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María Luján Telpuk, quien le ordenó a Antonini que abriera la valija. Fue así como se encontró el dinero. Telpukganó fama: protagonizó una tapa de Playboy, tuvo un lugar en Showmatch y comenzó una carrera como actriz. Más tarde terminó lanzando una línea de equipajey atendiendo su centro de estética en Santa Fe. El caso cobró interés cuando se supo



Alejandro Antonini Wilson, el poseedor de la valija

ARCHIVO

que Antonini Wilson estuvo en la Casa Rosada, a pesar de que funcionarios del gobierno habían negado esa presencia. El venezolano radicado en Miami terminósiendo juzgado en los EE.UU. y quedó en libertad en Miami a cambio de su testimonio. Vive en Key Biscayne y declaró que el dinero lo enviaba el gobierno de Hugo Chávez para la campaña electoral del kirchnerismo. Nunca fue extraditado a la Argentina.

Los imputados son Uberti, que declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos, y Echegaray, que estaba al frente de la Aduana en ese momento, además de Rosa García, Guillermo Lucangeli, Jorge Lamastra y María Gallini. El fiscal a cargo de la acusación es Marcelo Agüero Vera y los jueces que llevarán adelante el juicio son los integrantes del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1: Diego García Berro, Ignacio Fornari y Luis

Losada, que actúa como subrogante. Los imputados están acusados de "tentativa de contrabando de importación de divisas, agravado por la concurrencia de tres o más personas y por la intervención de funcionarios públicos, tanto nacionales en ejercicio o en ocasión de sus funciones, como funcionarios aduaneros encargados del referido control y en concurso ideal con el delito de receptación de dinero con el fin de aplicarlo en una operación de lavado de activos". Los US\$800.000delavalijadeAntonini Wilson estuvieron casi una década en una bóveda del Banco Nación sin que nadie los reclamara. De hecho, si alguno de los pasajeros del avión hubiera reconocido como propia la valija, podría haber pagado una multa y haberse llevado el dinero. Nadie lo hizo y esa plata fue destinada a construir Espacios de Primera Infancia (EPI) en Tafí Viejo, Tucumán, y en Oberá, Misiones.

### Llega el turno de la defensa de Lázaro Báez en la causa Vialidad

corrupción. El empresario enfrenta un pedido de 12 años de prisión

El juicio oral en la causa Vialidad cumple con arresto domiciliario se reanuda con el alegato final de otro de sus protagonistas: hoyiniciará su exposición la defensa de Lázaro Báez, sobre quien pesa un pedido de condena de 12 años de prisión en la causa que investiga a la vicepresidenta Cristina Kirchner como presunta líder de una asociación ilícita que defraudó al Estado direccionando la obra pública vial de Santa Cruz en beneficio del empresario patagónico.

El Tribunal Oral Federal 2, integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, escuchará al abogado de Báez, Juan Villanueva, quien hablará durante tres jornadas, en respuesta a las acusaciones de los fiscales Diego Lucianiy Sergio

Báez está acusado por supuesta "asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública".

El empresario patagónico ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero en otro juicio, un veredicto que en la actualidad está en revisión en la Cámara Federal de Casación, y por esa causa.

El dueño de Austral Construcciones enfrenta ahora un nuevo pedido de 12 años de cárcel, la misma pena que los acusadores reclaman para Cristina Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron "prevaricato" y dio a entender que los denunciará por eso. "Elfiscal Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación. Mis abogados demostraron cuáles fueron las mentiras y las calumnias", afirmó.

Tras el alegato de Cristina Kirchnery su abogado Carlos Beraldi, la semana pasada los jueces escucharon a las defensas de otros dos acusados, el exsecretario de Obras Públicas José López, quienya fue condenado a siete años y medio de prisión por enriquecimiento ilícito, y el también exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner. El primo del expresidente Néstor Kirchner también está procesado junto a su familia por enriquecimiento ilícito, por no poder justificar su patrimonio.

Las defensas de López y Carlos Kirchner reclamaron la absolución. "José López no cometió ilícitos. Nunca pudo haber cometido

corrupción en la obra pública porque no lo controlaba", señaló el defensor de López, Santiago Finn.

Además, la defensa oficial del exfuncionario cuestionó que los fiscales hayan involucrado al acusado en un presunto operativo para "limpiar todo", que según ellos se habría puesto en marcha a fines de 2015 para ocultar los presuntos ilícitos que ahora se juzgan.

Una vez que finalice la defensa de Báez, el listado seguirá con los últimos cuatro imputados cuyos alegatos falta escuchar, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.

En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.

El debate se inició hace más de tres años, están acusados 13 imputados, y una vez que termine la etapa de alegatos, será el momento de ejercer el derecho a réplicas y dúplicas de las partes. Luego se fijará un cronograma para últimas palabrasy, finalmente, la fecha del veredicto, que se evalúa dar a conocer antes de fin de año. •

18 | POLÍTICA LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

# Los gobernadores se enfocan en frenar las PASO y salvarse del ajuste

**ELECCIONES.** Ya abandonaron la idea de mediar en el conflicto entre el Presidente y Cristina Kirchner; se aíslan en sus distritos

#### Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.- En un gobierno en el que las agendas de sus distintos protagonistas tienen dirección propia, la de los mandatarios provinciales no es una excepción. Mantienen distancia con la Casa Rosaday negocian, por separado, con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro Sergio Massa. Su mayor interés, por estos días, es que se suspendan las PASO (la apuesta es a eliminarlas, directamente) y, en segundo lugar, que el ajuste económico les impacte lo menos posible.

Un grupo de mandatarios es el que reúne a peronistas y radicales en el denominado Norte Grande, que vienen de hacer una gira por Estados Unidos junto al ministro Eduardo "Wado" de Pedro. El otro grupo se conoce como la "liga", que reúne a los peronistas más cercanos al Frente de Todos y el kirchnerismo.

En ese esquema encaran las por salir del medio. conversaciones con Fernández y Massa e incluso con otros ministerios como Obras Públicas o Transporte, aunque desde la llegada del tigrense a Economía hay una mayor concentración en las ras (Río Negro), Omar Gutiérrez negociaciones en Economía.

en cambio, el modelo es valerse de quienes tienen línea directa nete, Juan Manzur, con una serie a ella, Axel Kicillof y Jorge Capi- de condiciones para el proyecto de tanich. Con la vicepresidenta no presupuesto 2023. hay encuentros grupales; incluso después del atentado que sufrió y luego de que la liga emitió un comunicado de condena, recibió al bonaerense y al chaqueño en su despacho del Senado.

A Fernández y a la vice presidenta le han hecho saber varias veces que impulsan la suspensión o eliminación de las PASO.

de los legisladores que responden conrepresentantes del Fondo Moal cordobés Juan Schiaretti (tres en Diputados y uno en el Senado) vdeFlorencioRandazzo, así como de algunos de los integrantes del interbloque Provincias Unidas, conversaciones con el Banco Inteque suele acompañar iniciativas ramericano de Desarrollo (BID) y del oficialismo. También hablaron del tema con De Pedro. Esta semana el rionegrino Luis Di Giacomo vincias de la región "tienen sanea-(Juntos Somos Río Negro) presen- miento de carácter fiscal y fondos tará la iniciativa.

Contodo, la Casa Rosada y Cris-



Jorge Capitanich GOBERNADOR DE CHACO

Es uno de los nexos entre los mandatarios y Cristina Kirchner. Estuvo en EE.UU. con Eduardo "Wado" de Pedro. "Necesitamos preservar el financiamiento con organismos multilaterales"

tina Kirchner siguen sin expresarse públicamente sobre la suspensión de las primarias.

#### Desengancharse

Consultados por la nacion respecto de qué ofrecen a cambio, varios afirmaron que "nada". Rechazaron de plano que estuvieran dispuestos a unificar el calendario electoral, es decir, que se vote en cada provincia el mismo día que se elige presidente. El desdoblamiento es el método con el que buscan reducir el impacto de la mala imagen de la gestión nacional. Entienden que votando por separado pueden retener las provincias. Es decir, "alambrar" cada distrito para desenganchar todo lo posible su suerte del gobierno nacional.

Después de varios intentos de hacer de "mediadores" entre Fernández y Cristina Kirchner, abandonaron la idea. Aceptaron la fragmentación y el conflicto entre ambos; reconocen que pocas veces puede disimularsey optaron

En el plano económico, 14 gobernadores del Frente de Todos (sin el puntano Alberto Rodríguez Saá) más los cuatro de partidos provinciales Arabela Carre-(Neuquén), Oscar Herrera Ahuad Para llegar a Cristina Kirchner, (Misiones) y Gustavo Sáez (Salta) enviaron una carta al jefe de Gabi-

Ratificaron que debe haber "equidad" en la distribución de los subsidios al transporte; una tarifa eléctrica "diferencial" que atienda las diferencias regionales (un pedido que es de los del NOA), además de insistir en que la Nación debe mantener las partidas para obras públicas y viviendas.

En Estados Unidos, mantuvie-Hasta ahora sumaron los guiños ron esa línea cuando se reunieron netario Internacional (FMI), a los que les plantearon que se debe "sostener el flujo de financiamiento" para infraestructura. Sumaron con el Banco Mundial (BM).

> Capitanich enfatizó que las prode estabilización", y agregó: "Necesitamos preservar el financiamiento con organismos multilaterales de crédito para corregir la logística integrada, que es la base para que tengamos crecimiento sostenido".

> La lucha contra la inflación es el otro tema por el que vienen pidiendo desde antes de la salida de Martín Guzmán del gabinete. "Es el mal mayor entre nuestros votantes. No hay forma de compensar la erosión de los ingresos. Hacer campaña en estas condiciones se complica", dice un diputado nacional cuyano, quien ratifica que la llegada de Massa fue empujada por los gobernadores. Ese análisis lo comparten en todas las jurisdicciones. •



**EN OFF** La trastienda de la política

# Un baño de realidad que obligó a cambiar las rutinas de Lilita

La situación económica la llevó a limitar sus salidas gastronómicas



Guillermo Montenegro y Elisa Carrió, en Mar del Plata

TWITTER

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tiene custodia policial desde que fue blanco de amenazas. Cuando sale de recorrida política, la exdiputada tiene por costumbre compartir cada almuerzo y cena con los efectivos policiales que la custodian, al igual que con el resto de los colaboradores. Pero en su último viaje a Mar del Plata, donde compartió actividades con el intendente Guillermo Montenegro, la situación económica la sorprendió.

El primer reflejo fue ir a comer afuera, como indicaba su tradición: todos juntos, a uno de los bares del puerto. El menú fue sencillo, pescado o pasta con una gaseosa por comensal. Pero cuando llegó la hora de pagar, Elisa Carrió se dio cuenta de que no iba a poder seguir invitando a la custodia a comer en el resto de la gira.

Desde ese momento, el baldazo inflacionario de realidad la obligó a cambiar de estrategia. No más salidas.

Al día siguiente, todavía en Mar del Plata, Carrió modificó los planes y preparó fideos para todos en el hotel.

"A una familia de clase media que sale a cenar le puede salir 15.000 pesos", comentó después alarmada. La tensión por los precios apareció en toda la recorrida como una variable de la situación social.

Para Elisa Carrió, la inflación es la principal razón de un impredecible aumento de la conflictividad, que abre un futuro incierto para el Gobierno. Su certeza de que la situación económica puede agravarse en las próximas semanas la llevó también a suspender viajes que la alejen de la Argentina. •

#### Estallido verbal de un ladero de Cristina

Es director general de Relaciones Institucionales del Senado, pero la diplomacia no parece ser su fuerte. Al menos eso es lo que se desprende de la lectura de la cuenta en la red social Twitter que maneja Mariano Lovelli, designado en ese cargo por Cristina Kirchner en los albores de su llegada a la Cámara alta, en diciembre de 2019.

Así, visiblemente molesto por el intento de atentado que acababa de sufrir la vicepresidenta, a las 22.57 del 1º de septiembre escribió"¿Esto buscabas, hijo de mil puta?", en réplica a un tuit del diputado Ricardo López Murphy que, cuatro días antes, había escrito: "Son ellos o nosotros".

Apenas diez minutos después la víctima del enojo de Lovelli fue el periodista Jonatan Viale, que había posteado: "Repudio absoluto al fallido atentado contra CFK. Muy grave". "Esto generaronustedes, canalla. Serías lavergüenza de tu padre. Una persona de bien", fuela dura respuesta del funcionario kirchnerista.

¿Quiénes Lovelli? Es una bogado platense, kirchnerista, férreo defensor de la teoría del lawfare. Fue uno de los impulsores del recurso de amparo que paró el aumento del gas dispuesto en el gobierno de Mauricio Macri, una acción que fue plataforma de lanzamiento para ganarse un lugar entre los colaboradores de Cristina en el Senado. •

## Un oficialista que no digiere

Claudio Lozano no tiene piedad con el gobierno del Frente de Todos, alianza que integra con su partido, Unidad Popular. El rumbo económico no le agrada desde las épocas de Martín Guzmán, un blanco que compartió con Cristina Kirchner. Tampoco estuvo de acuerdo con Silvina Batakis, quien tras su paso fugaz por el Palacio de Hacienda asumió en el Banco Nación y lo relevó del directorio. Menos aún es de su gusto Sergio Massa, al que la semana pasada criticó sin pausa. El miércoles, por el conflicto de los neumáticos; el jueves, destacó que Cristina "le haya llamado la atención" por la indigencia; el viernes, dijo que Massa presentó "los resultados de una extorsión como éxito de un programa exportador" (por el dólar soja). Y el sábado señaló que el presupuesto es "fuertemente conservador". Un crítico interno permanente que sigue con los pies en el platoy quiere participar de las internas oficialistas en 2023.



Claudio Lozano EXDIRECTOR DEL BANCO NACIÓN

### El voto de los evangélicos tienta a Santilli

Las fotos marcan el acercamiento y la posibilidad de alianza electoral se impone por peso propio. El cada vez más apetecible espacio del voto evangélico de la provincia de Buenos Aires parece estar en la mira de Horacio Rodríguez Larreta y de Diego Santilli. Cynthia Hotton, que fue candidata a diputada en 2021 bajo el sello +Valores, es la referente que está en conversaciones para ingresar al armado con el que Santilli busca ser candidato agobernador. "Estamos consolidando con Cynthia un espacio de representación muy importante en la provincia", dijo Santilli el 7 de septiembre, cuando, junto a Larreta, se fotografió con Hotton en la fiesta por los 40 años de la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera). En las filas de Hotton afirman que hay interés en Juntos por el Cambio por contar con "el 3%" que +Valores consiguió en las últimas elecciones. Sin confirmar aún que vayan a ser parte de Juntos por el Cambio, cerca de Hotton dicen que quieren ir en una coalición en 2023 y "ser parte del futuro gobierno". Fuentes cercanas a Santilli afirman que hay charlas informales. Comentan que el diputadovisita a pastores y obispos en cada recorrida y que trabajará con Hotton territorialmente en algunos municipios, en el marco de una relación "excelente". •

ECONOMÍA | 19 LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Luis Cortina www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DEMORAS EN LOS PAGOS

#### Fuerte reclamo de la construcción

La Cámara Argentina de la Construcción advirtió que las "excesivas e injustificadas demoras en las certificaciones y pagos" de los ajustes de precios en las obras públicas "afectarán fuertemente la ejecución de las obras", el patrimonio de las empresas y el empleo en el sector, si el Gobierno no aplica "soluciones urgentes". La inflación y la distorsión de precios de los materiales "a causa de su escasez, por cambios en el comercio exterior", se agregan al crítico cuadro expuesto por la Cámara.



El alza de precios en el rubro alimentos y bebidas se mantiene en torno del 7% mensual, según las mediciones

SHUTTERSTOCK

# Inflación sin freno: consultoras privadas estimaron que en septiembre seguirá cerca del 7%

PROYECCIÓN. La elevada emisión monetaria, el aumento del dólar y el ajuste de las tarifas de servicios públicos hacen prever que será muy difícil para el Gobierno bajarla este año

#### Carlos Manzoni LA NACION

En la batalla del Gobierno contra la inflación, los precios mantienen su marcha victoriosa y en ascenso, que se hizo más evidente a partir de su aceleración en julio. Las estimaciones de consultoras privadas para el índice de septiembre la ubican más cerca del 7% que del 6%; y no solo eso, advierten que, con el actual ritmo de emisión monetaria, el ajuste de tarifas y el dólar en alza, se encamina a alcanzar el 100% al final de este año.

Claudio Caprarulo, economista de la consultora Analytica, señaló que su proyección de inflación para septiembreesdel6,9%. "Yaeldatode aumento de precios mayoristas del productor en agosto, de 7,8%, marcaba que el traslado a precios minoristas iba a ser alto en septiembre. Paradiciembre, proyectamos que la inflación anual superará levemente el 100%", comentó el especialista.

En un análisis de la inflación núcleo-que no toma en cuenta los precios estacionales y los regulados-, Caprarulodestacóque esta tomó una velocidad crucero más alta a partir de julio, en torno al 7%. "Esto se debe a que, dada la delicada situación de las reservas internacionales, el Gobierno no tiene margen para usar el tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos como anclas inflacionarias. Por el contrario, ambas variables van mientos de LCG exhiben que los prea presionar al alza sobre los precios en los próximos meses", estimó.

En la fundación Libertad y Progreso calcularon también una inflación del 6,9% para septiembre. Los rubros que más subieron, según su índice, fueron educación (20,3%), bebidas alcohólicas y tabaco (13,7%) y transporte y combustibles (8,7%). "En los primeros 9 meses de 2022, la inflación acumulada llega al 67,2%, la más alta para ese período desde 1991. Dentro de la última década, los años que le siguen con mayor inflación en los primeros tres trimestres son 2021, con 37%, y 2019, con 37,7%. Así, la inflación acumulada en los primeros 33 meses de la gestión de Alberto Fernández es del 243,6%", precisaron.

Por su parte, Matías de Luca, economista de la consultora LCG, dijo que luego de los datos de julioy agosto, cuando la inflación se ubicó por encima del 7% mensual, cabía esperar cierta desaceleración en el ritmo de suba de los precios, dado que esos

valores atípicos eran consecuencia de una crisis política que derivó en una crisis de confianza que parecía, al menos transitoriamente, haberse aplacado. "Sin embargo, los relevaciosde los alimentos aumentaron 8% promedio en septiembre. Esto da cuenta de que la inflación se exacerbó aún más, con un mercado que ya no se sorprende (y se acostumbra) de estos registros elevados", añadió.

El relevamiento de precios minoristas de C&T Asesores Económicos para Gran Buenos Aires (GBA) presentó un alza mensual del 6,8%, apenas mayor que el de agosto (6,7%) y muy superior al de septiembre de 2021(2,8%). "Comoes habitual en los meses de septiembre, indumentaria fue el componente de mayor aumentomensual debido al cambio de estación (13%), mientras que alimentos y bebidas, subió7%", indicó María Castiglioni Cotter, economista de C&T.

Agostina Myronec, economista de la consultora Ecolatina, aclaró que, aunqueaun no elaboró el total de septiembre, la inflación les dio 7,3% en la primera quincena respecto de igual período de agosto. "Al interior, alimentosy bebidas se ubicó debajo del



#### Claudio Caprarulo CONSULTORA ANALYTICA

"El Gobierno no tiene margen para usar el tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos como anclas inflacionarias"

#### Aldo Abram LIBERTAD Y PROGRESO

"Si el Banco Central no baja el ritmo de emisión, el piso de la inflación será del 6%. Si no llegamos a 100% este año, lo haremos a inicios de 2023"

#### Matías de Luca

CONSULTORA LCG

"El gabinete económico entra en una pulseada donde cada vez se torna más difícil torcer las expectativas sin un plan de estabilización"

nivel general, ayudado por una menor evolución del rubro carnes. Impactó el alza de tarifas de servicios públicos ytaxis. Para el año el pisoya queda en 95% interanual", especificó.

Tan preocupante o más que el nivel actual de la inflación son las perspectivas para los meses futuros, si se mantiene, por ejemplo, el alto nivel de emisión monetaria. Aldo Abram, director de Fundación, Libertad y Progreso, opinó: "Si el Banco Central nobaja el ritmo de emisión, el piso de la inflación será del 6% o poco menos. Por lo tanto, si no llegamos al 100% a fines de año, lo estaremos superando a principios del que viene".

Abram agregó que puede ser que antes de las elecciones de 2023 el Gobierno use los mismos "instrumentos distorsivos que en 2021 para deshacerla", como retraso cambiario y congelamientos, aunque cuenta con menos reservas que en 2021 para manejar el dólar oficial. "Así que, con suerte, la inflación de 2023 se ubicará cerca de la de este año", estimó.

De Luca opinó que esta exacerbación de la inflación no es beneficiosa para la formación de expectativas, ya que cada shock las ubica un escalón más alto, amenazando con desencadenar una dinámica difícil de contener. "En otras palabras, la sociedad percibe que el rumbo económico no ha cambiado y que todo hecho pasado sirve de muestra para proyectar hacia el futuro. Esto supondría una tarea a ún más ardua para el gabinete económico, puesto que entra en una pulseada donde cada vez se torna más difícil torcer las expectativas sin un plan de estabilización", analizó.

Sumado a esto, en LCG ven que el ajuste de precios regulados aportaría otros 2 puntos porcentuales al índice depreciosal consumidor. "Por lotanto, es de esperar que los registros de inflación de septiembre encuentren nuevamente un piso en el 7% mensual", proyectó De Luca. •

20 | ECONOMÍA LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

# El kirchnerismo agita el regreso de un fantasma

**EL ESCENARIO** José Luis Brea LA NACION

asado el dólar soja, un relámpago que alejó las sombras con liquidaciones por unos US\$8200 millones en 25 días, las nubes vuelven a cernirse sobre la economía. A partir de hoy, el devenir de las reservas del Banco Central volverá a estar bajo la mirada desconfiada del mercado. El objetivo oficial es evitar volver al escenario anterior. "Cada dólar que entró lo vamos a cuidar", es la consigna, algo que probablemente justificará nuevos controles. Sergio Massa terminó su primer mes en el cargo de ministro, agosto, con un Banco Central perdiendo reservas netas por US\$518 millones y culminó septiembre en sentido inverso: embolsando unos US\$5000 millones.

Ahora empieza a jugarse el resultado del tercer mes de gestión. El Gobierno se concentrará en actuar sobre la oferta y la demanda de dólares oficiales para intentar salir airoso. Por el lado de la oferta, avanzará en regímenes de incentivos a algunos sectores (el tecnológico será el primero y se anuncia hoy); se espera el aporte de fondos de organismos multilaterales y el remanente del campo por maíz y trigo, aunque está bajo la amenaza de la sequía. Por el lado de la demanda, un nuevo sistema de monitoreo de importaciones, que se anunciará el martes y que promete vigilar dólar por dólar los pedidos de las empresas.

Otras opciones más ruidosas, como un tipo de cambio más alto para el turismo, el llamado "dólar Qatar", siguen bajo análisis. Sus dudas de implementación crean contradicciones: mientras por un lado se intenta combatir las expectativas de devaluación dando previsibilidad a los importadores, al mismo tiempo, los trascendidos sobre un nuevo dólar las alientan.

Además de las especulaciones sobre un salto devaluatorio, el Gobierno debe lidiar con las crecientes expectativas de inflación, que siguen disparándose y espolean los conflictos gremiales que atraviesan todo el arco productivo.

apunta al 95/100% a fin de año, se dificulta conocer el precio de referencia de los alimentos y otros productos de consumo masivo, pero no es lo único. También sucede con los salarios. La nominalidad, es decir, el valor de las cosas sin tener en cuenta la inflación, abulta los números de los recibos y brinda una sensación engañosa que se evapora cada vez que el asalariado va de compras o tiene que afrontar gastos. Ningún sindicato quiere quedarse cortoy se mete en la carrera contra los precios. A las empresas les sucede algo parecido con los costos de producción y de reposición.

La primera en tomar nota del inminente plan "dólares cuidados" fue Cristina Kirchner. Como socia del Frente de Todos, guardósilencio mientras el ministro acumuló reservasy se pronunció públicamente cuando se empieza aver cómo se usarán los billetes. Otro tanto hizo su hijo, el diputado Máximo Kirchner. Esperó el final del régimen para quejarse de las ventajas que se les dieron a los sojeros.

Si bien el decreto de creación de un mecanismo preferencial para el agro contemplaba un fondo para asistencia social, la vice presidenta se aseguró de aparecer poniéndole letra a la partitura con alusiones a



Cristina Kirchner y Sergio Massa, en el Senado

ARCHIVO

la alta rentabilidad de las empresas de alimentos tras conocerse que el número de indigentes, aquellos que no cubren una canasta alimentaria mínima, siguió subiendo durante el primer semestre del año.

#### Kirchnerismo opositor

Otra vez aparece el fantasma de un kirchnerismo opositor de sí mismo, necesitado políticamente de mostrar combatividad mientras al mismo tiempo encara el ajuste de la economía, "ordenamiento" en el lenguaje massista. ¿Un regreso a las épocas de Martín Guzmán? Desde un rincón del cristinismo, a modo de respuesta, devuelven por Whats-Appla foto de Massay Cristina en el Senado, sonrientes ante una larga mesa, horas antes de asumir como ministro de Economía. Cerca del exintendente de Tigre dicen que "está todo ok". "Las coaliciones son amplias y hay unidad en la diversidad; avanzamos en el ordenamiento fiscal para que la economía crezca", afirman. Como prueba, señalan que Massa habló dos veces con la vice después de sus tuits, adelantan que el martes hará anuncios sobre la tarifa social de los servicios públicos y que en la semana se reunirá con Fernanda Raverta, titular de la Anses, y Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, para avanzar en el diseño del bono para sectores vulnerables.

El Gobierno tendrá la oportu-En un contexto de inflación que nidad de sobreactuar dureza esta semana, en el tramo final de las negociaciones para renovar el programa Precios Cuidados. Allí tiene que sentarse a la mesa con las grandes empresas de alimentos a las que Cristina acusa. Será una canasta más reducida con marcas reconocidas cuyos precios sirvan de referencia para el resto. Al igual que el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, cree que la solución es macro. Ahora, debilitado internamente, tendrá que seguir más que nunca el libreto de Augusto Costa, el padre de la criatura, con quien se viene reuniendo desde hace unas semanas.

> Se discute en estos momentos qué productos, y en qué cantidades, estarán incluidos en el programa. Según fuentes familiarizadas con las negociaciones, falta lo más difícil: los precios de entrada de los productos y de cuánto serán los ajustes de noviembre y diciembre. Los aumentos del programa vienen por debajo de la inflación y eso potencia la demanda y, cómo consecuencia, el desabastecimiento. El kirchnerismo podría presionar con medidas más duras.

> La vista del Estado se posa sobre lo que regula y puede controlar mejor: un puñado de empresas de alimentos, supermercados, los

salarios en blanco. Otros universos quedarán fuera del radar, como los salarios de la economía informal -los que más perdieron contra la inflación, según el Indec-, los comercios pequeños y los precios de los servicios no transables, que en algunos rubros subieron 100% solo desde marzo a la fecha.

¿Cuánto cuesta la paz social? Algunos conflictos desafían el sentido común, como lo que sucede con gran parte de los gremios marítimos, que pararon el fin de semana pasado (ahora están en una conciliación obligatoria de 13 días) en solidaridad con una medida de fuerza de los remolcadores de puertos.

Como lo definió atónito un empresario del sector, una "huelga por simpatía" que puso en duda la llegada de la Fragata Libertad al puerto de Buenos Aires, el 24 de septiembre, tras un viaje de instrucción que duró meses. Finalmente intervino el Gobierno y los gremios permitieron que el buque amarrara 10 horas más tarde de lo previsto. Con la conciliación obligatoria tuvo menos suerte: los sindicalistas no sedieron por notificados hasta dos días después. Las empresas navieras que operan en el puerto perdieron entre 20.000 y 30.000 dólares por jornada por cada barco parado.

Lo insólito es que la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) había llegado hace poco a un acuerdo paritario con los sindicatos equivalente a un ajuste por inflación más 10% y un bono equivalente al 45% del salario. Incluía una cláusula de paz social que resultó ser muy frágil. No alcanzó para evitar que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimoy los maquinistas navales se solidarizaran con los remolcadores. "Mañana no hay figuritas y nos van a parar los barcos", ironizó el empresario, quien dijo que no tenían nada que negociar porqueya habían firmado la paritaria. "Nunca vi nada igual", cerró.

El Ministerio de Trabajo convocó a reuniones por separado con cada una de las partes para esta semana. El rol del ministro, Claudio Moroni, está cuestionado en el sector, de la misma manera que sucedió en el caso de los neumáticos. Las señales vuelven a ser confusas. Mientras, ante la inacción de Moroni, Massa intervino para advertir que no se podía ser "rehenes de situaciones de inflexibilidad", referentes del kirchnerismo celebraban en las redes sociales la intransigencia del gremio de Alejandro Crespo (y las tomas de colegios secundarios en la Capital Federal) con dos palabras: "Luchar sirve". .

## Arranca en noviembre un cambio histórico para la venta de carne

PESO LÍMITE. La salida de los frigoríficos ya no será en medias reses, sino en trozos de hasta 32 kilos

Pilar Vázquez

LA NACION

El 1º de noviembre, de no mediar cambios, el sector de la carne estará frente a un hecho histórico. Ya no se podrá vender la media res, sino que la salida de la carne desde la industria frigorífica al comercio minorista se hará en trozos cuyo peso no deberá superar los 32 kilos.

Entre los objetivos de la norma, sancionada en abril de 2021, están "modernizar la cadena de distribución de carnes en medias reses para pasar a una distribución por trozos anatómicos de menor peso que les permita a los abastecedores realizar una mejor asignación de los trozos de acuerdo con las necesidades de cada mercado minorista".

Desde que el Gobierno dio a conocer el fin de la media res, hubo diferentes posturas en la cadena de comercialización de la carne. Por un lado, los matarifes expresaron reparos al sostener que "lejos de resultar una solución, importará generar mayores costos y problemas en materia de seguridad e higiene". Asimismo, indicaron que estos aspectos pueden "ser suplidos con la implementación de medios mecánicosquegaranticen que el trabajador nodeba soportar cargas superiores a 32 kilos, dejando en libertad a los integrantes de la cadena en adoptar la medida que estimen conveniente".

En tanto, los exportadores celebraron la medida. En un encuentro con la prensa, el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, Mario Ravettino. mencionó algunas de las razones. En primer lugar, indicó que se va a garantizar una mayor seguridad sanitaria, ya que "evita que la carne se arrastre por superficies como el piso del camión o las paredes de la carnicería al realizar la descarga en el punto de venta". De manera que, sostuvo, para el consumidor habrá "importantes avances en materia de sanidad e inocuidad". También hizo hincapié en que esta medida cuida la salud de los trabajadores, quienes "dejarán de cargar sobre sus espaldas las medias reses que pesan de 80 a 120 kilos".

Este fue uno de los puntos mencionados por el Gobierno al momento de oficializar la normativa, al destacar la necesidad de "cuidar del bienestar físico de los trabajadores del sector cárnico evitando que transporten con su cuerpo medias reses de pesos muy superiores a los convenios y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

#### Cortes por barrio

Porotro lado, el directivo dijo que lospuntosycarnicerías podrán recibir los cuartos que sus clientes más demandan en la zona y así evitar desperdicios. En la actualidad las carnicerías compran a los frigoríficos medias reses, pero con el cuarteo pasarían a comprar productos de acuerdo con la demanda de sus clientes. Esto, para los exportadores, luego impactará en los precios. En ese sentido, Ravettino manifestó que "es un mito que los precios son más caros en cortes".

"Actualmente, como el carnicero tiene que trabajar con toda la media res, para integrar debevender todos los cortes y para eso en los barrios de menor poder adquisitivo, por un lado, se baja el precio de los cortes caros, tales como el lomo, el bife y el cuadril, y por

otro, se suben los baratos. En consecuencia, los cortes populares en los barrios humildes están más caros", indicó Ravettino. Agregó que con el troceo "eso se terminaría".

Miguel Jairala, asesor económico y de mercados del Consorcio ABC, señaló: "Seguramente, el consumidor de bajos recursos se beneficie mucho más que el que tiene más capacidad de compra, que actualmente consigue, por ejemplo, el lomo en corte subsidiado por la incapacidad de venderlo de los operadores. Aquel consumidor que está pagando un sobreprecio de hasta un 25% por cortes como falda o carnaza común, seguramente se verá beneficiado fruto de una asignación más eficiente de los cortes".

En un informe, los exportadores alertaron sobre el sistema actual: "El sistema de media res castiga a los consumidores orientados a los cortes populares, o de menor precio, cargándole un precio relativamente superior al que ofrecen los supermercados bajo el sistema de distribución por cortes. La media res no solo es ineficiente como sistema de distribución, sino que también es regresiva en términos de la distribución del ingreso". De acuerdo con la información que presentó Jairala, por ineficiencias en toda la cadena como resultado de tener media res "se desperdicia un 20% del novillo".

#### Oposición

Ravettino defendió el troceo de las críticas de quienes aseguran que no están dadas las condiciones para implementarlo: "El cuarteo en sí no origina grandes inversiones, sino que hay problemas de frío y estructurales que actualmente existen y que implican una infracción, independientemente de si se ponga o no en práctica el cuarteo. Porque hay una legislación vigente que exige que la carne de las plantas debería salir a 7 grados, y eso no se cumple".

Por suparte, en la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores informaron que hicieron un relevamiento y que "la mayoría de los frigoríficos no cuentan con la infraestructuray no han realizado las inversiones necesarias a fin de poder dar cumplimiento con las medidas que las unidades de carnes deben presentar a fin de ser comercializadas en el comercio minorista".

"Favorece el oligopolio o concentración de la actividad, dejando afuera a una gran cantidad de oferentes", denunciaron. Por otro lado, sostuvieron que habrá "suba de costos en la actividad que inevitablemente se trasladarán al preciofinal del producto, implicando esto asumir más valor en la mesa de todos los argentinos".

Por otro lado, hicieron un punteo sobre cuestiones que consideran se verán afectadas. En primer lugar, en relación con la sanidad, indicaron que "aumenta la superficie expuesta a contaminaciones y la carne no queda protegida por ningún tipo de envase".

Sobre la vida útil y la calidad de los trozos, manifestaron que es "igual o menor a la media res". Según los matarifes, a diferencia de los exportadores, esta nueva forma de comercialización "aumenta el costo por peor cubicaje y procedimientos de descarga" y porque "se dificulta la carga y descarga en la distribución".

ECONOMÍA | 21 LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

# Preocupa a frigoríficos el derrumbe del mercado chino

**CARNES.** Alertan que los precios cayeron más de 20%; es el principal destino para la Argentina; temen por los barcos aún en tránsito

"El mercado chino se derrumbó". Es la frase que se repite entre los exportadores de carne vacuna, que expresan su preocupación porque advierten que en septiembre hubo una fuerte caída de los precios de los cortes hacia ese destino. Por otro lado, ya temen que los contratos de la mercadería que está en los barcos rumbo al mercado asiático sean renegociados a la baja. "Estamos advirtiendo una caída fenomenal del mercado chino, que para la Argentina es muy importante porque hacia allí se destina prácticamente el 75% de las exportaciones de carne. La reducción del precio es importantísima, más de un 20%. Productos que vendíamos a US\$6500 [la tonelada] el set hoy sevenden a US\$4800", dijo

Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, en diálogo con LA NACION.

En el sector sostienen que esto es fruto de una conjunción de elementos, entre los que se destacan "la devaluación de la moneda china" y el clima de incertidumbre por el "estancamiento económico", además de un excedente de carne porcina que, a su vez, motivó que el gobierno de ese país restringiera, por un lado, licencias de importación y, por el otro, el apoyo financiero a empresas operadoras.

La dependencia del mercado chino para las exportaciones de carne bovina de la Argentina se ha vuelto determinante. Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), en los primeros ocho meses del año China le compró al país 321.935 toneladas peso producto, el 77% del total de los envíos. Fue un 11% más versus igual período de 2021. Envalor lo hizo por US\$1604,4 millones, un 53,6% más.

"Hay un montón de carne arriba de los barcos yendo a China que no sabemos si en el puerto de destino los chinos van a pagar el contrato tal como fue arreglado en julio o lo van a renegociar a la baja por los precios actuales. Entonces, hay mucha incertidumbre", indicó a LA NACION Miguel Jairala, asesor económico y de mercados del Consorcio ABC. Si bien antes de enviarse la mercadería se cobra un anticipo, siempre queda entre un 30% y un 50% a pagar para cuando llegue a destino que está sujeto a renegociación.

Según detalló Jairala, lo que pasa ahora es una tendencia que se empezó a notar en junio, pero que se profundizó en septiembre. "Las exportaciones a China, hasta mayo, venían siendo con precios récord. Los dos meses siguientes siguieron siendo buenos, pero se empezó a notar una tendencia a la baja que terminó de explotar en septiembre, con el derrumbe de los precios y un cambio en toda latónica de los negocios", explicó. Los valores pasaron de US\$5158 la tonelada en junio a US\$4741 en agosto.

Los exportadores temen que se repita lo ocurrido a fines de 2019 y principios de 2020. "Fue una caída muy importante y hubo un montón de renegociaciones; pasaron de US\$6500 la tonelada en noviembre a US\$4000 en enero", precisó.

"Si los chinos veían que estaban con stocks abultados, esto los va a complicar aun más y nosotros, si bien somos el segundo proveedor, le enviamos menos de la mitad, entre 40.000y50.000toneladas[mes],con locual el que mueve la aguja es Brasil [primer proveedor]", dijo Jairala.

Para el consultor ganadero Víctor

Tonelli, lo que pasa con China es un tema coyuntural que va a tener una recuperación rápida, por lo que estima que entre noviembrey diciembre seva a recuperar el precio que se perdió. "Por la pandemia del Covid, en China cerraron ciudades y eso generó un impacto negativo en la economía. Además, viene desacelerando su actividad económica, en línea con la desaceleración del mundo influenciada por la invasión de Rusia a Ucrania, donde la energía y los costos aumentaron. En este contexto, China lleva acumulada en los últimos siete meses una devaluación de su moneda del 13%, por lo que importar carne se encareció", indicó.

Para Tonelli, también generó incertidumbre la elección de nuevas autoridades, que se da cada cinco años en el Partido Comunista chino; este año se lleva a cabo el 16 de octubre. "Todo ese movimiento complejizó y puso mucha incertidumbre en los mercados porque se corrieron muchas versiones", dijo.

"Muy probablemente, a fines de octubre, cuando se disipe esa incertidumbre, el negocio vuelva a fluir y haya una recuperación", concluyó Tonelli. • Pilar Vázquez

### Remates

### **Judiciales**

#### Para publicar 4318–8888

#### BARILOCHE - ESPECTACULAR LOTE

EDICTO El Juz Nac de 1º Inst Com 11, a cargo del Dr. FERNANDO I. SARAVIA, Sec 22 a mi cargo, sita en AV. CALLAO 635, P5, CABA, comunica en autos "VALSUGANA S.R.L. S/QUIEBRA" Exp. 30514/15, CUIT fallida 30-70849443-3, que la Martillera Alicia Dotro Lobosco, CUIT27- 4420397-4, Cel 114185-4804, rematará el 07/11/22 a las 11:15hs en punto, en la Oficina de Subastas Judiciales (Jean Jaures 545 CABA), el inmueble sito en Av. Juan Manuel de Rosas 661, San Carlos de Bariloche, Prov de Rio Negro, N.C. 19-2-D-301-07 MAT 19-14623 y 19- 2-D-301-08 MAT 19-14624 -unificados según plano CO-323-2005, MAT 19-14624, PARTIDA 270.508. Se trata de un lote de terreno de una Sup aprox. de 3.020,016mtrs2 en estado de abandono, cubierto con maleza típica de la zona y con una pequeña construcción al frente sobre Av. Rosas, hecha en su mayoría de madera, techo de chapa y amplio ventanal, en mai estado de conservación. Se informa que el inmueble se encuentra en zona de seguridad de frontera. Ocupado por 7 intrusos sin título, que manifestaron que dos personas habitan de manera permanente, y las otras lo utilizan como lugar "transitorio" BASE USD500.000. Venta al contado, en efectivo, al mejor postor, AD CORPUS, en el estado físico que se encuentra SEÑA: 30%, COMISION: 3% + IVA, Arancel Acordada 10/99 del 0,25% y sellado de ley todo a cargo del comprador. El saldo deberá depositarse dentro del 5° día de aprobado el remate bajo apercibimiento del Art. 580 CPCCN. La seña y el saldo del precio podrán pagarse en pesos al tipo de cambio comprador del denominado dólar MEP al cierre del día anterior a la fecha de la subasta. Exhibición: libre, pudiendo consultar con la martillera la exacta ubicación y características de inmueble. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento del Art 133 CPCCN. El adquirente solo deberá hacerse cargo de los impuestos, tasas y contribuciones devengadas con posterioridad a la aprobación de la subasta. Queda prohíbida la compra en comisión y la ulterior cesión del boleto de compra venta. La posesión y el acto traslativo de dominio deberá cumplirse dentro de los 30 días de acreditado el pago del saldo de precio El impuesto del ITI sobre la venta del bien no está incluido en el precio. Se presume que los oferentes tienen debido conocimiento de las constancias de autos. Para concurrir a la subasta los interesados deberán inscribirse previamente a través de la web www.csjn.gov.ar ingresando al link Oficina de Subastas - Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 CABA, con el formulario que indica el sitio aludido. Publíquese por 2 días en diario La Nación. Buenos Aires, 26 de Septiembre de 2022. - Juan Patricio Zemme.. Secretario



600000

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nro. 21 a cargo del Dr. Germán Páez Castañeda, Secretaría nro. 41 a cargo de la Dra. Andrea Rey, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 3° piso C.A.B.A., comunica por cinco días que en autos "THD AUTOMOTORES S.A. s/Quiebra s/incidente de Venta" (Expte. COM. 25957/2013/7) la Martillera María R. Carranza (CUIT 27-10867896-3) rematará el 26/10/2022 a las 11.45 hs. en punto en Jean Jaures 545 C.A.B.A.: I) el 100% de los siguientes inmuebles: dos lotes de terreno sitos en el Partido de Gral. Alvarado, localidad de Miramar. Pcia. de Buenos Aires, designados como lotes B y C, de la manzana J, Nom. Cat.: Circ. I, Sección C, Mza. 236, parcelas 2b y 3a. respectivamente y matrículas 31669 y 31682 respectivamente más los bienes muebles allí depositados, inventariados en la constatación del 5.10.21, en block. BASE TOTAL: U\$S 193.333. Los bienes muebles representan un 3% de dicho valor en tanto la finca lo es en un 97%. Conforme constatación del martillero el inmueble se encuentra desocupado, a una cuadra del mar, en zona residencial y en buen estado de conservación. SEÑA: 30%. El saldo de precio deberá ser integrado dentro del 5to. día de aprobada la subasta. Comisión 3%; Sellado de ley 1,2%. Condiciones de venta de los bienes muebles: al contado, 100% en el acto de subasta, y al mejor postor. Arancel CSJN 0,25%, IVA correspondiente, y Comisión del 10% más IVA. II) el 100% del automotor Dominio IAA 177, marca 011-AUDI, tipo 02, Sedan 4 puertas, modelo 146-A4 1.8 T FSI, motor marca Audi nº CDH023963, Chasis marca Audi nº WAUJC68K39A113868, año fabricación 2008; modelo año 2009, en las condiciones que resultan del escrito del 15.7.22, en la que se observa faltante de rueda de auxilio. El comprador deberá abonar el porcentaje de IVA correspondiente, además del sellado fiscal y los gastos que demande la transferencia a su favor. Una vez aprobada la subasta del automotor el adquirente tendrá 48 hs. para tomar posesión del mismo bajo apercibimiento de astreintes. BASE: U\$S 4.500, Comisión 10% (más IVA s/ Comisión), CSJN 0,25%.- III) Para el caso de imposibilidad de quien resulte comprador en subasta de entregar dólares estadounidenses para abonar, deberá optar por integrar las sumas que correspondan en concepto de seña y saldo de precio de la siguiente forma: a) mediante el depósito de la cantidad de pesos necesaria para adquirir dicha moneda de acuerdo a la cotización del dólar MEP o, b) a través del depósito de la cantidad suficiente de pesos para adquirir dicha moneda en el mercado libre de la ciudad de Nueva York o en Zurich, tomándose la cotización del día en que deben efectivizarse los pagos. Se recibirán posturas bajo sobre hasta las 10.00 hs. del día anterior a la subasta, los que serán abiertos por el Actuario en presencia del martillero y los interesados a las 12.30 hs. del mismo día. El comprador deberá acreditar ante el martillero constancia actualizada de CUIT/CUIT y datos personales (DNI, estado civil y nacionalidad) al momento de la subasta de lo que deberá dejarse constancia en el boleto de compra venta. No se permite la compra en comisión, ni la cesión del boleto de compraventa. Las deudas por impuestos, tasas, contribuciones, etc. serán asumidas de la siguiente forma: a) por los importes devengados hasta la declaración de la quiebra, los organismos acreedores respectivos deberán presentarse a verificar los mismos por ante el síndico; b) los devengados a partir de la quiebra deberán ser soportados por la masa de acreedores, previo reconocimiento de los importes por el Síndico y c) los posteriores a la fecha en que el comprador haya tomado posesión de aquel, a cargo de este último. Para concurrir al remate el público los interesados deberán inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www. csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastastramites: turnos registro y deberán presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 pb, CABA, con el formulario que indica el sitio aludido.- EXHIBICION: Automotor: Días 17 y 18/10/2022 de 11.00 a 14.00 hs. en Av. Chiclana 3346 C.A.B.A. Inmueble y bienes muebles: días 19 y 20/10/22 de 13.30 a 15.30 hs. en la calle 13 nro. 720 esquina calle 14 nro. 705 del Partido de General Alvarado, localidad de Miramar, Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2022. Germán Páez Castañeda Juez - Andrea Rey Secretaria.

# clasificados

#### www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL



#### Convocatorias

#### Convocatoria

a Elecciones de SOGIBA, La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires convoca a elecciones para el día 1 de diciembre de 2022, a las 17 hs. en la Sede de la Sociedad sita en Perú 345 piso 12 of. AyB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se elegirán los miembros de la Comisión Directiva. del Comité de Ejercicio Profesional, del Tribunal de Honor, de las Comisiones de Antecedentes I y II para el período 2022-2024 y de la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2022-2023. En los términos del art. 71 del Estatuto Social, se convoca a los socios hasta el día 06 de noviembre de 2022 inclu-

#### Convocatorias

sive, a presentar a la Comisión Directiva las listas de candidatos propuestos para integrar los diversos órganos comprendidos en la elección, solicitando su oficialización. Se ponen a disposición de los asociados los padrones con los miembros con derecho a voto para su libre consulta en la sede social de lunes aviernes de 14:00 a 20:00 hs a partir del lunes 3 de octubre de 2022. Dr. Leonardo Mezzabotta Secretario General, Dr. Sebastian Gogorza Presidente.

#### Edictos **Judiciales**

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civily Comercial Nº 10, a cargo de la doctora Silvina Cairo, Jueza, Secretaría a cargo del doctor Juan José Montolivo, del Departamento Judicial de-La Plata, sito en la calle 13 entre 47 y 48, de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en autos caratulados "LIMIA LUCIANO OS-CARy otro/a C/ BARBIERY

#### Edictos Judiciales

GUILLETANA yotro/a S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA (Expte. NºLP-88181-2017),que tramitan ante este Juzgado, cita y emplaza a presuntos herederos de Pedro Eduardo Barbier (presuntos de María Juana Elipe de Barbier); y a guienes se consideren con derecho sobre el inmueble de autos (calle 526 nº 152 entre 117 y 118, de la ciudad y partido de La Plata, nomenclado catastralmente como Circunscripción II, Sección A. Manzana 16A. Parcela 31, inscripto bajo Partida Inmobiliaria No. 69.723 del Partido de La Plata) para que en el término de diez días comparezcaa contestar la demanda entablada en su contra, bajo apercibimiento de designársele por sorteo un defensor oficial para su representación en el proceso. (art. 681 C.P.C.C.). La Plata, 27 de Junio de 2022-El presente edicto deber publicarse por dos días en el Boletín Oficial y en el diario "La Nacion" de CABA.

#### Edicto.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1, Secretaria Nº 1, sito en Av. Pte. Roque S. Peña 1211, piso 5º. C.A.B.A., hace saber que allí tramita el proceso colectivo cara-

#### **Edictos Judiciales**

tulado "Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Banco de San Juan S.A. s/ Ordinario\*, (Expediente Nº 56.570/08), y que por sentencia dictada el 07/10/14 por la Sala "A" de la Excma Cámara de Apelaciones del Fuero, se ha condenado al Banco de San Juan S.A. a cesar para el futuro ya partir de los diez días de la fecha en que quede firme el pronunciamiento, en el cobro de sumas en concepto de "comisión por sobregiro" cuando el cliente cuentacorrentista utilice su acuerdo en descubierto y se exceda de ese acuerdo pactada con la entidad o cuando gire en descubierto sin tener acuerdo en tal sentido, en la medida en que esa percepción se superponga con el cobro de intereses por ese descubierto no autorizado. Asimismo, se ha condenado al Banco de San Juan S.A. a devolver las sumas indebidamente cobradas en concepto de "comisión por sobregiro" en la medida en que su percepción haya sido improcedente, superponiéndose con el cobro de intereses, respecto de sus cuentacorrentistas pertenecientes a la sucursal Buenos Aires, por la indebida percepción de esos

conceptos superpuestos desde

#### Edictos Judiciales

el 26/11/2005 en adelante. Ello, con más intereses calculados a la tasa activa percibida por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, sobre las cifras que corresponda devolver en cada caso, no capitalizable, y desde la fecha del débito incausado hasta su efectivo pago. Se hace saber que los clientes podrán ejercer su reclamo ante la entidad bancaria dentro de los 120 días de efectuada esta publicación.- El presente Edicto deberá publicarse por cinco (5) días en el diario La Nación.-Buenos Aires, 20 de mayo de 2022, Alberto D. Alemán, Juez -Mariano Conde. Secretario.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº17, a cargo del Dr. Federico Alberto Güerri, Secretaría Nº 34, a cargo del Dr. Fernando Delgado, sito en M. T. Alvear 1840, 3º piso, C.A.B.A., en autos "A-GUAS ARGENTINAS S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO (Expte. N°COM 18092/2006), comunica por diez (10) días que los acreedores quirografarios titulares de créditos verificados en el concurso preventivo precitado, con exclusión de los

#### **Edictos Judiciales**

créditos controlados por el Estado Nacional y por los accionistas de Aguas Argentinas S.A., podrán percibir el pago sustitutivo del Pago Adicional Contingente (según se define ese término en la propuesta de acuerdo preventivo homologada) equivalente al veinte porciento (20 %) del crédito verificado y/o declarado admisible, calculado sobre la diferencia, de existir, entre el monto del crédito quirografario verificado y/o declarado admisible y el Pago de Suma Fija (según se define ese término en la propuesta de acuerdo preventivo homologada) percibido oportunamente. El pago pertinente será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta de titularidad delacreedor dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde que cada acreedor beneficiario envíe un correo electrónico a la siguiente dirección concursopreventi vo@aguasargentinas.com.ar con todos los siguientes datos completos: a) identificación completa del acreedor beneficiario, b) copia de la documentación que acredite la personería del acreedor beneficiario, c) importe nominal del crédito cu-

ya titularidad se invoca, y d)

#### Edictos Judiciales

CBU y Alias de la cuenta bancaria en la que desea recibir el pago. El envío de dicho correo electrónico implicará una declaración jurada de cada acreedor respecto a la validezy legitimidad de la información y documentación allí incluida. El procedimiento de pago antes mencionado entrará en vigencia una vez concluida la publicación edictal. Buenos Aires, de septiembre de 2022

#### Resultado de Sorteo <u> Alcance</u>

#### S.A. de Capitalización y Ahorro para fines determinados Rivadavia 717 - 5to. Piso Of. 37 Capital Federal

En cumplimiento Art. 21 - Decreto N° 142277/43 y demás normas vigentes (Ampliación del Art. 5º Capítulo VI Res. Gral. Nº 26/2004). hace saber: Resultado Sorteo del 24 de Septiembre de 2022 - por QUINIELA DE LA CIUDAD 1º 242 -2° 101 - 3° 524 - 4° 696 - 5° 567. Las adiudicaciones favorecidas quedan sujetas a verificación de pago.

Presidente Carlos Alberto MAINERO. Este fragmento es un adelanto exclusivo del nuevo libro de Guillermo Oliveto, publicado por editorial Planeta en octubre de 2022

anto la tecnología como el consumo fueron fenómenos que reconfiguraron el estilo de vida global en el final del siglo XX y especialmente en lo que va del XXI. Nosonpocoslosintelectualesquelos han criticado, culpándolos de todos los males que aquejan hoy a los individuos y a las sociedades -angustia, depresión, vacío, desconexión, apatía, exceso de narcisismo, individualismo-. Incluso se ha argumentado que el proceso de aceleración está desmadrado y se encuentra ya muy lejos del control de sus propios creadores. Siel hombre sigue como va, argumentan, sedirigea su propiaruina, a la indefectible destrucción.

El exceso de tecnología lo enfrenta al riesgo de perder su condición humana. Dejaríamos así de ser *Homo sapiens* quedando a merced del *bigdata* y los algoritmos. Finalmente nos rendiríamos al poder de los autómatas con inteligencia artificial, volviéndose así lo humano un hecho inútil.

El exceso de consumo ubica al hombre ante el peligro de perder su individualidad y su diferenciación y loconducea un positivismo extremo (la dictadura del like), cayendo "en el infierno de lo igual", tal como lo define el sociólogo coreano Byun Chul Han. En "la sociedad de consumidores" ya no es la producción la que genera identidad, sino el consumo: "Según lo que tengo, soy". Presos de la enorme inseguridad que genera vivir en un entorno en el que, como propone Instagram, lavida debe ser siempre bella, estos seres narcisistas se viven ahogando en su propia impotencia. El sistema siempre se ocupa de correrles el arco.

La crítica intelectual al devenir de los acontecimientos es muy útil para advertir los riesgos, sí, pero subestima la profundidad de lo que está ocurriendo. Como si quisiera detener un tren que avanza a toda marcha sin maquinista, pretendevolver aun mundoqueyanoexiste.Oloque es peor, frenar la historia. Sin embargo, la sociedad global no parece estar haciéndoles demasiado caso a los intelectuales y sus críticas. El reporte anual "Digital 2022", publicado en conjunto por la agencia creativa We Are Social-especializada en redes sociales-ylaplataformatecnológica Hootsuite -líder mundial en la gestión de redes-, articula información de múltiples fuentes reconocidas, como GWI, Statista y más.

Allí se nos informa que hoy el 62,5% de la población mundial está conectada a internet. Son 4950 millones de personas que se conectan unas siete horas al día en promedio. La velocidad y el vértigo nos hacen perder perspectiva. Tendemos a suponer que siempre fue así. No es cierto. En 2000, apenas dos décadas atrás, solo el 6% de la población global accedía a la web-360 millones de personas-. Casi la mitad de los habitantes del planeta tienen todo el día en sus manos un smartphone (3800

**EL PULSO DEL CONSUMO** 

# Humanidad *ampliada*: la vida que nos dieron el consumo y la tecnología

Guillermo Oliveto

-PARA LA NACION-

millones de personas), mientras que en 2015 eran menos de la mitad, "apenas" 1800 millones. El uso promedio de los teléfonos inteligentes es de cinco horas por día. Y subiendo.

Observadas desde el prisma de la crítica – muchas veces con razón –, las redes sociales no paran de crecer. Más de 4600 millones de personas tiene al menos una cuenta activa en alguna de ellas. Un lustro atrás eran 2100 millones. Eso es el 58% del total de la población mundial, pero si lo medimos entre los que tienen más de 13 años el porcentaje crece sustancialmente y pasa a ser del 75%, es decir, 3 de cada 4 personas.

Ningún país del mundo tiene más habitantes que Facebook (2900 millones), ni YouTube (2560 millones), ni WhatsApp (2000 millones). Instagram supera por poco a Chinay la India (tiene 1500 millones de usuarios activos). Tik Tok, que se sumó al juego recién en septiembre de 2016, ya tiene 1000 millones de tiktokers.

¿Tiene sentido seguir negando que algo demasiado relevante está pasando? La pandemia dejó una aceleración aún mayor del fenómeno. Para sobrevivir hicimos lo mismo que nuestros ancestros: nos guarecimos en la caverna. Solo que ahora fue una caverna digital.

Latecnología potencia el consumo y el consumo potencia la tecnología. Ambos fenómenos se retroalimentan. Nacieron juntos. Van de la mano. Steve Jobs y Bill Gates fueron pionerosen entenderloya finales de los 70 y comienzos de los 80 lanzaron una flecha hacia adelante que ya no se detendría. Sillicon Valley, Bangalore y la mismísima China, excomunista y ahora fervientemente capitalista, se subieron rápido a la ola. El sistema financiero obviamente huele el dinero a la distancia y de ningún modo iba a mirar el juego desde afuera. Se dedicó a lubricarlo todo lo que pudo, no sin ciertos incidentes mayúsculos, como la crisis global de 2008-2009, aunque siempre resiliente.

Es en este contexto donde discutir si este mundo es mejor o peor que el que teníamos resulta un ejercicio inconducente. Es más útil y operativo intentar comprender de qué está hecho, cómo se estructuran sus mecanismos y desarrollar habilidades para poder operar en él.

#### Transformación estructural

Loprimeroquetenemos que comprender, entonces, es que estamos asistiendo a una transformación estructural. Y cada vez que al ser humano le cambian las reglas del juego, se desorienta, se siente perdido. Les sucede a los medios de comunicación, a las marcas, a los políticos, a las empresas y obviamente a los individuos, que imposibilitados de escapar del vértigo solo atinan a tratar devivir (o sobrevivir).

¿Tuvorazón el filósofo francés Jean Baudrillard al vaticinar "el asesinato de la realidad" en su controvertido libro El crimen perfecto, de 1996? Allí argumentaba que lo real se diluía a partir de las creaciones de avanzada del hombre. Vivíamos en un nuevo entorno en el que sobreabundaba la información, dominaba la tecnología y nos zambullíamos en cuerpo y alma en una creciente virtualidad. Algunos años después, en 2002, publicaría otro ensayo inquietante, La ilusión vital. Como quien es consciente del efecto de sus dichos y de la polémica que generaron, volvió sobre el punto con vocación didáctica: "Vamos a a clarar este punto: si lo real está desapareciendo, no es debido a su ausencia; es más, hay demasiada que pone fin a la realidad, al igual que el exceso de información pone fin a la información y el exceso de comunicación pone fin a la comunicación".

Desde un punto de vista tradicional, probablemente la respuesta debiera ser que sí: entonces Baudrillard tenía razón. Fue de tal magnitud el impacto de la irrupción digital que todo el sistema de orientación de los seres humanos quedó desarticulado. Aunque desde la perspectiva actual, veinte años después, no es necesariamente así.

El reconocido pensador francés decía en aquel momento: "El mundo y su doble no pueden ocupar el mismo espacio, porque el doble es un perfecto sustituto artificial y virtual del mundo. El conflicto entre ellos es inevitable". Para él la realidad había muerto desdeel mismo momento en que nos adentramos en un mundo virtual que operaba como un simulacro. Su tesis bien podría ilustrarse con una película contemporánea: The Truman Show. Fue estrenada en 1998 y protagonizada por Jim Carrey. Una historia que más que risa

provocaba una inquietante pregunta: zy si todo fuera mentira? ¿Y si la vida misma fuera un guion que alguien escribió para nosotros y que millones están mirando por televisión? ¿Y si nosotros mismos no existiéramos tal como creemos? ¿La vida de Trumaneraelsimulacrodelquehablaba Baudrillard? Su tesis de "el mundo y su doble" expresaba la visión dominante del siglo XX, que veía entre el mundo físico y el mundo digital una lucha amuerte, un juego de suma cero en el que indefectiblemente debería haber un único ganador. Durante años fue vox populi prever la muerte de prácticamente todo, no solo de "lo real". Desaparecerían los diarios, los libros, los comercios, los shoppingsy hasta los autos. Esa masacre masiva de industrias enteras se presagiaba para no más allá de los años 2000.

El mundo físico sucumbiría frente al poder de lo nuevo, lo deslumbrante, la luminosidad de una nueva era que volvería oscuro todo lo precedente. Si la pelea era por la supervivencia, a diario se escribía la crónica de una muerte anunciada.

#### Lógica aditiva

Con la ventaja de haber sido testigos de la historia, hoy nos queda más claro que la lógica no era sustitutiva sino aditiva. El juego no era de suma cero. Por el contrario, traía en sus entrañas un efecto multiplicador. No se trataba de apostar a un ganador. El ímpetu de la juventud digital se encontró con el aplomo y la sabiduría de la añosa territorialidad.

Hoy lo virtual por supuesto es también real. La realidad es un nuevo objeto que surge del sentido que emanan, en términos de la tesis que presentó el novelista, ensayista y filósofo italiano Alessandro Baricco en *The Game*, los dos corazones de un mismo sistema, ya único, indivisible, irreversible. Un sistema dual que bombea realidad armónicamente de manera indistinta, desde cualquiera de sus corazones.

Este es el nuevo entorno en el que vivimos y viviremos. La mutación a la que estamos asistiendo define una reconfiguración de carácter fisonómico. Entramos de manera irreversible en una instancia superadora de nuestra evolución como especie. Seguimos siendo humanos, sí. Pero no exactamente como antes. La tecnología y el consumo son ahora parte de una condición humana de nuevo tipo. Han expandido nuestras posibilidades. Consecuentemente, se amplía nuestra existencia. Nos han transformado en humanos potenciados.

Sin tecnología y consumo nos cuesta mucho vivir en la cultura contemporánea. Sean bienvenidos a la humanidad ampliada. No pretendan escapar. No hay adónde. Más que criticar o añorar es más interesante, atractivo y útil tratar de entender.

Solo sisomos capaces de comprender de qué está hecho el estilo de vida en el que nos adentramos a toda velocidad tendremos al menos la posibilidad de navegarlo con cierta prestancia. Y así poder responder la pregunta que nos inquieta y nos quita el sueño, tanto a nivel colectivo como individual: ¿vamos bien o vamos mal? •

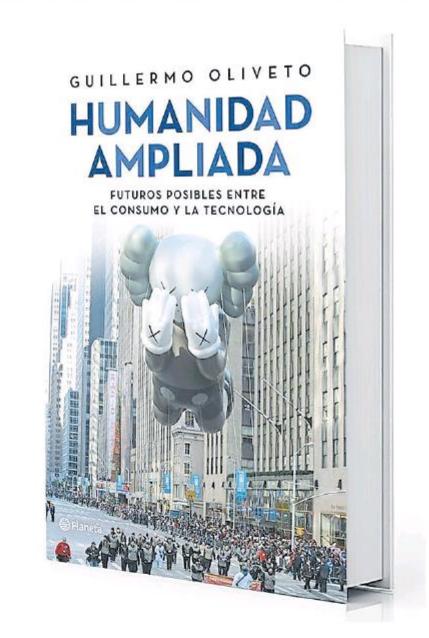

estructural. Y cada vez que al ser El último libro de Guillermo Oliveto, disponible en librerías

# Anuncian hoy el "dólar tecno" para el sector del conocimiento

SERVICIOS. Es un incentivo para quienes incrementen sus exportaciones y generen nuevos negocios en esa área en el país

#### Carlos Manzoni

LA NACION

Pasado el momento del dólar soja, llegó la hora del "dólar tecno", otra iniciativa para tratar de sumar reservas. Se trata de un incentivo para el sector de los servicios básicos del conocimiento, al que se le habilitará la posibilidad de contar con cierto porcentaje de dólares a precios libres. Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento, confirmó a LA NACION que el anuncio de este "dólar tecno" se hará hoy, a las 18, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK). "Es un proyecto de estímulo a las exportaciones y la generación de nuevos puestos de trabajo. Queremos aprovechar la coyuntura mundial para que los nuevos negocios que aparecen en el área de la economía del conoci-

Ariel Sujarchuk, secretario de miento vengan a la Argentina", dijo conomía del Conocimiento, con- el funcionario.

Sujarchuk explicó que lo que se anunciará implica un beneficio para los que ingresen con nuevos negocios al país, consistente en un porcentaje de dólares libres. "Puede ser una nueva empresa o una nueva unidad de negocios que hasta ahora no existe en una empresa que ya está presente en la Argentina", precisó.

Tal como publicó LA NACION el sábado pasado, el llamado "dólar tecno" consistirá en que las firmas del sector podrían disponer libremente, de forma trimestral, del 30% del aumento de sus exportaciones respecto de 2021 y a ese porcentaje se podría sumar 20% adicional si radican nuevos negocios en el país.

Las exportaciones de los servicios basados en el conocimiento (SBC) alcanzaron en el segundo trimestre de

2022 los 2060 millones de dólares, lo cual representa un 22,6% más que en el mismo período de 2021 y un 19,2% comparado con 2019.

Sujarchuk señaló que "una prueba de que el sector ve como muy positivo esta iniciativa es que hoy van a estar acompañando este anuncio las principales empresas del sector y todas las cámaras, "no solo las vinculadas al software, sino las de la industria audiovisual e internet". • LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022 CULTURA 23

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Constanza Bertolini www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

# Una semana dorada: detrás de escena de los Premios Nobel

LITERATURA. El jueves se conocerá el ganador del máximo galardón de las letras en todo el mundo; con la expectativa como motor, una serie de preguntas, secretos y listas de favoritos se reeditan cada año

#### Constanza Bertolini

Secreto. Debe ser un secreto. Los Nobel no son los Oscar de la Academia de Hollywood, donde cada categoría tiene su terna de candidatos y el público palpita los resultadosen una ceremonia que mira por TV. En parte por ese misterio-deben transcurrir 50 años para que se desclasifiquen los fallos que revelan la composición de la lista final que evaluó el jurado-cada mes de octubre pasa lo mismo: una cantidad de preguntas sobre el procedimiento para elegir los ganadores comienza a rondar la fecha. Así, desde hoy y hasta el lunes 10, se distinguirá a los máximos referentes de la medicina, física, química, literatura, de la paz y economía, en ese orden.

Demanera que sin shortlistanunciadas, aunque sí con una lotería de apuestas dándole vueltas a la tómbola habitual -del escritor japonés Haruki Murakami y los franceses Michel Houellebecq y Annie Ernaux al keniano Ngugi Wa Thiong'o, las canadienses Margaret Atwoody Anne Carson, yla antillana Jamaica Kincaid-, se avanza hacia a la hora de la verdad del Premio Nobel de Literatura. Mircea Cartarescu y la rusa Liudmila Ulitskaya también sonaron en los últimos años. Podría decirse que son solo conjeturas... o filtraciones. La Academia Sueca se vio envuelta en un escándalo de enormes proporciones en 2018 cuandoseconoció que Jean-Claude Arnault, el marido de una miembro del comité de selección filtraba información a periodistas (más grave aún fue que había cometido abusos sexuales). Por eso el premio ese año se cancelóy dos galardones juntos se entregaron luego a Olga TokarczukyPeter Handke. Desdeentonces Estocolmoseesforzóporrecuperar la preciada transparencia.

#### ¿La hora de Salman Rushdie?

Tras el ataque a Salman Rushdie en agosto, el filósofo francés Bernard-Henri Lévy dijo lo que varios pensaron: que el indio merecería el Premio Nobel. "No imagino a un escritor que tenga hoy la presunción de merecerlo más que él. Comienza ahora la campaña", escribió en Journal du Dimanche. Sin embargo, el reglamento del Nobel de Literatura -que en 2021 recibió el autor tanzano Abdulrazak Gurnah-señala que el comité recibe sugerencias de septiembrea febreroy que desde mayo evalúa una lista de cinco finalistas dela que sale el ganador. Como esos nombres se mantienen en secreto, no es posible saber si el de Rushdie



114 Ediciones del Nobel de

118 Escritores distinguidos Literatura en total

16 Cantidad de mujeres premiadas

41 más joven (Rudyard Kipling)

88 La edad del La edad de lamayor (Doris Lessing)

estaba va en el radar del jurado.

Ellen Mattson, novelista, integrante de la Academia Sueca y del Comité Nobel, explica en una entrevista esclarecedora publicada en www.nobelprize.orgel procedimiento detrás de la elección. "Tenemos personas en todo el mundo con derecho a nominar: académicos, críticos, portavoces de organizaciones literarias, otras academias. También los laureados anteriores y, por supuesto, los miembros de la Academia Sueca". Son alrededor de 220 los nombres que reciben, entre los que puede estar el ganador. Este 2022, por ejemplo, trascendió que con la firma de personalidades de Latinoamérica se hizo llegar como propuesta al argentino Noé Jitrik.

"Luego tenemos que navegar a través de esa enorme masa de nombres y ahí necesitamos la ayuda de expertos. Finalmente, llegamos a una nómina de unos veinte y vamos muy a fondo hasta que podemos elegir cinco finalistas. Ahí comienza el verdadero trabajo para nosotros", revela la especialista, que en su carrera trabajó en varios jurados deliteratura. "El comité leyótodo de estos escritores: leyendo, pensando en lo que estás leyendo, evaluando y explicando muy claramente cómo piensas sobre ellos, pero también votando, llegamos al candidato".

Cualquier persona que escriba una literatura sobresaliente puede ser nominada. "Debe ser alguien que cuando lo lees sientas que hay algún tipo de poder, un desarrollo que perdura a través de los libros, de

todos sus libros. El mundo está lleno de muy buenos y excelentes escritores, necesitas algomás para ser Nobel. Es muy difícil explicar qué es eso. Es algo con lo que se nace, creo. Los románticos lo llamarían una chispa divina. Para mí, es una voz que escucho en la escritura, que encuentro dentro del trabajo de ese escritor en particular y en ningún otro", sigue Mattson. Los candidatos no se definen por edad, pero se necesita mucho tiempo para ser un buen escritor; a veces, toda la vida. Por eso, engeneral los ganadores no son jóvenes. Y aunque en casos históricos se manejaron hipótesis personales por las que un gran autor murió sin tener la medalla dorada -llamémoslo Jorge Luis Borges-, en la Academia ratifican que lo único que cuenta es la excelencia de su literatura.";Lapersonalidadnoafecta la decisión de otorgar un Premio Nobel?". "Absolutamente no".

Cuando la decisión está tomada. es la secretaria permanente de la Academia quien sale a hacer una llamada. A veces puede ser difícil localizar al ganadory talvez no sea el momento adecuado del día o de la noche para atender el teléfono. Lo cierto es que este jueves al mediodía, cuando nuevamente se abran las puertas frente a un salón repleto de prensa internacional, alguien en algún lugar del mundo, más cercanoo más lejano de Estocolmo, estará consagrándose por siempre en la gloriay recibiendo un cheque de 10 millones de coronas suecas: unos 900.000 dólares. •

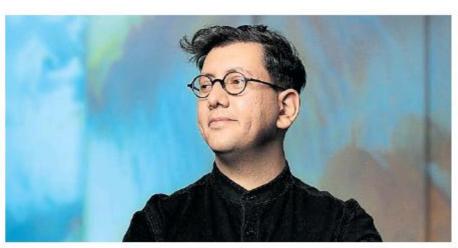

GENTILEZA EFSUN ERKILIC

En el Teatro Colón se presentará hoy una obra NFT del artista turco-estadounidense, que trabaja con algoritmos e imágenes digitales

# **Refik Anadol.** "Falta mucho para que la inteligencia artificial pueda ser creativa"

**Texto Celina Chatruc** 

esde Nueva York voló al Amazonas, para convivir unos días con la comunidad indígena yawanawá. Luego hizo escala en San Pablo, pero no logróllegar a Buenos Aires, donde ya seagotaron las entradas gratuitas para ver hoy una obra suya en el Teatro Colón, porque 2000 personas lo esperan para presenciar una conferencia suya en Estambul, su ciudad de origen.

Las fronteras no parecen existir para el "artivista" turco-estadounidense Refik Anadol, nacido en 1985 y radicado en Los Ángeles, que trabaja en la creación de su propio metaverso. Antes de que se rematara en Christie's en mayo una obra suya por 1.380.000 dólares, sorprendió en diciembre con una monumental escultura digital mutante exhibida en la playa del Faena Hotel, en el marco de la semana de Art Basel Miami. La misma que se podrá ver esta noche junto a la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en el marco de la Semana del Arte, y que se instalará en un espacio público de la ciudad-aún no definido-del 20 al 22 de este mes.

Machine Hallucinations: Corales una pieza realizada a partir de casi dos millones de imágenes de corales, disponibles en redes sociales, v registrada como token no fungible (NFT). Fue comisionada por la plataforma Aorist para generar conciencia sobre la necesidad de proteger el universo submarino y subastada a beneficio del proyecto The Reefline, impulsado por XimenaCaminos.Lacompróotroargentino: David García, CEO de Borderless Capital, por 850.000 dólares.

Ahora ganará otra dimensión, cuando los músicos interpreten ese movimiento de imágenes procesadas por un algoritmo. Será un camino inverso a otras performances similares, como las presentadas en los últimos meses en escenarios de Estambul y Filadelfia. "Estavez la música está respondiendo a lo visual, no al revés -explica Anadol, en una entrevista telefónica con LA NACION-. Cambia el diálogo en la colaboración con los humanos. La gente escuchará la banda de sonido de los sueños de la inteligencia artificial (IA)".

-Recientemente, una obra de arte creada con IA ganó un concurso y desató una polémica. ¿Creés que puede crear arte? -La IA es una extensión de la mente, es una herramienta poderosa que nos permite usar mucho mejor nuestras habilidades, nuestra creatividad. No veo un problema inmediato con eso. Por supuesto, como con cualquier tecnología, las cosas pueden salir mal. Soy consciente de esos potenciales conflictos, pero creo que con las máquinas tenemos una producción creativa mucho más relajada, segura y protegida. Para mí, la IA en este momento no puede crear su propio arte, no hay un sistema autónomo. Por eso no temo que se vuelva sensible. Todavía no decide por sí misma. No hay forma de que pueda tomar la iniciativa, tomar una decisión.

#### No puede ser creativa.

-No por el momento. Y falta mucho tiempo para que eso suceda. Mientras tanto, podemos usarla como una extensión de nuestras mentes, para mejorar nuestra capacidad creativa y ampliar los límites de nuestra imaginación. Hay mucho potencial. Solo me pregunto: ¿qué más podemos hacer con esta tecnología?

#### -¿Y qué más podemos hacer? ¿Planeás exhibir tus obras en el metaverso?

 Sí, con mi equipo de colaboradores estamos creando un nuevo metaverso, llamado Dataland, que integrará arte, tecnología, ciencia v naturaleza. Creo que desde el año próximo atraerá a personas de todo el mundo. Impulsaremos experiencias enfocadas en la naturaleza, para apreciar su poder.

#### -¿Por qué te interesa trabajar condatos?

-Porque creo que los datos son el próximo lenguaje de la humanidad. Cada máquina, cada computadora, cada teléfono, wifi, sistemas Bluetooth... Todo se trata de datos. Los datos se convirtieron en el lenguaje de las máquinas. Estos números matemáticos pueden ser una sustancia muy importante, un pigmento que elimina todas las desigualdades, y usar la gran verdad de la ciencia para inventar un nuevo lenguaje. Todavía la mayoría de la humanidad no sabe cómo funciona la tecnología, cómorecopilamos datos, cómo la IA toma decisiones.

#### -¿Considerás que esto podría cambiar nuestra forma de ver, nuestra percepción?

-Sí. En mi trabajo me esfuerzo por hacer visible lo invisible, y creo que es un efecto muy emocionante e importante. Necesitamos entender el mundo. •

# **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de Carlos Sanzol www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### LAS MIRADAS SOBRE EL CONFLICTO

Académicos, exfuncionarios y padres opinan sobre los efectos de las tomas de los colegios



Mariano Narodowski EXMINISTRO DE EDUCACIÓN

"Las tomas en las escuelas porteñas, como en el Pellegrini, van a terminar generando que muchos elijan la escuela privada"

#### Crisis educativa | EFECTOS DE LA PROTESTA

# Colegios de elite. Alta exigencia y tensión política, las constantes en las escuelas porteñas

En medio de las tomas, expertos afirman que algunas instituciones, como el Pellegrini, están por encima del promedio de la educación pública; advierten que, por los conflictos, hay migración a las privadas

#### Alejandro Horvat

Dentro del ecosistema de escuelas secundarias públicas que funcionan en la ciudad, hay algunas que pertenecen a una elite académica, o al menos eso es lo que se percibe por las condiciones que se imponen para su ingreso y por el rol destacado que luego suelen ocupar sus egresados en diversos ámbitos sociales.

Estos son los colegios preuniversitarios que dependen de la Universidad de Buenos Aires (UBA), como el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Y, para citar dos ejemplos que están bajo el control del gobierno porteño, las instituciones de nivel medio orientadas al aprendizaje de idiomas, como la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida como Lengüitas, o la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 Mariano Acosta.

Sin embargo, en días de conflictividad por las tomas, surgen preguntas sobre estas instituciones. ¿Mantienen su calidad académica en medio de una crisis general de la educación pública argentina? Y si así fuese, por la exigencia que mantienen sobre sus alumnos, que en muchos casos contrasta con la baja calidad del sistema educativo en general, ¿se están transformando en colegios accesibles solo para algunos segmentos sociales? ¿Y cómoimpacta en padresy estudiantes la interrupción de la cursada por reclamos y medidas de fuerza?

Académicos, autoridades, padres y exalumnos de estas instituciones consultados por la Nacion señalan que aún hoy el nivel educativo que alcanzan está muy por encima del promedio de la formación pública, y destacan como motivo central de esa superioridad académica los exámenes de ingreso.

Sin embargo, advierten que es posible observar la migración de algunos alumnos de clase media y alta, que hubieran elegido este tipo de colegio, para trasladarse a una escuela privada en busca de una trayectoria escolar con menos sobresaltos. Aunque, por el contrario,

también hay padres y estudiantes queven esta conflictividad como un factor estimulantey convocante. En cuanto a los adolescentes de los sectores más postergados, si bien hay mecanismos para que puedan estudiar en esos colegios, su contexto general hace que les sea muy complejo ingresar.

A partir de las cifras que entrega la UBA, se observa que el número de ingresantes al Nacional de Buenos Aires cayó paulatinamente desde 2018 hasta hoy, de 552 a 464. Mientras que en el Pellegrini el número se mantuvo en un promedio de 466 por año.

#### Exámenes de ingreso

Gustavo Zorzoli, exrector del CN-BA, argumenta que el colegio, junto con el Pellegriniy la Escuela Técnica Agropecuaria, tiene un examen de ingreso muy exigente y representa re realizar evaluaciones de valor una oferta académica diferenciada del resto. Describe que allí estudia una población de estudiantes seleccionada, y que algo similar, aunque en menor escala, sucede con el Mariano Acostay el Lenguas Vivas, entre otros, en donde también exigen un examen de nivel de inglés y francés en el ingreso.

Además, destaca que los estudiantes y docentes suelen tener un grado de pertenencia institucional que no seve en muchas escuelas públicas. Cree que estos aspectos hacen que esas instituciones aún hoy se mantengan muy por encima del promedio.

Esa visión también la tienen académicos que señalaron que los alumnos que llegan de esos colegios a las universidades suelen tener un capital cultural y un desempeño muy superiores al resto, incluyendo a los que provienen de costosas escuelas privadas.

Sin embargo, Mariano Narodowski, investigador y ministro de Educación porteño entre 2007 y 2009, advierte que no hay datos para aseverar que esas escuelas son mejores que otras. "Se espera que una escuela que es gratuita y recluta a los mejores alumnos tenga mejores resultados, pero la verdades que no hay datos que lo demuestren. En realidad esa información está, pero está prohibido publicarla por la ley

de educación pública, para evitar la estigmatización. Yo no le encuentro sentido a no difundir esa información", analiza Narodowski.

Pablo Pineau, que es doctor en Educación y coordina el proyecto "Espacios de Memoria" en el Mariano Acosta, también aclara que, "más allá del sentido común", no hay datos fehacientes que demuestren cuál es el nivel de la calidad educativa de esas instituciones. "Las cosas se tienen que demostrar, si no, no es excelencia. Es perceptible que los alumnos de esas escuelas tienen mayor capital cultural, pero también es cierto que se construye cierto sentido común sobre la excelencia que, paradójicamente, no cumple con las normas de construcción del conocimiento de excelencia", argumenta.

"Para saber si efectivamente se trata de buenas escuelas se requieagregado, algo que no se hace en la Argentina", aduce Claudia Romero, doctora en Educación y autora del libro Hacer de una escuela, una buena escuela.

Karina Galperín, egresada del CNBA y madre de un alumno y un exalumno de la institución, resalta la excelencia académica y el esfuerzo comovalores educativos centrales para la comunidad educativa. En esto, incluso con todos sus problemas, dice, el exigente examen de ingreso es clave. En la práctica, afirma que sus hijos han tenido que enfrentar temasy lecturas de gran complejidad, en un contexto de docentes exigentes y compañeros curiosos y de gran potencial intelectual.

Mientras que Walter Papú, presidente de la Asociación de exalumnos del CNBA, cree que una crítica posible es que la formación de algunos docentes ya no es la misma si se la compara con la que tenían durante sus años como alumno, y lamenta que muchos estén "muy sindicalizados".

Guillermina Tiramonti, politóloga e investigadora del Área de Educación de Flacso, opina que las escuelas señaladas son muy tradicionales y no tienen una propuesta deaporte a la formación que se haya adaptado a lo que define como "la sociedad digital". En conclusión, piensa que son colegios interesan-



El Carlos Pellegrini estuvo tomado el 28 y el 29 pasados



El Lengüitas mantiene la protesta desde el lunes pasado

tes, peroque responden a un modelo "antiguo".

#### Efervescencia política

El roce político que hay dentro de estas instituciones educativas es, sin lugar a dudas, una de las características más destacadas. Este es un factor que atraey repele por igual a padres y alumnos. "Ahora estamos en un momento en el que los chicos de séptimo eligen colegio, y las tomas que ahora se están dando en las escuelas porteñas, a las cuales el Pellegrini adhirió y el CNBA también, pero solo con un pernocte en la escuela, creo que van a terminar generando que muchos elijan la escuela privada", sostiene Narodowski.

En esta ocasión, el Lengüitas es uno de los colegios que más agitaron la bandera de las tomas. Allí hay un grieta profunda entre padresy alumnos que tienenvisiones opuestas sobre el conflicto y sobre los métodos para manifestarse. En este momento, la decisión de un grupo de alumnos generó que alrededor de 800 chicos no puedan ir a clases.

"Escierto que en los últimos tiempos hubo un grado de conflictividad mayor en estas escuelas. También es LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022 SOCIEDAD | 25



"El clima politizado conforma una suerte de currículum escolar informal del que hay familias que huyen, pero otras lo eligen deliberadamente"



"No es nada la participación política de los estudiantes dentro del colegio [Carlos Pellegrini] comparada con la intensidad del estudio"



TOMÁSCUESTA



MAURO ALFIERI

cierto que, dentro de un marco general de alta conflictividad social en el país, muchos padres prefieren buscar para sus hijos cursadas con menos interrupciones por una cuestión de orden y sostenimiento de las rutinas. Eso haceque algunos hoy, sobre todo de las clases más acomodadas, opten por otras escuelas, resignando muchas veces calidad educativa ydiversidad social. Los entiendo. Por eso, yo lamento que el 99% de las veces que se habla públicamente, por ejemplo del CNBA, sea por algún conflicto y se conozcan mucho menos cosas como el destacado desem-

peño de muchos de sus estudiantes en competencias y olimpíadas de las más variadas disciplinas académicas", observa Galperín.

Ignacio Ivancich es padre de una alumna de primer año del Pellegrini. En su caso, su hija no ve la efervescencia política como un obstáculo. "No es nada la participación política dentro del colegio comparada con la intensidad del estudio. Ella lo vive como algo más de lo que le brinda el colegio, pero no lo percibe como una carga, todo lo contrario; y no le ocupa más tiempo que otras actividades extracurriculares", relata Ivancich.

Por otro lado, también hay quienes apoyan abiertamente medidas como las tomas de los colegios. Por ejemplo, el jueves pasado un grupo de padres del Pellegrini escribió una carta para respaldar la decisión de los alumnos.

"El clima politizado efervescente eincluso la conflictividad manifiesta en las protestas estudiantiles (por causas justas o ridículas) conforma una suerte de currículum escolar informal del que hay familias que huyen, pero muchas otras las eligen deliberadamente. También es cierto que otras familias resisten en silencio hasta que pase el conflicto, peleándose por WhatsApp o participando para desactivarlo. Estas comunidades escolares agrietadas son un espejo de la Argentina actual", opina Romero.

#### Heterogeneidad

se hace palpable en los resultados de evaluaciones como las Aprender, y que puede dificultar el acceso de alumnos de primarios públicos a secundarias de elite, más el rechazo por parte de un sector de padres y alumnos a las medidas de fuerza, una incógnita que surge es si estas cuestiones modificaron la heterogeneidad del alumnado de estas instituciones.

Alicia Méndez, autora del libro El colegio, en referencia al CNBA, señala que no es posible agotar la descripción del perfil social del alumnado a partir de algunos pocos datos, pero describe que en la década del 70 la mitad de los alumnos llegaba al CNBA desde escuelas primarias públicas.

vivían con chicos que hicieron sus estudios iniciales en instituciones privadas elegidas por familias tradicionales o con un alto poder adquisitivo. Hacialos 90, a esa figura representada por egresados de escuelas primarias públicas y de instituciones privadas muy segregativas se le fueron recortando los extremos y se desplegó el centro. Se redujo la presencia de estudiantes provenientes de escuelas primarias estatales y se hicieron más visibles los que habían ido a escuelas primarias privadas, pero de cuotas moderadas.

Papú, que por su labor con los grupos de exalumnos logra detectar cambios en la conformación del grueso del alumnado, detalla que en el CNBA entre el 30 y el 35% de los ingresantes son hijos de egresados. Pero en el resto, indica que se dio un cambio importante en el perfil del alumno promedio. •

### La Ciudad advierte que los chicos deberán asistir a clases los sábados

Al perder la regularidad, tienen que compensar los contenidos perdidos

La ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, lanzó ayer una advertencia y afirmó que los alumnos que estén tomando las escuelas deberán asistir a clases los sábados "como medida compensatoria" para recuperar la regularidad y acreditar el contenido perdido de las

Esos adolescentes ya no son alumnos regulares porque con el nuevo modelo de presentismo, donde se evalúa la asistencia cada dos meses, los estudiantes podían este bimestre en particular (por cada período se precisa un 85% de asistencia) faltar seis días. Superada esa cantidad, los estudiantes deben recuperar los contenidos perdidos. "En mi tiempo se llamaba quedar libre", dijo Acuña.

Consultada en Radio Rivadavia sobre la continuidad de los siete colegios tomados en el distrito porteño, la ministra apuntó, otra Frente a una crisis educativa que vez, contra La Cámpora, el kirchnerismo y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) por ser quienes, para ella, incitaron esa medida de fuerza.

#### Otras vías

Acuña calificó como "incomprensible" la medida, porque "hasta ese momento no teníamos información de que hubiese una situación de malestar". "Estas escuelas no tienen demandas propias, y aunque las tuvieran, en democracia, no es manera vulnerar el derecho a la educación", agregó la ministra. Y profundizó: "Siempre hay maneras de comunicarse, pero no cerrando las escuelas".

La funcionaria porteña hizo refe-Esos estudiantes, continúa, con- rencia a las denuncias presentadas contra los responsables de los estudiantes y las posibles sanciones a los alumnos: "No amenazamos a nadie, sino que ya iniciamos una denuncia en el fuero contravencional y penal por aquellos padres que dijeron que avalan la medida de fuerza, ya que ellos son los responsables adultos mientras sus hijos intrusan un edificio público". Acuña sostuvo que las sanciones para los alumnos serán "pedagógicas".

> Por otro lado, la ministra respondió sobre los dichos del jefe del PJ bonaerensey de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien criticó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por manejar una "policía política". Acuña sentenció: "Las defiende porque sus militantes de La Cámpora y sus legisladores fueron quienes impulsaron estas tomas". •

# Familias piden que se las incluya en las políticas educativas

Esa fue una de las conclusiones que dejó un encuentro de padres y madres en Rosario

Ayer al mediodía terminó el tercer Encuentro Nacional de Familias por la Educación (ENFE), organizado por la ONG Argentinos por la Educación, donde más de 300 madres y padres de todo el país se reunieron en el Centro Cultural Fontanarrosa, en Rosario, para reflexionar sobre el estado de la educación argentina y el rol de las familias en el sistema educativo. El encuentro, que comenzó el viernes, culminó con la lectura de un "Manifiesto por la educación" en el Monumento Nacional a la Bandera. En ese documento las familias presentaron los principales desafíos y conclusiones elaborados en conjunto durante las tres jornadas.

En primer lugar, demandaron un "sinceramiento" de las autoridades educativas. "Que en los distintos niveles del sistema educativo se dialogue de manera abierta de los problemas concretos que tenemos que resolver", dijeron.

Y además, exigieron a las autoridades una mayor escucha y apertura al diálogo para abrir espacios de participación institucional a las familias. "Los cambios que necesitamos se logran con la dirigencia, con los sindicatos, con los directores, con los docentes, con los estudiantes y con toda la comunidad escolar. Necesitamos un nuevo contrato familia-escuela. ¡La comunidad escolar incluye a las familias!", expresaron.

Entre los principales desafíos educativos, el grupo de familias identificó los problemas de infraestructura, la formación y condiciones de trabajo de los docentes, la deserción escolar en la secundaria, los bajos niveles de aprendizaclase obligatorios en todas las jurisdicciones.

Joaquín Gardel, integrante de Padres Organizados, que asistió al encuentro, dijo: "La sensación que tengo es que hay un cambio de época en cuanto a la participación de las familias dentro de la escuela, sobre todo a partir de la pandemia, y me parece que en ese sentido el ENFE es una muy buena iniciativa y un síntoma de ese cambio de época". Gardel también señaló que se fue con la sensación de que en cuanto a la participación familiar

"está todo por hacer".

Florencia Frías, que también asistió al encuentro, agregó: "Venía con muchas expectativas y la verdad es que el encuentro superó todo. Sabía que iba avolver con esta sensación de recargar energías y sumar esperanza y fue tal cual. Pudever a padres que hasta ahora solo conocía por Zoomy además conocí a mucha gente nueva". Según Frías, el cierre en el monumento fue muyemotivo y el encuentro tuvo como denominador común entre las familias el hecho de asumir el compromiso de participar para mejorar la educación del país.

En el manifiesto subrayaron que la voz de las familias en la educación "llegó para quedarse" y trazaron un horizonte compartido: "Queremos que la educación argentina vuelva a ser un faro para toda América Latina. Que nuestra escuela iguale oportunidades. Y que nuestra educación sea el principal puente para ese futuro mejor que anhelamos para las próximas generaciones", expresaron.

Esta fue la primera vez que el ENFE se realizó de manera presencial, ya que en 2020 y 2021 fueron encuentros virtuales, y contó con la participación de los ministros de Educación Adriana Cantero, de Santa Fe, José Manuel Thomas, de Mendoza, y Martín Müller, de Entre Ríos, así como los especialistas Guillermina Tiramonti, Irene Kit. Mariano Narodowski, Paola Del Bosco, María Cristina Gómez y Ruth Harf. Además, hubo expositores internacionales, como Susan GaleanoVázques, de Red PaPaz, de Colombia, y Mariali Cárdenas, de Vía Educación, de México.

Desde la organización afirmaje y el cumplimiento de los días de ron que asistieron familias de todos los puntos del país y que el clima a lo largo de las tres jornadas fue de celebración.

> Belén De Gennaro, directora de Movilización Social de Argentinos por la Educación, dijo: "Fue muy emocionante y conmovedor ver el esfuerzo que hicieron tantas familias para llegar hasta Rosario. Hubo emoción, inspiración, conocimiento e intercambio de experiencias. Las familias reafirmaron su compromiso con seguir participando por la educación de sus hijos e hijas". •

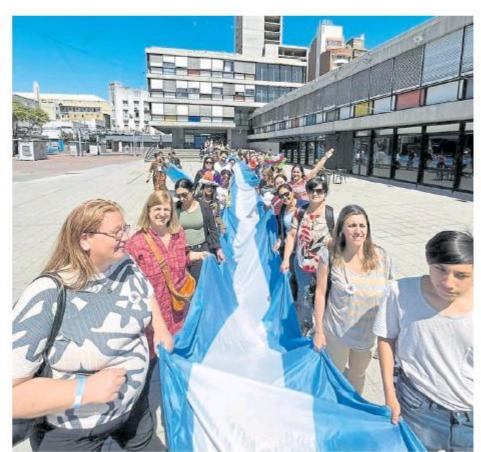

El encuentro convocó a unas 300 familias

OBS. ARG. POR LA EDUC.

LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022 26 | SEGURIDAD

# **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar



#### **Mauro Coronel**

Datos personales: de 22 años, era vendedor ambulante y tenía cuatro hijos Su detención: el 30 de abril de 2020, su novia llamó al 911 por una discusión violenta Arresto: lollevaron a la comisaría 108; lo esposaron a un poste, semidesnudo y lo golpearon; murió el 3 de mayo



Laura Coronel, la madre de Mauro, fallecido tras haber sido arrestado en Santiago del Estero

AMNISTÍA/TOMÁS RAMÍREZLABROUSSE

# Apremios ilegales. Una mujer exige saber qué le hicieron a su hijo en la "comisaría de la muerte"

Mauro Coronel murió hace dos años tras haber estado detenido en Santiago del Estero

#### Gastón Rodríguez

PARA LA NACION

Aun en el silencio de la noche, Laura Coronel escucha los gritos desgarradores que piden por ella; cierra los ojos con más fuerza en la habitación, ya oscura, para espantar el recuerdo. Igual, sabe que será imposible sacarse ese crudo recuerdo de encima. "No puedo dormir como cualquier persona-explica-, he perdido hasta el sueño, estoy traumada por todo lo que he visto".

Su vida quedó congelada en esas imágenes de la madrugada del 1º de mayo de 2020 en la comisaría 10ª del barrio Autonomía, de Santiago del Estero. Cuenta aquello que no la dejará en paz nunca más: "Lo veo arrodillado, con una bolsa en la cabeza, y entre cinco policías lo están golpeando. Yoescuchosusgritos:¡Ma,sacamede acá! ¡Ma, me están matando! En ese momento lo estaban torturando en un patio, atado a un poste. Mi hijo estaba mojado, descalzo, en bóxer y remera en pleno invierno, con una sensación térmica bajo cero".

Un rato antes, todavía la noche del 30 de abril, Mauro Coronel, de 22 años, fue detenido en su casa del barrioSanta Rosa de Lima, luego de un llamado de su novia al 911 alegando una discusión violenta. Los testigos que declararon en la causa coincidieron en que los policías golpearon con saña al joven y lo arrojaron como una "bolsa de papas" a la parte trasera de una camioneta antes de llevárselo a la comisaría. También dijeron que uno de los uniformados disparó al aire para dispersar a los vecinos que se habían acercado a pedir clemencia por Mauro.

Laura siguió la camioneta, llegó a la comisaría, escuchó y vio el horror. Uno de los oficiales logró calmarla y le pidió que volviese al otro día con ropa de abrigo y algo caliente para el desayuno. La mujer llegó temprano, pero su hijo ya no estaba. Nadie en el destacamento le pudo decir adónde lo habían trasladado (luego se enteraría de que estuvo en el Liceo de Policía).

Mauroestuvodesaparecidovarias horas hasta que una vecina le contó a Lauraque había visto cómo do sagentes bajaban a su hijo de un móvil y lo ingresaban a rastras al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo. La vecina agregó que el joven estaba muy golpeado, casi sin conocimiento.

"El papá de Mauro -recuerda Laura-fue hasta el hospital y lo encontró en una sala común, con la cara hinchada, los ojos morados y una pierna quebrada. Vomitaba sangre porque le habían reventado los pulmones, el hígado, todo por dentro. Cuando le preguntó qué había pasado, mi hijo alcanzó a decirle que habían sido los policías".

martes 5 de mayo, un escueto parte médico informó que Mauro había muerto durante la madrugada, luego de una escala brevísima por la terapia intensiva.

Los resultados preliminares de la autopsia encabezada por la junta médica del doctor David Jarma revelaron que el joven sufrió "una neumopatía bilateral con disfunción orgánica múltiple, con un foco infeccioso pulmonar que produjo un paro cardiorrespiratorio no traumático".

"Es una vergüenza-se queja Laura-. Todos saben que ha sido un crimen, que mi hijo murió por los golpes. En el hospital no me podía ni hablar, me miraba y lloraba. Tenía un latón en el piso donde vomitaba sangre a montones. Estaba agonizando en una sala común sin que nadie lo atendiera. Los médicos también hicieron abandono de persona. A mi hijo los policías se lo llevaron sano y me lo devolvieron destruido".

#### "Lo trataron como a un perro"

La madre denunció lo que vioy escuchó aquella madrugada en la comisaría 108. Incluso lo respaldó con audios que alcanzó a grabar, donde se escuchan nítidos los gritos de auxilio de su hijo. También aportó un video filmado y compartido en gruposdeWhatsAppporlospropios policías que mostraban a Mauro esposado al poste del destacamento.

Sin embargo, nada convenció a la Dos días después, es decir, el fiscalErikaLeguizamónde,almenos, citarparadaralgunaexplicaciónalos agentes que estuvieron en contacto con Mauro durante su detención.

Recién en mayo pasado, dos años después del hecho, la fiscal cambióla carátula de "averiguación de causales de muerte" al supuesto delito de "vejaciones y severidades", aunque todavía con resultados nulos.

"Tengo muchísimas pruebas para que el crimen de mi hijo no que de impune, pero la fiscal no ha hecho nada y ha preferido encubrir a los asesinos. No puede ser que los policías sigan trabajandoy hostigándome para quemecalle. Herecibido amenazas y siempretengo un móvil que me sigue y que sabe la hora a la que llego y me voy de mi casa. Cómo puede ser que hayan cometido semejante crimen y anden libres. El Estado es responsable porque en Santiago están matando a nuestros hijos; hay muchas causas contra la policía y las familias seguimos marchandoy reclamando, pero lo único que hacen es apañarlos", se queja Laura.

Mauro había dejado los estudios y trabajaba como vendedor ambulante. Tenía cuatro hijosy, en palabras de su madre, "todo el mundo lo conocía y sabía que era bueno".

"Solo pido justicia, porque lo que le hicieron a mi hijo no se lo deseo a nadie. Lo trataron como a un perro, nadie merece morir así. Sigo luchando para que no haya un Mauro más, porque en Santiago no tienen piedad; hay muchos pibes desaparecidos, hay muchas muertes, pero todas quedan impunes", concluyó Laura Coronel.

### "La impunidad es la única explicación de que no haya imputados"

Lo sostuvo Mariela Belski, directora de la filial local de Amnistía Internacional

Pasados dos años y cinco meses, la causa por la muerte de Mauro Coronel no solo no tiene imputados: ni siquiera se está investigando la responsabilidad de ninguno de los policías que intervinieron en su detención-hubo al menos 11 que estuvieron en contacto con la víctima- a pesar de las pruebas que apuntan, cuanto menos, a posibles hechos de tortura en la seccional 108 del barrio Autonomía, que ya cuenta con varios antecedentes de denuncias por apremios ilegales y que le generó la terrorífica reputación de la "comisaría de la muerte".

En octubre de 2021, Amnistía Internacional viajó a Santiago del Esteroypudoaccederal expediente para dar seguimiento al proceso judicial. "A pesar de las imágenes y videos que muestran cómo a Mauro lo tenían atado en un mástil, semidesnudo, en el patio de la comisaría, a pesar del testimonio de la mamá de Mauro, que vio y denunció cómo lo golpeaban, hay una alarmante inercia por parte de la Justicia", afirma Mariela Belski, directora ejecutiva en Amnistía Internacional Argentina.

"La investigación presenta seriasirregularidadesen materia de investigación diligente, exhaustivay urgente. Para las familias que perdieron un ser querido mientras estaba en manos de funcionarios del Estado es muy difícil confiar en la Justicia, más aún si la investigación está plagada de irregularidadesy demoras".

En ese sentido, Belski remarca que tanto los familiares como el abogado de la querella no han podido acceder a las declaraciones tomadas por la fiscalía a los policías, como tampoco a uno de los testigos que estuvo detenido en la comisaría en el mismo momento que Mauro Coronel.

También señala que la fiscal Erika Leguizamón refirió no tener conocimiento del video viralizado en todo el país en el que se veían las condiciones en las cuales estaba detenido Mauro y su pedido de ayuda.

"La impunidad -concluye- es la única explicación posible de que aún no haya imputados. La violencia policial en Argentina es estructural, es decir, responde a patrones fuertemente arraigados socialmente en distintos niveles del poder. Lavía judicial debe ser la respuesta frente a este tipo de hechos; sin embargo, ineficacia, demoras, falta de diligencia, y parcialidad, trasmite un mensaje de impunidad a toda la sociedad. La Justicia de Santiago del Estero debe dar una respuesta prontay urgente en este caso". .

# Empieza el juicio a la última acusada del secuestro y muerte de Matías Berardi

SAN MARTÍN. Por el homicidio del chico. ocurrido en septiembre de 2010, hubo diez condenados, la mitad de ellos con perpetua

La última de las acusadas por el secuestro extorsivo seguido de muerte de Matías Berardi, el adolescente asesinado por sus captores hace 12 años en Campana, será juzgada por segundavez desde hoy por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3 de San Martín.

En el primer juicio, que terminó con cinco condenados a perpetua y otros cinco con penas de entre 17 y 24 años de cárcel, Alexia Souto Moyano fue absuelta por insuficiencia de pruebas. Pero, en la revisión de la sentencia, la Cámara de Casación revocóese fallo a favor. Ahora, la defensa intentó acordar una pena menor para ella en un juicio abreviado. Pero la fiscalía no estuvo de acuerdo con el monto del castigo, por lo que la cuestión se dirimirá en un debate, según explicó a la agencia de noticias Télam el abogado Eduardo Durañona, que representa a los padres de Berardi, secuestrado el 28 de septiembre de 2010 en Escobar.

"Todo va a quedar como estaba previsto en un principio debido a que la fiscalía y la defensa no se pu-

sieron de acuerdo con el monto de la pena a homologar en el juicio abreviado", explicó Durañona, quien agregó que la primera audiencia se realizará de manera virtual.

Por su parte, Souto Moyano, que tenía 17 años cuando ocurrió el hecho, llega al juicio acusada del delito de "secuestro extorsivo seguido de muerte agravado por tratarse la víctima de un menor de edad". Matías Berardi tenía 16 años.

Ella fue la única absuelta en el juicio realizado en 2013. Pero ahora está a las puertas de una condena. Sus padres ya fueron condenados.

En tanto, la familia Berardi se prepara otra vez para enfrentar un debate. "Nosotros creemos que el hecho de que ella fuera menor al momento del hecho no la justifica para nada de haber participado y haber sido cómplice. Sobre todo, porque nunca mostró ningún tipo de arrepentimiento ni voluntad de no querer ser parte [del crimen]. Hubo testigos menores que ella que arriesgaron sus vidas declarando", dijo a la agencia Télam Ma-



Matías Berardi

ría Inés Daverio, madre de Matías.

En tanto, el abogado Durañona consideró que "el hecho no está discutido y está totalmente probado, solamente hay que probar la participación de ella", en referencia a Alexia Souto Moyano.

"Básicamente, esta querella quiereprobar la participación conforme a los testimonios que se van a brindar a lo largo del nuevo debate y, de esta manera, conforme lo señaló la Cámara Federal de Casación Penal, que el nuevo tribunal efectúe una correcta valoración de la prueba", agregó el letrado.

Con 16 años, Berardi era el mayor de cuatro hermanos y cursaba el quinto año del colegio Saint George de Escobar cuando la madrugada del 28 de septiembre de 2010 regresaba de una fiesta de egresados en la Capital y se bajó de una combi en Panamericanay ruta 26 para volver a su casa en ese mismo distrito.

Según surgió de la investigación, Matías fue secuestrado allí por una banda integrada por un clan familiar -un matrimonio, sus hijas, cuñados y amigos involucrados- que lo mantuvo en cautiverio en una casa de la avenida Sarmiento 407, en

Benavídez, partido de Tigre. Desde allí se realizaron los primeros llamados extorsivos a los Berardi para exigirles un rescate de 30.000 pesos.

Pero tras pasar 14 horas cautivo, el chico logró escapar, salió a la calle y pidió ayuda entre los vecinos, a quienes les dijo que lo tenían secuestrado. No logró que nadie lo auxiliara y le diera refugio, y la banda lo recapturó y decidió matarlo.

No obstante, antes de hacerlo, los secuestradores llamaron por última vez a los Berardi para saber cuánta plata habían reunido. La familia exigió una prueba de vida que nunca les llegó.

El cadáver de Matías fue hallado al día siguiente en un camino de tierra a 300 metros de la ruta 6, en Campana. Lo habían asesinado de un tiro con una pistola 11.25; el proyectil ingresó por el omóplato derecho y le ocasionó la muerte en

En el primer juicio, en 2013, el TOF Nº 3 de San Martín condenó a prisión perpetua al herrero Richard Souto-padre de Alexia-y a Néstor Maidana, Damián Sack, Gabriel Figueroay Gonzalo Álvarez.

También condenó a penas de 24 años de prisión a Ana Moyano (esposa de Richard); a Jennifer Souto Moyano, 17 años de cárcel; a Celeste Moyano, a 19; a Federico Maidana, a 21, y a Elías Vivas, a 18.

Los jueces, en aquel debate, no pudieron comprobar que Alexia Souto Moyano, otra de las hijas de Richard Souto y Ana Moyano, hubiese estado en el galpón donde la víctima fue ocultada y mantenida cautiva, por lo que la absolvieron.

Sin embargo, en 2016, la Cámara Federal de Casación confirmó las condenas de todos los imputados y revocó la absolución de Alexia.

# **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

QUIRNO, Fernando, q.e.p.d. -Belén Estrada, Patricia Gancedo, Charo Mareco, Vicky Correa Ávila y Adriana Bagnardi lo despiden y acompañan a la queridísima Irma e hijos en este triste momento.

QUIRNO, Fernando, q.e.p.d. -Federico Fleitas Ortiz de Rozas y Carlos Ezcurra participan con profundo dolor el fallecimiento de Fernando, con quien compartieron inolvidables momentos, especialmente su pasión por Racing.

QUIRNO, Fernando, q.e.p.d. -Carlos Rivero Haedo, Maricló Benvenuto y sus hijos Luis y Carla (as.), Charlie y Mauge, Julieta y Juan y Juan y Angie y sus nietos participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a Irma, Fer y Fede en su dolor.

QUIRNO, Fernando. - Cristina Pourrain e hijos acompafian a los Quirno con todo ca-

QUIRNO, Fernando. - Luis y María Elvira Altgelt y sus hijos despiden con pena al querido Fernando y acompañan con mucho cariño a Irmita y su fa-

QUIRNO, Fernando. - Lucrecia y Julio Sánchez Sorondo y Marcia y Diego Ibarbia lamentan su fallecimiento y acompañan a Diego y familia en su dolor con mucho cariño.

QUIRNO, Fernando, q.e.p.d., falleció el 2-10-2022. - Gracias por crear y sostener durante 47 años el mejor programa del mundo. Gracias por las risas. Nos hiciste muy felices. Nunca te vamos a olvidar. Tus amigos de Ravi.

QUIRNO, Fernando, q.e.p.d. -La familia Oyuela lo despide con mucho cariño y acompaña a sus familiares y rezan por

QUIRNO, Fernando. - Alejandro y Cristina de Elizalde, hijos y nietos despiden con dolor a Fernando y abrazan con todo cariño a Irmita, Fernandito y Fede.

QUIRNO, Fernando. - Roberto y Mercedes Testa (a.), junto a sus hijos, acompañan a nuestra querida amiga Irma, a Fernando (h.), y a Federico en este momento de tanto dolor. Fernando, estarás siempre en nuestras oraciones.

QUIRNO, Fernando N. - Jorge de la María, Susana, Inés Jorgito y Trini despiden a nuestro querido Fernando y abrazan a Irma, Fer, Fede y Agustina.

QUIRNO, Fernando, q.e.p.d. -Susanita, Diana y Gastón Jonquières, Santiago y Dolores Casanegra, y Male Garcia Calvo acompañan a Irma, Agustina, Fer y Fede, y a todos los Quirno con mucho cariño.

RABINI de SOMMER, Elena, q.e.p.d. - Despedimos a la querida tía Elena y acompañamos con mucho cariño a Carlitos, Marcelo, Andrea y familias en este momento de gran dolor. Violeta y Ricardo Rabini, Mercedes y Jorge Diehl, Marina y Luis Valiani.

SCHILDKNECHT, Cecilia Inés, q.e.p.d., 1-10-2022. - Tu mamá, Susana; tus hijos Tomi, Cris y Dino; tu compañero de vida, Walter; tus hermanos Marcelo y Fernando; tu ahijado Rami, tus sobrinos y todos tus seres queridos te despedimos con todo el amor y la bendición de los ángeles que te acompañaron. Volá muy alto. Te vamos a extrañar todos los días. Te amamos. Hasta pron-

SCHIPPERT, Carlos. - Tus amigos del Instituto Privado San Fernando participan con tristeza tu partida. Te extrañaremos mucho.

SCHOLLAERT, Alberto R., Gral. Br.(R). - Sus hijos, hijos políticos y nietos despiden con gran pesar a Alberto y se unen en oración por su memoria.

SCHOLLAERT, Alberto, q.e.p.d. - Julia de Barufaldi y familia despiden con tristeza al amigo de toda la vida.

SCHOLLAERT, Alberto R., Grl. Brig. (R), q.e.p.d. - Ignacio Olguín despide a un militar honorable, a un hombre de bien y acompaña a Alberto y familia en su tristeza.

SERAGOPIAN, Mariela Pena de, q.e.p.d. - Mónica y Eduardo Raymond, sus hijos Juan Pablo, Sebastián, Santiago, Verónica y su ahijado Alejandro lamentan profundamente su partida y acompañan a Rafael, Andrea, Matías y Luciana con mucho cariño.

SERAGOPIÁN, Mariela de, q.e.p.d. - Marieluchi querida, quedas en nuestros corazones y recuerdos felices. Tus amigas Susana Pels y Graciela

SERAGOPIÁN, Mariela Pena de. - Héctor A. Del Piano (a.), Nicolás y Fernanda y Diego y Natalia despedimos a Mariela y acompañamos a Rafael, Andrea, Matías, Luciana y familias en este triste momento. La vamos a recordar siempre con todo nuestro cariño.

SERAGOPIAN, Mariela Pena de, q.e.p.d. - Silke y Alex Reynal, Marina, Cecilia, Alejandro, Violeta, Andina y Tássilo abrazan con mucho cariño a Rafa, Andrea, Matías y Luciana en este doloroso momento. Despedimos a Mariela en el recuerdo de tantos momentos alegres compartidos.

SERAGOPIÁN, Mariela Pena de. - Elena y Enrique Antonini despedimos con profundo dolor a Mariela y abrazamos a Rafael, hijos y nietos con mucho cariño.

SERAGOPIAN, Mariela Pena de, q.e.p.d. - Carlos y Miriam Adamo despiden con tristeza a quien fuera una incansable compañera a lo largo de muchos años de sus vidas y acompañan a Rafael, sus hijos y nie-

SERAGOPIAN, Mariela Pena de, q.e.p.d. - La recordaré siempre y acompaño a Rafael Seragopian, Andrea, Matías y Luciana y nietos en este doloroso momento. Graciela Federigi - Baresch.

TESSORE de DELVECCHIO, Vilma. - Santiago y Marilen Barros Moss acompañan a Pedro y a la familia Delvecchio en este doloroso momento.

TESSORE de DELVECCHIO,

Vilma, q.e.p.d. - Despedimos a la querida Vilma y acompañamos con todo cariño a Mariquita, Pedro y todos los Delvecchio. María José Duggan y Alexa Sanguinetti.

TESSORE de DELVECCHIO, Vilma. - M. Juana Eggimann de Yaryura, Tobías con sus hijos, Feli y Male, Ine y Panchi, Emi y Max y Nico y su nieto Antonio acompañan a todos los Delvecchio con mucho ca-

TESSORE, Vilma, q.e.p.d. -Claudio y Marcela Behr e hijos acompañan a Pedro y a toda su familia con mucho cariño.

URIBELARREA, Esteban, q.e.p.d. - Sus primos Uribelarrea Pirovano lo despiden con cariño, acompañan a Ana y sobrinas en su gran pena y piden una oración en su memoria.

ZIMMERMANN, M. Gabriela C. de la Barca de (Tuntén). -Su hija Annie y Fernando Fondevila, sus nietos Mariana y Martín Lasa, Lucía y su bisnieto Martín agradecen la vida de Tun, llena de poesía, amor, risas y enseñanzas. Hasta cuando nos volvamos a encontrar.

Recordatorios

CARBONE de VILARULLO, Elidee. - Tu hijo y nietos en el afecto, al cumplirse un año de tu partida, te recordamos y extrafiamos con mucho amor.

FAINGOLD, Gabriela (Gabi), Z.L. - Gran tristeza, pena profunda es la que tenemos. Sonreimos al recordar tu carita, en nuestro hogar tu falta está presente. Te amamos fuerte. Tu familia.

\*

SCHAPIRA de ERLIJMAN, Virginia. - A cuatro años de tu partida, te extrañamos infinitamente. Con amor, Lito y JuLA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

HISTORIA REPETIDA. Estudiantes, docentes y familias se perjudican por medidas de fuerza ilegales que rompen la convivencia escolar y suelen dejar de lado los temas nodales en la educación argentina de hoy

Tomas de colegios: como en la perinola, todos pierden

Gustavo Zorzoli

-PARA LA NACION-

ada año asistimos a un evento mediático llamado "tomas de colegios". Durante unos pocos días, en un grupo reducido de colegios secundarios -casi siempre los mismos-, que no superan el 10% de la totalidad de los establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no alcanzan al 1% a nivel nacional, se altera de forma intempestiva la institucionalidad de la escuela, interrumpiéndose el dictado de clases. Las mismas clases de las que fueron privados nuestros niños y jóvenes de forma irresponsable durante muchos, muchísimos meses a lo largo de la pandemia, y que le ha costado a nuestra sociedad que miles de jóvenes hayan dejado definitivamente el sistema educativo y que el resto de ellos carguen con una mochila de conocimientos y habilidades bastante más liviana cuando logren finalizar sus estudios.

Cabría preguntarse dónde estuvieron las voces en ese entonces demandando la defensa de los derechos de todos estos niños y adolescentes. No parece que ninguno de los reclamos que escuchamos esgrimir a los dirigentes estudiantiles estén a la altura de semejante medida: el cierre de su escuela. En todo caso, no los hemos escuchado o visto peticionar ante las autoridades-su legítimo derecho-usando otras estrategias, que podrían haber incluido el uso de las redes sociales tan afines a su generación. Pero lo grave es que en este contexto se rompen todas las relaciones de cohesión de la escuela, de modo que directivos, docentes, estudiantes y familias dejan de ocupar el lugar que la sociedad ha decidido otorgarles y luego debevolver a restituirse la convivencia escolar, no sin perjuicio para todas las partes y que no en pocos casos sufren las consecuencias de la instalación de una intolerancia que nada tiene que ver con un clima propicio para el aprendizaje.

¿Cómo se llega a esta situación? Los estudiantes afirman que "democráticamente" y en asambleas votan la toma. Lo primero cuestionable es por qué ellos creen que siendo solo una parte de la comunidad educativa pueden avasallar los derechos del resto de sus miembros. En principio, docentes, autoridades y familias no tienen ni voz ni voto. Tampoco tendría sentido



Lo primero cuestionable es por qué ellos creen que siendo solo una parte de la comunidad educativa pueden avasallar los derechos del resto de sus miembros

que así ocurriera, porque lo que estos jóvenes proponen votar es una acción ilegal como la toma por la fuerza de un edificio público, que está sancionada en el artículo 60° del Código Contravencional de la CABA aprobado por la Legislatura en 2018. Sin embargo, una parte de los estudiantes desconocen que la educación de todos ellos es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución de la Nación Argentina, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Convención de Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por ley 23.849, la ley N° 114y los pactos internacionales que toda la sociedad y, en particular, cada gobierno deben garantizar. Adicionalmente, la "toma" vulnera otro derecho fundamental: el de enseñar. Así, cientos de profesores ven vedado su derecho a trabajar e incluso a tomar cargos vacantes.

¿Quiénes más se damnifican con esta medida? Es el caso de las escuelas que además de contar con el nivel secundario tienen nivel inicial y primario. Se ocasiona no solo un perjuicio educativo a esos chicos, sino un disloque en la rutina de sus familias. También se ven dañadas las escuelas que comparten edificios, ya que es bastante común que en un mismo establecimiento convivan más de una institución educativa, alojadas en cada uno de los tres turnos:

mañana, tardey noche.

¿Quiénes ganan o pierden cuando la "toma" finaliza? Como en el juego de la perinola, todos pierden. Pero los que más pierden son los propios estudiantes, que no habrán tenido la oportunidad de haber participado de esa clase única y magistral que todos recordamos de nuestra historia escolar: aquel gesto, aquellas palabras, aquella lectura o simplemente aquel acercamiento en el que nos preguntaron "qué te está pasando". Para muchos la escuela es la única oportunidad, para cada uno de ellos cada día sin clases tiene un impacto negativo difícil de mensurar.

Entonces ¿qué podríamos hacer para que no lleguemos a esta situación y los jóvenes cuenten con un espacio de discusión con los adultos conducente? Mi experiencia como docente a lo largo de 35 años y directivo por unos 20 años en la escuela pública me ha enseñado que en la mayoría de los casos los problemas y las tensiones que se generan dentro de la escuela pue-

Con esto quiero decir que ante las peticiones del estudiantado debe ser la propia escuela, a través de las gestiones de las autoridades escolares, y sus órganos colegiados, como el Consejo de Convivencia, quienes deben mediar y resolver dentro de su marco de acción estos reclamos, usando todas las instancias de consultay de diálogo disponibles. Para que ello sea posible es requisito empoderar a la mismísima institución escolar a la que le deleguemos esta tarea formidable. Es decir, hay que generar normativa escolar que establezca con toda claridad y precisión que nadie puede tomar la escuela ni interrumpir unilateralmente las clases. Dotar de estas atribuciones a los distintos miembros de la comunidad, incluidos los directores y vicedirectores para gestionarlas de forma democrática, conlleva una responsabilidad de la que deben dar cuenta, tanto ante su comunidad educativa como la de sus superiores. Porque hay algo que cada día debe ser más claro para los jóvenes y es que si una norma establece que algo no se puede hacery hay adultos facultados para hacerla cumplir, ellos, como parte de su aprendizaje en la construcción de su ciudadanía, deberán afrontar las consecuencias de transgredirlas. Ya que es la escuela el lugar para aprender a vivir en democracia y en ningún caso el lugar de la anomia.

den resolverse en el interior de ella.

De todos modos, lo que es más significativo a lo largo de estos días acalorados en estas instituciones es que no se discuten los temas nodales. No lo hacen los jóvenes y tampoco lo hacemos mayoritariamente los adultos. Es, por ejemplo, cómo ha crecido la desinversión educativa a lo largo de los últimos años, tanto a nivel nacional como en muchas jurisdicciones, lo que muestra que la educación no constituye una prioridad para los gobiernos, que, para peor de males, subejecutan presupuestos aprobados por legislaturas de diversos colores políticos que han reducido progresivamente los fondos destinados a programas fundamentales tendientes a garantizar igualdad de oportunidades y educación de calidad a todos nuestros niños y jóvenes. •

Educador, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Director de la EFO 30 | EDITORIALES | CARTAS | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# El sideral costo de la TV Pública

Sumamente costoso y totalmente acrítico sobre los actos de gobierno, el canal oficial elude a la oposición y da amplio espacio a condenados del oficialismo

os legisladores de Juntos por el Cambio reclamaron ya hace un tiempo que se presente en el Congreso la titular de Radio Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, para que informe sobre varios temas: la cobertura del Olivosgate, los gastos por la cobertura del Mundial de Qatar, la millonaria indemnización de Orlando Barone, el escandaloso retiro de bolsas con ll millones de pesos, la denuncia por abuso sexual de un empleado y la renuncia del director Leo Flores.

A esa lista habría que agregar en lugar prioritario, si no en el primero, una explicación que justifique haberle regalado cincuenta minutos de la pantalla de la TV Pública -es decir, de todos los argentinos- al exjefe montonero Fernando Vaca Narvaja, que reivindicó como una gesta los luctuosos hechos sucedidos hace cincuenta años en Rawson y Trelew, que incluyeron, además, el secuestro de un avión de línea de Aerolíneas Argentinas. Asombró que el entrevistador no le hiciera ni una sola pregunta incisiva ni, mucho menos, una repregunta, por lo cual todo el envío (en verdad, casí un monótono y larguísimo monólogo del exterrorista) resultó apologético de aquella etapa tremebunda de los sangrientos años setenta. La señora Lufrano debería argumentar largamente ante los representantes del pueblo en el Parlamento las razones de esa incomprensible difusión, que extendió, con envíos del mismo tenor, a otros medios oficiales bajo su órbita, como Radio Nacional.

Por lo que esta funcionaria ni siquiera se toma el trabajo de ocultar, su suerte en lo más alto de la administración pública está en todo momento intimamente ligada a Alberto Fernández. De hecho, encabeza con una foto de ambos su cuenta de Twitter. No es para menos: cuando el actual presidente era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, y ella dirigía la TV Pública, abandonó ese puesto en 2008, en coincidencia con el alejamiento de Fernández, quien a partir de ese momento, tras el conflicto con el campo y durante diez años, se convirtió en furibundo crítico del kirchnerismo. Lufrano volvió a un cargo superior, como titular de RTA, que conduce junto con la TV Pública, la red de emisoras de Radio Nacional y el Canal 12, de Trenque Lauquen, al mismo tiempo que Alberto Fernández se convirtió en presidente de la Na-

Entre un destino y otro, la actual mandamás de los contenidos audiovisuales públicos cobró del Estado una suculenta indemnización que, no obstante, no le impidió volver a la misma estructura estatal con un sueldo superior.

Junto con su segundo en el directorio de RTA, el actor Osvaldo Santoro, recibió a una delegación de funcionarios de la cancillería cubanay, según se informa en el sitio web del holding estatal, se "evaluaron posibilidades de intercambio". Hay que reconocerle cierta coherencia ideológica a la señora Lufrano: Vaca Narvajay sus secuaces, luego de sus violentas andanzas de hace medio siglo, se refugiaron en la isla caribeña que el castrismo retiene con mano militar desde hace 63 años. ¿Qué tipo de materiales valiosos puede brindar un país sojuzgado hace tanto tiempo por un implacable autoritarismo vitalicio a una democracia, como la nuestra, que el año que viene cumplirá cuarenta años de vigencia sin interrupciones?

La inclinación de la pantalla estatal por darles vidriera a personajes condenados por la Justicia (lo es Vaca Narvaja, sentencia que no borró el indulto que el presidente Carlos Menem otorgó en 1990 a jefes militares y guerrilleros) se constata en la atención periódica y acrítica que les brinda a otros sentenciados en distintos tribunales, como Milagro Sala y Amado Boudou.

Recientemente, LA NACION publicó un pormenorizado informe que demostró cómo los dirigentes de la oposición son muy esporádicos convidados de piedra en la TV Pública, mientras se realzan de manera abrumadora la mayoría de las actividades del oficialismo. En el primer semestre de 2022, la TVP gastó un 114% más que el año pasado (es decir que superó ampliamente la inflación acumulada en el mismo período). El Estado destina actualmente 14.000 millones de pesos anuales a mantener el canal oficial (para 2023, el Gobierno prevéllevar el presupuesto a 25.000 millones), un costo sideral que de ningún modo justifica las contraprestaciones

# Norte Grande

l ministro del Interior, junto con nueve gobernadores del grupo Norte Grande, emprendió un viaje a Washington para mostrar en distintos ámbitos de los Estados Unido el potencial económico de esa extensa región.

Las posibilidades para el desarrollo productivo del norte argentino son extraordinarias y la extensión de la frontera agrícola lo demuestra. Eso fue posible por el esfuerzo de los productores de incorporar las nuevas tecnologías, como la siembra directa y el paquete científico tecnológico que potencia los rindes. Esta expansión puede ampliarse con obras hidráulicas como las del Bermejo y el Pilcomayo o el saneamiento de los bajos submeridionales.

La reforestación, actividad compatible con la ganadería, y la industrialización de su producción agropecuaria pueden generar numerosos puestos de trabajo bien remunerados.

El potencial minero es enorme, pero una cultura del ambientalismo mal entendida impide su explotación, como sucedió en La Rioja con los proyectos del Famatina. Jujuy, Catamarca y ahora Salta están corrigiendo esos dislates ante la oportunidad que representa el cobre en Taca Tacay el litio ante la reconversión de la industria automotriz.

Poco han hecho los gobiernos para promover ese avance. A cambio, hay registros de la propiedad que posibilitan la usurpación de tierras, rutas en pésimo estado, educación deficiente, obras de baja o nula rentabilidad social, como torres de oficinas para la burocracia, y sistemas impositivos arcaicos que desalientan las inversiones.

Las transferencias de recursos mediante las deformaciones de la coparticipación federal y regímenes diversos de promoción industrial no han dado los resultados esperados por añejos problemas estructurales queclaman por reformas, pues los recursos no mejoran las posibilidades de los sectores más necesitados, sino que financian la permanencia de las oligarquías feudales locales.

A los problemas de mano de obra escasa por el fomento de planes y pensiones de invalidez truchas, de las que Chaco, Formosa y Santiago del Estero son un mal ejemplo que impide fomentar la cultura del trabajo, se suma una educación marcadamente deficiente.

Los inversores del mundo saben del potencial argentino y de las provincias del norte en particular. Pero también conocen, porque lo han soportado, el incumplimiento contumaz de los contratos, las sucesivas renegociaciones de la deuda pública, el deterioro de la educación y las obras de infraestructura, los intentos de terminar con la independencia judicial, la inflación y las dificultades para pagar a los inversores los dividendos por los dislates en materia cambiaria.

Conocen las extorsiones de dirigentes sindicales que más se parecen a jefes mafiosos que a representantes gremiales de trabajadores. No ignoran las estatizaciones caprichosas y los constantes cambios en las reglas de juego.

Todos esos son obstáculos que ningún viaje de gobernadores –que en varios casos son parte del problema y responsables de la pobreza de sus provincias, aunque ellos hagan vida de millonarios– puede subsanar.

Recuperar la confianza y la moneda, respetar los derechos de propiedady la seguridad jurídica, modernizar la legislación laboral y promover una educación de nivel son los pilares para un desarrollo que equilibre el territorio nacional para que todas sean provincias prósperas.

#### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar f/lanacion

#### Un país jaqueado

Bloqueos de empresas y de

calles. Vandalismoy usurpaciones en el sur. Tomas de edificios públicos, de escuelas. Violencia urbana cotidiana. Paros justificados solo por la ideología. Todo se permite; por eso el escalamiento de la protesta y el desborde. La dimisión de las autoridades a actuar, la pusilanimidad de las sanciones y, sobre todo, el retraso con que se aplican crean inevitablemente un clima propicio al contagio de la agresión con saña y la delincuencia. Trabajar por un salario modesto, acorralado en los largos viajes al empleo, ¿para qué, cuando los amotinados, cortando calles, tomando edificios y parando la producción, obtienen del Gobierno lo que desean? Antes, la falta de civismo se castigaba, hoy se resarce. Quienes en la década del 70 se alzaron contra un gobierno constituido fueron luego indemnizados; así se puede concluir que la violencia rinde frutos económicos. ¿Por qué detenerse? ¿Por qué no imitarla? El Estado, poder público, tiene el deber de hacer respetar las reglas de convivenciay la ley. No debería mirar para otro lado, a la espera de que la providencia resuelva.

Jorge Augusto Cardoso DNI 7.784.561

#### Cumplir las promesas

Debería ser obligatorio pasar todos los meses posteriores a la designación de las elecciones presidenciales los discursos de campaña, para que "el pueblo", es decir, nosotros que votamos, podamos exigirle al que ocupe la presidencia si está o no haciendo honor a sus palabras. Para el caso en que así no fuera, que sepa que vamos a exigirle que cumpla, y no tener que esperar 4 años más de mentiras y promesas para ocupar esos cargos tan onerosos para una Argentina que necesita despegar de la pobreza moral y también económica.

Miguel Martín y Herrera DNI 14.525.621

Coincido totalmente con lo

#### Mussolini, Perón

expresado por Hugo Beccacece en la columna Catalejo titulada "Volver", y quisiera agregar un detalle con algo ocurrido en mi familia. Mi abuelo materno, italiano, de Milán, vino a la Argentina en 1908, pero, por estar empleado en una empresa italiana (la Ciade, gestionada por italianos pero de capitales suizos), viajó en reiteradas oportunidades a Italia. En una de esas ocasiones, justamente en 1928, estaba leyendo un diario en idioma castellano, en el café Biffi de la Galleria Vittorio Emanuele de Milán. Al

parecer a unos camicie nere que circulaban por el lugar no les gustó lo del idioma extranjero que leía, por lo que lo acosaron e insultaron. Mi abuelo volvió a la Argentina, y nunca más quiso regresar a la Italia de Mussolini. Años después, mi madre, también italiana, terminó sus estudios universitarios en la carrera de Letras y se aprestaba a iniciar su tesis ("El italiano y el lunfardo porteño") bajo la dirección del gran filólogo español Amado Alonso. En 1945, en las preliminares de la presidencia de Perón, Amado Alonso fue expulsado de la universidad, mi madre abandonó su proyecto, pero tampoco pudo acceder a la docencia porque nunca quiso afiliarse al partido peronista. Algunas coincidencias. Alfredo André alfredo44andre@gmail.com

#### Conflictividad gremial

Ante el abusivo avasallamiento que ejercen los sindicatos, extorsionando a empresas, comercios, servicios, transporte, gobiernos y trabajadores, etc. con las tomas de fábricas, calles, rutas y otros espacios públicos, con nefastas consecuencias en la economía y la vida diaria de las personas, sugiero bajarles el poder económico. Simplemente el Gobierno debe derogar los aportes de los trabajadores en aquellos casos en que sean compulsivos. Que sea el trabajador quien aporte al sindicato u obra social, por su propia voluntad. De lo contrario, sacarles la personería gremial. Esto mejoraría el ingreso del trabajador y ese importe se volcaría al consumo, con su efecto multiplicador, y también a los gremios. Mariano R. Costa

DNI 4.378.058

#### Únanse

Soy un argentino de 87 años que quiere colaborar para

#### En la Red

FACEBOOK Críticas de Máximo Kirchner a Macri



"¡Da pena escucharlo! Siempre poniendo la culpa en los demás: Macri, Larreta, etc. Y fomentando odio" Marta Freire

"No saben qué proponer. No saben cómo planificar. Esto es un barco a la deriva"

Raquel Lenarduzzi

"Otra vez con Macri, ya aburre" Romina Gille LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

que nuestro muy querida Argentina vuelva a la senda de los años 30, cuando éramos el cuarto país del mundo. A los políticos agrupados en Juntos por el Cambio quisiera decirles que se está jugando el futuro de todos, y ustedes se están peleando como perros y gatos. Los cuatro años de Macri no fueron todo lo bueno que tendrían que haber sido. Su gobierno estaba integrado por personas capaces, pero se adoptaron malas decisiones. Por lo tanto, dejen los intereses particulares, únansey conformen una lista, la mejor posible, y no se dejen arrastrar por el mal gobierno actual. La pelea entre ustedes aumenta la desconfianza de los posibles votantes. Demuestren una unidad de criterio. Más allá de algunas diferencias, todos coinciden en su amor por la Argentina.

Pedro A. Crespo crespopedroa@yahoo.com. ar

#### Chicos y tecnología

No es una novedad que ha aumentado el consumo de los dispositivos electrónicos en los últimos años. Y es comprensible que, en el caso de los adultos, su uso esté vinculado el ámbito laboral. No ocurre así en los niños, ya que en un restaurante, en el auto o simplemente en la casa vemos que los usan más frecuentemente, mientras los más grandes "pueden" (destaco esta palabra, que es la justificación que más escucho entre amigos, y no observo que busquen otra manera mejor de organizarse) realizar otras actividades. Para los adultos significa un alivio poder distraerlos de alguna manera y no tener que controlar su conducta, ya que permanecen inmóviles por minutos y hasta horas frente a una pantalla en la que de interactuar con ella o alguien conectado ocurre poco. Es lógico que esta situación los abstraiga de alguna manera de la vida real que los rodea y la dinámica que observen no solo les genere aislamiento y dependencia, sino también agresividad. Quizás el desarrollo de la tecnología aún no este preparado para los chicos, o viceversa. Pero mientras tanto sería recomendable volver a las figuritas, los dados, la pelota o el lápiz y papel; y no, por la necesidad de los adultos de atender otras prioridades, postergar el desarrollo cognitivo de los niños, que están en su etapa de crecimiento.

Christian Carlos Alejandro Portaluppi DNI 34.093.835

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

#### **ECONOMÍA Y SOCIEDAD**

# ¿Se acabó la globalización?

Moisés Naím

—PARA LA NACION—

a globalización se acabó. El proteccionismo de Trump, el Brexit, los problemas de las cadenas de suministro creadas por el Covid-19 y la agresión criminal de Vladimir Putin han puesto fin a la ola de integración global que se disparó con la caída del Muro de Berlín, en 1989. Estos tiempos de mercados bursátiles a la baja y tipos de interés altos darán la última campanada en el entierro de la globalización.

Esta opinión está de moda, y está errada en casitodo. Principalmente, desde el punto de vista de la economía, pero también desde el punto devista social y cultural. De hecho, la sorpresa de los dos últimos años ha sido lo resiliente que ha resultado ser la globalización. En un período excepcionalmente turbulento, la integración económica y social del mundo-la conexión entre países-nos ha sorprendido más por su resistencia que por su fragilidad. De hecho, los datos sugieren que la crisis financiera mundial de 2008-2009 y la Gran Recesión que esta desencadenó impactaron más negativamente a la economía y la política mundiales que los demás eventos de importancia global que ocurrieron en la década pasada.

El volumen del comercio internacional creció mucho durante el período de hiperglobalización (1985-2008), pasando de alrededor del 18% al 31% del valor total de la economía mundial. Con la crisis de 2008, esa cifra cavó, situándose cerca del 28%. Y ahí es donde más omenos ha estado desde entonces: manteniéndose estable a pesar de todos los shocks económicos y convulsiones políticas de los últimos años. El proteccionismo de Trump redujo la integración de Estados Unidos al resto del mundo. En los Estados Unidos el comercio cayó del 28% del PBI en 2015 al 23% en 2020. Las exportaciones del Reino Unido a la Unión Europea cayeron



un fuerte 14% en el año siguiente al Brexit. Pero estas oscilaciones, por grandes que sean, fueron compensadas con una mayor integración económica en Asia oriental y África, donde las conexiones e interdependencia entre países siguen profundizándose y ampliándose.

Laintegracióneconómica parece tener una inercia propia que resiste incluso a embates tan grandes como las guerras comerciales que inició Trump o el voto de los ingleses a favor del Brexit. Uri Dadush, un reconocido experto en economía internacional, ha encontrado que las barreras proteccionistas que se han erigido estos últimos años han tenido un efecto insignificante en el comercio global. Por supuesto, las cadenas de suministro se han

visto sometidas a tensiones e interrupciones que estimularon a las empresas a mudar algunas de sus fábricas más cerca de los mercados finales. Europa está experimentando ahora, sin duda, las dolorosas consecuencias económicas de su dependencia energética de Rusia. Pero, según los datos disponibles, el efecto global neto, incluso considerando estos cambios trascendentales, no hasido una reducción de la integración económica.

Recordemos también que la globalización va mucho más allá del comercio. Se basa en la difusión global de ideas, actitudes, filosofías y personas tanto como en el comercio de mercancías. Y en este sentido más amplio la globalización parece acelerarse, no ralentizarse. TikTok

tiene mil cuatrocientos millones de usuarios repartidos en 150 países, por ejemplo. Otro ejemplo de globalización activa y acelerada es la ciencia. Loscientíficos del mundo entero compiten con sus colegas en otros países. Es normal. Lo que no fue normal fue la velocidad con la cual pudieron actuary, en ciertos casos, coordinarseparapoderinventarlas vacunas contra el Covid-19, producirlas a gran escala y distribuirlas por el mundo en tiempo récord, salvando así millones de vidas. Si este exitoso ejemplo de globalización se pudo hacer realidad una vez, se puede repetir muchas más.

Naturalmente, la globalización no es invulnerable y no todas sus consecuencias son positivas. Los niveles de desigualdad que coexistencon la globalización son inaceptables, por ejemplo. Si la guerra en Ucrania se prolonga mucho más o -trágicamente- se torna nuclear, podría cortar los suministros claves de energía, alimentos y fertilizantes que constituyen la columna vertebral de la globalización económica. Peoraún, un asalto militar chinocontra Taiwán podría acabar con gran parte de la capacidad de fabricación de microchips, discapacitando a un mundo que depende cada vez más de las tecnologías digitales. En un futuro cercano, la criptografía cuántica podría dejar obsoleta toda la encriptación que actualmente existe en la red. Esto causaría una severa crisis de ciberseguridad que limitaría la globalización digital.

Estasamenazasexisten. Son reales y graves. Pero se conjugan en tiempo futuro. Hoy, el mundo está más profundamente integrado que hace una década. A pesar de sus costos, problemas y accidentes, la integración entre países no ha muerto. El reto hacia adelante es cómo protegernos de sus defectos y aprovechar al máximo las puertas que nos abre. •

@moisesnaim

#### EL ENGAÑO EN LA POLÍTICA

### Un malentendido fatal del populismo

Lidia Beatriz Hernández y Marcelo Halperin

-PARA LA NACION-

uizás el malentendido fatal del populismo podría expresarse de la siguiente manera: como suposición errónea sobre el carácter inofensivo del engaño a poblaciones que, estando sometidas a penosas condiciones devida, son incitadas al ejercicio de una fallida libertad de acción.

El engaño radica en la suscripción política y jurídica de promesas de autodeterminación y libertad. Pero debido a que las condiciones de subsistencia no pueden ser enteramente borradas de la conciencia, dichas propuestas se presentan como transgresiones exitosas.

Frente a una imagen arrasadora e implacable de las instituciones jurídicas, el populismo contraataca evocando... el principio del placer. La inocuidad del engaño populista parecería estar garantizada por el carácter estrictamente individual de las transgresiones autorizadas y reconocidas como legítimas, en tanto solo podrían ser llevadas a cabo por cada sujeto y para su

propia intimidad. Se trata de flexibilizar al máximo los compromisos propios de las relaciones familiares; reconfigurar identidades sexuales; y facilitar e inducir (hasta con dádivas y subsidios incondicionados) el uso y consumo de dispositivos electrónicos y sustancias adictivas para recrear ensoñaciones placenteras.

Empeñado en esta estrategia política, el populismo va ensanchando los márgenes de reconocimiento y legitimidad a fin de colmar tales aspiraciones a título de compensación y a medida que aumenta el grado de dificultad en las condiciones de subsistencia.

Pero la hipótesis de inocuidad parececada vez más inverosímil porque la tolerancia sobre conductas individuales no puede prescindir de las derivaciones interpersonales. Estas derivaciones son las que, curiosamente, permiten sobrellevar aquellas duras condiciones devida que el populismo aspira a negar o encubrir.

En las instituciones jurídicas, el cuidado sobre tales implicaciones

interpersonales tiene un nombre: "orden público". Determinadas cuestiones de derecho privado suelen estar resguardadas a título de "orden público", por lo que no son susceptibles de alteración invocando la autonomía de la voluntad.

El problema social se manifiesta cuando las disposiciones de orden público, en lugar de ser modificadas o sustituidas, son directamente suprimidas por su sesgo represivo y en nombre de la libertad. Por ejemplo, el reconocimiento y la legitimación de la mayor precariedad y ligereza en los lazos familiares, de las intervenciones sobre el propio cuerpo en reivindicación del derecho a una diversidad sexual o bien la incitación al uso y consumo exacerbado deamuletosy sustancias adictivas traen consigo, necesariamente, la descalificación de una variedad de disposiciones de "orden público" instituidas precisamente para reducir los efectos de la vulnerabilidad de sujetos individuales privados de acompañamiento, fidelidad, cuidadoy protección. El resultado es conocido: cuando los sujetos individuales son manipulados sin atender a sus pertenencias y referencias sociales mediante la supresión de instituciones de orden público, en lugar de una transgresión exitosa se instalan síndromes de abandono y desolación.

Finalmente, el desamparo puede invitar al alzamiento vandálico. En tales circunstancias, siguiendo a E. P. Thompson a propósito de las trágicas revueltas de campesinos ingleses hambreados durantelos siglos XVII y XVIII, cabe preguntarse acerca del mensaje cifrado de los amotinados: ¿están impugnando el principio de autoridad o bien reclaman su pronta reconstitución?•

Hernández, profesora titular consulta de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la UBA; Halperin, investigador y docente en el Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54ll 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (Bl638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº 5298323. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente díario.

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$240.- Sáb \$340.- Dom \$400.- Recargo envío al interior: \$45.- En Uruguay: Lun, Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.- Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-







## Hilary Mantel y los cuerpos del poder

Dolores Graña

-LA NACION-

os mejores novelistas históricos son capaces de recrear ✓ mundos perdidos con tanto detalle y empatía que olvidamos reconocernos en lo que nos distancia de ellos: en su lugar, entre la fascinación de la resurrección, hay espacio para reconocer que no habido cambios sustanciales en la naturaleza humana.

La empatía de Hilary Mantel, quien murió el 23 de septiembre, era de la variante radiográfica: poco quedaba oculto ante su mirada, volcada hacia el pasado como una suerte de feroz oráculo. Un pasado que estamos condenados a repetir incluso si hemos entendido cabalmente las lecciones que nos ofrece, puesto que las circunstancias nunca hanvariado y, aquí yace su argumento, nunca lo harán. Su pasado socialista y católico, ambos repudiados con fervor en su adultez en novelas como Fludd, y su formación académica en la London School of Economics (en derecho, como su mayor creación, el muy real Thomas Cromwell), así como su obsesiva investigación del "rastro de tinta de la historia" le permitían que sus ficciones fueran muy poco ficticias. "Hago todo este trabajo porque estoy genuinamente interesada en

llegar tan cerca de la verdad como sea posible y la historia es tan importante como la ficción. Eso explica por qué tardo tanto en escribir", le dijo a El País en 2020.

Mantel ganó el Premio Booker en 2009 por La corte del lobo, y nuevamente en 2012 por su continuación, Una reina en el estrado; El trueno en el reino, la conclusión de la trilogía sobre el ministro todopoderoso de EnriqueVIII, "apenas" alcanzóa ser finalista del lauro, sorprendiendo a todos con su derrota en su condición de favorita invicta.

Mantel fue premiada por su autopsia de la vida en la corte de los Tudor a través de los ojos de un plebeyo, que comienza como aprendiz de mercaderes florentinos para luego sobrevivir a las intrigas vaticanas y convertirse en la mano derecha del cardenal Wolsey y seguir escalando (y sobreviviendo) hasta diseñar la estrategia legal, el Acta de Supremacía, que le permitirá al soberano británico no solo divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, sino convertirse en cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Sa-

bemos desde la primera palabra de Cromwell en el libro que para 1540 será su cabeza la que advierta sobre los peligros de hablar por el rey desde una pica en la Torre de Londres. Esa suerte es aceptada con mucha mayor ecuanimidad por el propio secretario de Estado que por el lector, quien hasta último momento -con la Historia en contra- espera por un precedente legal, un espía o un asesino a sueldo capaz de torcerla a su favor. No such luck.

Pero esa misma mirada de rayos

Su mirada de rayos X acerca del poder solía tener efecto también en los poderosos "en ejercicio"

Xacerca del poder solía tener efecto también en los poderosos "en ejercicio": su cuento "El asesinato de Margaret Thatcher", producto de un sueño en 1983, provocó que los tories pidieran en el Parlamento una investigación policial; treinta años después, casi piden su encierro en la Torrecuando, en un ensayo, decidió enfocar sus considerables poderes de análisis en los Windsor.

El cuerpo femenino y sus efectos en el poder son una constante en su obra. Mantel recibió su diagnóstico de endometriosis tras años de transitar consultorios y de ser medicada por una psicosis que nunca sufrió. Los efectos de la enfermedad realy los de aquella adjudicada por los médicos la acompañaron hasta el fin de sus días. En Royal Bodies, publicado en la London Review of Books, la escritora vuelve a la Revolución Francesa, en la que se desarrollaba su novela A Place of Greater Safety (1992), para comparar los cuerpos reales desde María Antonieta ("una mujer comida viva por sus vestidos") hasta Kate Middleton ("diseñada por comitéy construida por artesanos"). "Ya no les cortamos la cabeza a las mujeres reales-dice allí recordando a Ana Bolena, de La corte del lobo, pero también a Lady Di y la princesa Margarita-, pero sí las sacrificamos".

### Ensayos

Edición fotográfica Dante Cosenza | Texto Diana Fernández Irusta



EMMANUEL DUNAND/AFP

PARÍS, FRANCIA lfombras rojas y pasarelas: pocos espacios tan mimados por los Aflashes fotográficos, pocos momentos tan propicios para espiar por la rendija de una cultura y sus brillos, sus ansias, sus ritos paganos. Sofisticación e imaginería; lujo y performance. Mucho de esto-y del viejo saber de las telas, el gusto por la tradición y la disrupción de lo nuevo-habita en las Semanas de la Moda de las principales ciudades del mundo. Cómo no encontrarlo entonces en París, en su propia Fashion Week, e incluso en los ensayos: zona de intimidad cuidada, territorio del backstage, la prueba, el meticuloso sostén del artificio. Y así están, en la foto, las primorosas sandalias de tacón-pura promesa dorada-y las tenues pantuflas. Son distintos tiempos, preparativos, batas y vestidos entreverados en el detrás de escena. Las modelos preparan su guion; la fábrica de ilusiones aguarda, impaciente.

#### CATALEJO

Tuntén, leyenda

#### Carlos M. Reymundo Roberts

El jueves, de madrugada, Tuntén fue al baño, volvió a la cama y sedurmió; se durmió para siempre. Merecido reposo: en febrero había cumplido 110 años y tenía 12 hijos, 58 nietos, 127 bisnietosy dos tataranietos. Lúcida hasta el último instante, voraz lectora (sin anteojos), coqueta, piadosa, siempre sonriente, escribía cartas y poemas con perfecta caligrafía; disfrutó cada día, también hasta el último latido. Hace unos meses fue al banco y firmó la fe de vida para seguir cobrando la pensión. Los lectores de la nacion saben de María Gabriela Calderón de la Barca de Zimmermann, Tuntén: más de una vez sus proezas cotidianas aparecieron en estas páginas. Cuando Macri era presidente se publicó que quería hablar con él "para darle unos consejos", y Macri la llamóy hablaron. A los 107 años reclamó que la dejaran votar, porque la habían borrado del padrón, y lo consiguió. ¿Un invento, Tuntén? "Los celulares -decía-. ¡Son una maravilla!". Fanática de la música y el baile, cuando era adolescente escuchó cantar a Gardel en el Teatro Grand Splendid.

Así, cantando, fue despedida por su multitud de nietos y bisnietos, todos sentados en el piso. Una hija se aferra a ella: "No murió, dejó de respirar". Y otra: "Se fue una leyenda". •





NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.



Morales celebra un gol crucial en la campaña de Boca para llegar a la cima, cuando faltan cinco partidos; Alan Varela se suma al festejo

FOTOBAIRE

Los pibes empujan a Boca Entró Gonzalo Morales y el Xeneize derrotó 1-0 a Vélez para saltar a la punta del torneo De P.2

#### LA NACION

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes

**y** @DeportesLN **f** Facebook.com/Indeportes **d** deportes@lanacion.com.ar

# deportes

#### Una ráfaga de River

Después de tres cambios de Gallardo nació otro partido: éxito 3-0 en la Paternal ▶ P.4



#### **La costumbre de Ellerstina** El equipo de los Pieres sufrió,

pero venció a Cría La Dolfina y jugará la final de Tortugas > P.6



### Fabián Doman, presidente

Ganó con récord de votantes y cerró el ciclo de los Moyano en Independiente ▶ **P.8** 



2 DEPORTES LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

#### FÚTBOL LA LIGA PROFESIONAL

# Boca, otra vez en el último tramo del partido, consiguió una victoria con pocos argumentos y mucha rentabilidad

BOCA

VÉLEZ

#### Franco Tossi PARA LA NACION

A lo Boca. Tan simple como eso. Porque, como se viene diciendo, el equipo de Hugo Ibarra no muestra absolutamente nada agradable desde lo futbolístico. Incluso, en jornadas como las de ayer, en las queya sabía que ganando se aferraba al liderazgo de la Liga Profesional por primera vez en solitario y sin depender de otro resultado. La cabeza, los puntos y las obligaciones, evidentemente, también juegan. Sin embargo, sin merecerlo, cuando el partido se presentaba más perdible que igualado, apareció-nuevamente-Gonzalo Morales en el epílogo ante Vélez y el conjunto xeneize está por encima de todos a falta de cinco fechas. Ese es el momento del partido a través del cual ya se le hizo costumbre conseguir la diferencia y llegar a esta actualidad impensada, pero que resulta ideal.

Patronato le había dado vuelta el encuentro a Atlético Tucumán, el por entonces puntero del campeonato, y el altoparlante de la Bombonera lo anunció a los cuatro vientos. Toda una motivación para las colmadas tribunas, que -cualquiera fuera la función del Decanonecesitaba que su equipo le regale un triunfo ante el Fortín, conjunto anteúltimo de la tabla de posiciones, para seguir prendido en el desenlace del torneo. Así las cosas, el público se entusiasmó: "¡Para ser campeón, hoy hay que ganar!", fue el mensaje inmediato.

Era la oportunidad. Ya había dado la talla en otras pruebas que, igualmente, no le permitieron llegar bien a lo alto. Aunque Boca-ya se sabe- por su falta de identidad no garantiza que la chance servida y un flojo rival deriven en un premio fácil. Entonces, como en tantas otras ocasiones, sufrió demasiado el partido.

Entre la palidez en todas sus líneas, un medio campo que no justificó por qué es titular (Martín Pavero v Oscar Romero pasaron desapercibidos, mientras que "Pol" Fernández mantiene un rendimiento decepcionante, regalándole muchos ataques a Vélez) y las oportunidades claras que tuvo Vélez en ambos tiempos, aún no se explica como los de Ibarra no estuvieron en desventaja en algún momento del encuentro.

En todos los puestos, en realidad, no: Agustín Rossi fue ovacionado, volvió a deslumbrar y fue clave para el triunfo con repetidas intervenciones. Desde su buen achique a Lucas Janson en un mano a mano del primer tiempo hasta las atajadas en el segundo: primero, respondiendo a un remate esquinado de Mateo Seoaney, luego, otro mano a mano, esta vez ante Walter Bou, que sacó con los pies.

A Boca le faltó todo. O casi. Porque estuvo custodiado en el arco, pero también hay un juvenil que



Bautismo en la red de la Bombonera para el pibe Gonzalo Morales; otra vez fue el salvador de Boca

ANÍBAL GRECO

varita mágica: el "Toro" Morales. Ya había convertido su primer gol el miércoles, ante Quilmes (3-2, por la Copa Argentina, en Mendoza), pero le faltaba cumplir su gran sueño: hacer uno en la Bombonera. Vaya si lo hizo. Faltando diez minutos, le cayó un remate forzado de Alan Varelay la tomó en solitario dentro del área: se tomó su tiempo, hizo una leve gambeta ante la salida de Leonardo Burián para volver a agrandar el arcoy definió bárbaro. Infló la red, pero-sobre todo-hizo delirar al estadio como siempre se lo imaginó, para ser más puntero que nunca y ratificar una racha positiva que ya lleva 13 encuentros

Ganar a lo Boca es sinónimo de euforia, sufrimiento y desahogo. Así parece funcionar este grupo. Juega con fuego, claro. Aunque se insiste: a medida que pasan los triunfos, más se afirma el concepto de que el espíritu ganador que recuperó es transmitido al rival de turno: "En algún momento, de alguna manera, te lo voy a gapor estos días está tocado con la nar", parece decirle este Boca a los

#### BOCA (4-3-1-2)

Agustín Rossi (7); Luis Advíncula (5), Carlos Zambrano (4), Gabriel Aranda (4) y Frank Fabra A (5); Pol Fernández A (3), Alan Varela A (4) y Martín Payero (4); Óscar Romero (4); Luca Langoni (5) y Darío Benedetto (4). DT: H. Ibarra.

VELEZ (4-2-3-1)

Leo Burián (6); Leonardo Jara A (5), Matías De los Santos A (6), Valentín Gómez R(5) y Francisco Ortega R(5); Mateo Seoane (5) y Nicolás Garayalde (5); Julián Fernández (6), Walter Bou (5) y L. Janson (5); L. Pratto (4). DT: A. Medina.

ESTADIO: Boca. ARBITRO: P. Loustau (bien, 7). GOL: ST, 34m, Morales (B). CAMBIOS: ST, 11m, C. Medina (6) por Payero (B); 20m, L. Orellano (4) por Fernández (V) y S. Castro A (4) por Pratto (V); 27m, Luis Vázquez R por Benedetto (B) y Gonzalo Morales por Fernández (B); 40, J. Florentín por Seoane (V), E. Rolón por Romero (B) y S. Rivero por Langoni(B), y 46m, Brizuela por Bou (V) y Agustín Mulet A por Garayalde (V). INCIDENCIAS: ST, 43m, exp. Ortega (V) y Gómez (V), y Vázquez (B) por roja directa.

#### **IBARRA** Y LA GENTE

"El hincha es el jurado", dijo el entrenador de Boca

Hugo Ibarra casi siempre hace referencia a la gente de Boca desde que asumió como entrenador, en reemplazo de Sebastián Battaglia. "El hincha es mi jurado y el de los futbolistas. Yo los quiero mucho. Soy fanático de Boca y repito lo que dije hace varias fechas, vamos a pelear hasta el final", aseguró el DT, ya con el equipo xeneize al frente de las posiciones. ¿Boca puntero? "Vivo el momento con tranquilidad. Al grupo le voy transmitiendo que tenemos que ir partido a partido. No hay que desesperarse. Esa es mi manera de trabajar. Hoy se ganaron tres puntos importantes. Nada más".

que van pasando por su camino.

Más que una casualidad parece una causalidad, producto del estado perdido cuando debe elaborar. Obtiene los tres puntos, que es lo importante. Desde que la confianza empezó a ir en aumento, al conjunto azul y oro se le hizo costumbre ganar en los segundos tiempos.

Ante Defensa y Justicia apareció Luis Vázquez en la última del partido en Florencio Varela. Luca Langoni apareció con un doblete (a los 77 y 87 minutos) para revertir el resultado ante Atlético Tucumán, el ahora exlíder, pero también para ganarle a Colón, en Santa Fe: a los 28 de la última parte, también puso el 2-1.

Llegó el superclásico y la batalla táctica ganada por Ibarra se reflejó recién promediando el segundo tiempo con el cabezazo de Darío Benedetto. El atacante que volvió al goly repitió ante Lanús, en el Sur, faltando un minuto para el cierre.

Ayer, la Bombonera explotó con un 'Toro' suelto en el segundo tiempo para ganar, otra vez, a lo Boca.

LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022 **DEPORTES** | 3

#### FÚTBOL LA LIGA PROFESIONAL



Aún con el futuro incierto, Rossi es un puntal para Boca

# Rossi siempre es una garantía: 500 minutos sin que le hagan goles

Boca se vale de sus jóvenes atacantes y... de su arquero, otra vez decisivo frente a Vélez

#### Pablo Lisotto LA NACION

Boca sostiene su ilusión de coronarse campeón de la Liga Profesional con el entusiasmo, el empuje y las condiciones que imponen sus jóvenes atacantes. Los estrenos de Luca Langoni y Gonzalo Morales no pudieron ser más oportunos ni más eficaces.

Sin embargo, la figura de Agustín Rossi crece semana a semana. Ante Vélez, el arquero xeneize fue fundamental para mantener el cero en su valla. Con sobriedad, pero también con sentido de la ubicación y con la lucidez suficiente con un saque rápido para Langoni, que finalmente no prosperó.

En este contexto, y aun con un rearmado constante de su última línea por lesiones y citaciones a diversos seleccionados, Rossi sigue luciéndose. A tal punto que llegó a los 500 minutos sin recibir goles en el torneo. Después de aquel que, hace casi un mes (el 4 de septiembre), le marcó Luis "Pulga" Rodríguez para establecer el 1 a 1 parcial entre Colóny el Xeneize, se encadenaron cuatro 1 a 0 (River, Lanús, Godoy Cruz y Vélez) y un 0 a 0 con Huracán.

De todas maneras, el récord del club todavía está lejos. Los 824 sin goles recibidos alcanzados por Carlos Navarro Montova en el Apertura 92 recién podrían ser superados a los 10 minutos del segundo tiempo del encuentro contra Newell's, programado para la anteúltima jornada de esta Liga. Para que eso suceda, antes Rossi debería mantener su arco en cero frente a Gimnasia, Aldosivi y Sarmiento.

La solidez defensiva tan buscada por el trinomio técnico que lidera Hugo Ibarra es un bastión que Boca intenta sostener contra viento y marea. Y aun cuando hay actuaciones individuales que no están a la altura-Carlos Zambrano hizo agua otra vez y le regaló un peligrosísimo mano a mano a Lucas Pratto en el primer tiempo, que el Oso malogró con un inoportuno resbalón-, lo cierto es que el equipo de las ingenia para disimular de la mejor manera posible las ausencias de sus jugadores titulares en esa zona, sean Nicolás Figal,

Marcos Rojo o Facundo Roncaglia.

Después del desalmado 0-3 de la fecha 11 frente a Patronato en Paraná, Boca se dio cuenta que no podía regalar más puntos. Y este sprint final es notable, más allá de cómo sea el epílogo.

El equipo de la Ribera suma 11 partidos sin conocer la derrota, de los cuales ganó 8 y empató 3. Son, en total, 27 puntos logrados de 33 posibles. El porcentaje de efectividad es sorprendente: 81 por ciento.

En esos juegos mantuvo su valla invicta en 8 ocasiones (los cincoya mencionados más Racing, Rosario Central y Defensa y Justicia). Solo como para meter un contraataque Platense, Atlético Tucumán y Colón pudieron vulnerar a Rossi.

El gran presente del arquero de Boca se da en un contexto incómodo, como lo es un proceso en el que futbolistay club no logran ponerse de acuerdo en la renovación de un vínculo que concluye a mediados del año próximo.

En medio de declaraciones inadecuadas de su representante e incluso de la contratación de Sergio Romero, el arquero solo se enfocó en hacer su trabajo dentro del campo de juego de la mejor manera v mantener su frecuente perfil bajo ante las cámaras.

"Estoy para sumar desde donde me toque", dijo después del 0 a 0 ante Central, cuando comenzaba a sonar la posibilidad de que dejar de ser titular. Y siempre manifestó sus ganas de quedarse.

Precisamente las grandes actuaciones suyas, la cantidad de puntos que le permitió ganar al equipo y esa actitud alejada de la polémica fue lo que reabrió unas negociaciones que parecían cerradas. Porque además, en el medio se lesionó Chiquito y los planes iniciales del Consejo debieron que reacomodarse.

Mientras mantiene viva la esperanza de un llamado de Lionel Scaloni para formar parte del plantel mundialista que compita en el Mundial Qatar 2022, sigue habiendo un enorme signo de interrogación en relación a si Rossi seguirá siendo el arquero de Boca después de junio de 2023. Lo que sí es una realidad es que hoy es uno de los únicos indiscutidos de este equipo xeneize que se ilusiona con dar una nueva vuelta olímpica. •

# Atlético cedió terreno frente a un rival que tuvo una semana única

2

**PATRONATO** 

AT. TUCUMÁN

Atlético Tucumán pisó el freno en Paraná, cayó 2 a 1 con Patronato y les subió la temperatura a las últimas fechas de la Liga Profesional. Con goles de Mateo Coronel, el Decano pegó primeroy se puso en ventaja, a los 4 minutos de juego. Pero el Patrón reaccionó rápido y empató las acciones a los 15, por intermedio de Marcelo Estigarribia. En tanto, a los 20 minutos de la segunda parte, Sebastián Medina inclinó la balanza para los locales.

nido, con un final electrizante. A lo largo de los 90 minutos, Patronato fundamentó sus buenas intenciones futbolísticas que propone desdeque Facundo Sava es su entrenador. Aun cuando el peso de malas campañas anteriores hipoteca su futuro, con destino casi sentenciado de Primera Nacional.

Fueron esas herramientas las que le permitió al conjunto local golear a Boca 3 a 0 a fines de julio y eliminar por penales a River de la Copa Argentina el miércoles de la semana pasada, después de un electrizante 2 a 2 en La Rioja.

Alequipoque conduce Lucas Pusineri le costó doblegar a Altamirano, y la realidad que expuso las estadísticas del juego determinaron que Carlos Lampetuvo muchísimo más trabajoy un papel fundamental para sostener los embates de Patronato, hasta el tanto de Medina. Más claro: sin las atajadas del boliviano, el triunfo local hubiera sido menos sufrido.

A falta de cinco fechas por jugarse, los resultados parciales parecen haber favorecido a la Academia, que recortó un buen tereno, luego de su épica remontada (perdía 3 a 1 y venció 4 a 3 a Rosario Central).

A Patronato la alegría del triun-

fo le genera una nueva inyección anímica, y el hecho de salir de la última posición en la tabla de los promedios.

#### Las obligaciones

La presión y la responsabilidad empezaron a jugar su partido en Atlético. Que por un lado ya no sorprende en los primeros lugares líder del torneo argentino, pero a la vez su falta de costumbre en este rol protagónico puede hacerlo tambalear en los momentos menos recomendables.

El equipo que dirige Pusineri, quien pasó un mal momento esta semana al sufrir un violento robo su familia que vive en Buenos Ai-Se dio un partido muy entrete- res, tendrá que demostrar su capacidad de reacción para seguir entusiasmado con la posibilidad histórica de consagrarse campeón por primera vez en su historia.

> Para ello, será clave su actitud ante su público el próximo miércoles, cuando recibirá a Platense. Su notable campaña, con apenas tres derrotas y una eficacia del 75% sin derrotas de local, le ofrece sostenes en los cuales apoyarse luego de este traspié.

> Restan cinco fechas y todo puede pasar. Tras el Calamar, tendrá una prueba de fuego cuando visite a Racing en Avellaneda. Luego recibirá a Rosario Central y Unión, y cerrará con Defensa y Justicia en Varela. Atlético Tucumán sigue enfocado en dar la vuelta olímpica, aun cuando sabe que en Paraná condicionó a otros resultados sus propias ilusiones.

> "Tenemos que seguir creyendo. Es muy importante el esfuerzoy el apoyo de la gente. Queremos agradecerles. Nos sentimos muy acompañados. Lovemos, lo sentimos, la historia puede ser muy distinta en la próxima fecha, ya en nuestro estadio", fue el mensaje de Pusineri. Atlético Tucumán lucha con todas sus fuerzas. Aunque sabe que no todo depende de sí mismo.

#### PATRONATO (4-4-2)

Facundo Altamirano (6); Raúl Lozano (6), Sergio Ojeda (6), Carlos Quintana (6) y Lucas Kruspzky (7); Jonás Acevedo (5), Tiago Banega (5), Nicolás Castro (6) y Sebastián Medina (7); Justo Giani (6) y Marcelo Estigarribia (7). DT: Facundo Sava.

#### AT. TUCUMÁN (4-4-2)

Carlos Lampe (8); Martín Garay (6), Bruno Bianchi (5), Nicolás Thaller A (5) y Matías Orihuela (6); Renzo Tesuri (6), Gastón Gil Romero A (5), Ramiro Carrera (6) y Joaquín Pereyra (6); Cristian Menéndez (5) y Mateo Coronel (7). DT: Lucas Pusineri.

ESTADIO: Patronato. ARBI-TRO: Hernán Mastrángelo (bien, 6). GOLES: PT, 4m, Coronel (AT) y 15m, Estigarribia (P); ST, 20m, Medina (P). CAMBIOS: PT, 41m. Eugenio Isnaldo (6) por Carrera (AT); ST, J. C. Guasone A (5) por Ojeda y J. Herrera (6) por Acevedo (P); 16m, R. Ruiz Rodríguez (5) por Menéndez y A. Lotti (6) por Coronel (AT); 28m, F. Di Franco por Gil Romero (AT); 29m, E. Borja por Tesuri (AT); 38m, L. Mosevich por Castro (P); 39m, F. Leys por Banega (P).

#### **LANÚS SIGUE** DERECHO

Ante Talleres, sumó la tercera victoria seguida Los peores días parecen haber quedado atrás para Lanús, que ayer, en Córdoba, sumó la tercera victoria consecutiva: 1-0 ante Talleres, con gol de Franco Troyansky, de penal. Así, el conjunto dirigido por Frank Kudelka toma algo de aire en los promedios para la próxima temporada. Eso sí: no todo está en calma en el sur, ya que el goleador histórico, José Sand, no habría aceptado ser suplente y ni siquiera viajó a Córdoba. Lanús, que venía de los éxitos ante Banfield (2-1) y San Lorenzo (2-0) aprovechó sus momentos, en medio de un desarrollo reñido. Talleres no tuvo puntería y perdió por una mano de Diego Ortegoza sancionada en el VAR.



En medio de la lucha, Patronato se impuso a Atlético Tucumán

4 | DEPORTES LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

#### FÚTBOL **LALIGA PROFESIONAL**

# Las modificaciones de Gallardo transformaron el rumbo de un partido que River no sabía cómo resolver



Quintero abrió la cuenta en la Paternal con un tiro libre al ángulo; River se recuperó con una goleada frente a Argentinos

FOTOBAIRES



ARGENTINOS

RIVER

#### Juan Patricio Balbi Vignolo PARA LA NACION

Jerarquía. Juan Fernando Quintero es jerarquía. Un habilidoso número 10 que tiene un talento y un desparpajo propio de los futbolistas que juegan para el deleite del público. Que reciben la pelota y hacen levantar a los hinchas porque saben que algo puede suceder. Y después de un gran partido el miércoles pasado ante Patronato, con un golazo olímpico que se vio empañado por la inesperada eliminación en la Copa Argentina, ayer comenzó viendo el juego en la Paternal contra Argentinos Juniors desde el banco de suplentes. Hasta que ingresóy lo ganó. Con su magia. Cuando más lo necesitaba un River que con el airey el juego de sus cambios terminó sellando un contundente 3-0 para empezar a enfilar su clasificación a la Copa Libertadores 2023. Éxito más que necesario.

Quintero ingresó a los 10' del segundo tiempo en lugar de Barco, se empezó a adueñar de la pelota en un partido agrio y opaco y a los 21' rompió por completo la quietud de una noche en la que poco pasaba:

zurdazo cruzado y al ángulo en un nesorganizadas de ataque, pisó muy tiro libre para estampar el 1-0. Aire puro para un River que necesitaba más que nunca los tres puntos ante su perseguidor más directo en la pelea por el boleto continental. Así, con el gol del enganche colombiano, también se rompió una extensa y curiosa racha: el Millonario no convertía un gol de tiro libre desde el 11 de abril de 2021 con Fabrizio Angileri en un 3-2 a Colón en el Monumental cuando todavía no había público por las restricciones sanitarias. Un año y medio después, el 10 hizo de las suyas.

River ganó el partido con los cambios. Jugó un primer tiempo insulsoy un segundo tiempo prometedor con los ingresos de Beltrán, Quinteroy Palavecino, justamente los autores de los tres goles. Es que Gallardo volvió a patear el tablero en la previa y dispuso un sorpresivo 5-2-3 para jugar en la Paternal con la intención de contrarrestar el buen juego asociado del habitual 3-4-3 de Argentinos Juniors y buscar un fútbol más rápidoy directo para aprovechar los pocos espacios que iba a tener.

En parte, lo logró: estuvo más amparado en defensa, sin sufrir tanto los embates de un Bicho que tuvo se asoció bien pese a tener menos la pelota, pero no pudo ser punzante. Mientras tanto, en los primeros 45' el Millonario tuvo escasas situacio-

poco el área rival y abusó del juego largo con demasiadas imprecisiones que le dificultaron la ejecución efectiva de su plan. La decisión del DT de modificar nuevamente nombresy esquemas expuso que es hoy es poco claro el rumbo del equipo. Busca, buscay buscay ya parece más alerta a lo que le puedan proponerle los rivales. Y anoche en La Paternal terminó encontrando respuestas y efectividad al romper el libreto con los tres apellidos alternativos que demostraron todo lo que le pueden dar al juego del equipo.

Es que hasta los 34' River no había podido generar ni siquiera un remate al arco del arquero Lanzillota, quien casi no tuvo participación en toda la primera parte: solo debió intervenir para taparle un tiro forzado a Zuculini tras un buen pivoteo en el área de Borja, esa referencia que siempre buscó River para intentar lastimar. Luego, en el cierre de una aburridísima primera parte, Casco, uno de los pocos puntos altos, estrelló un remate en el travesaño de zurda. Argentinos, por su parte, incómodo más a Armani, pero siempre falló en la puntada final para poder abrir el marcador. Así, la ocasión más clara la tuvo a los 15' con un remate de Cabrera que tapó muy bien el arquero millonario.

Para la segunda parte, el Muñeco

dispuso el ingreso de Beltrán por un inconsistente Solari, a los 10' hizo entrar a Juanfer en lugar de Barco y a los 17' reemplazó a Zuculini por Palavecino. Así, rompió la línea de cinco defensores que no le permitió ser agresivo v pasó a jugar 3-4-1-2 con la intención de posicionarse más adelante en el campo y tener más y mejor control de la pelota. Y esa variante le permitió crecer, ganar mucha confianza y sumar los tres puntos vitales a partir del golazo del número 10. La noche se completó con una gran definición de Beltrán tras una presión de Quintero instantáneamente después de la apertura del marcador y un bombazo de Palavecino a falta de diez minutos para el cierre.

River se fue de La Paternal con buenas sensaciones tras un cambio radical entre un tiempo y otro. Dejó atrás el dolor de la eliminación de la Copa Argentina y ganó un duelo crucial en su lucha por la clasificación a la Libertadores, un objetivo trascendental desde lo deportivo y lo económico: le sacó tres puntos de distancia a Gimnasia, seis a Argentinosynueve a Estudiantes y Huracán con quince por jugar. El equipo de Gallardo estaba obligado a ganar y lohizo. Yahora tiene un importante manto de tranquilidad para cerrar un pálido y decepcionante año con la mayor calma posible. •

| EQUIPOS         | P  | J  | G  | E  | P  | GF | GC | D   |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Boca            | 42 | 22 | 13 | 3  | 6  | 27 | 22 | +5  |
| Atl. Tucumán    | 41 | 22 | 11 | 8  | 3  | 27 | 14 | +13 |
| Racing          | 40 | 22 | 11 | 7  | 4  | 32 | 19 | +13 |
| Huracán         | 37 | 22 | 9  | 10 | 3  | 26 | 16 | +10 |
| Gimnasia        | 37 | 22 | 10 | 7  | 5  | 22 | 13 | +9  |
| River           | 35 | 22 | 10 | 5  | 7  | 32 | 18 | +14 |
| Tigre           | 33 | 22 | 8  | 9  | 5  | 32 | 24 | +8  |
| Argentinos      | 33 | 22 | 10 | 3  | 9  | 26 | 22 | +3  |
| Godoy Cruz      | 33 | 22 | 9  | 6  | 7  | 24 | 23 | +1  |
| Newell's        | 32 | 22 | 9  | 5  | 8  | 20 | 19 | +1  |
| Patronato       | 31 | 22 | 8  | 7  | 7  | 26 | 23 | +3  |
| Platense        | 31 | 22 | 7  | 10 | 5  | 19 | 16 | +3  |
| San Lorenzo     | 30 | 22 | 6  | 12 | 4  | 24 | 21 | +3  |
| Independiente   | 30 | 22 | 8  | 6  | 8  | 24 | 23 | +1  |
| Sarmiento       | 29 | 22 | 8  | 5  | 9  | 22 | 24 | -2  |
| Def. y Justicia | 29 | 22 | 7  | 8  | 7  | 20 | 22 | -2  |
| Central Cba.    | 28 | 21 | 8  | 4  | 9  | 26 | 25 | +1  |
| B. Central      | 28 | 22 | 7  | 7  | 8  | 25 | 30 | -5  |
| Estudiantes     | 27 | 22 | 7  | 6  | 9  | 22 | 27 | -5  |
| Banfield        | 26 | 22 | 6  | 8  | 8  | 22 | 25 | -3  |
| Unión           | 26 | 21 | 7  | 5  | 9  | 22 | 27 | -5  |
| Talleres        | 25 | 21 | 6  | 7  | 8  | 17 | 18 | -1  |
| R. Central      | 25 | 22 | 6  | 7  | 9  | 19 | 24 | -5  |
| Arsenal         | 23 | 22 | 4  | 11 | 7  | 21 | 25 | -4  |
| Colón           | 22 | 22 | 5  | 7  | 10 | 19 | 30 | -11 |
| Lanús           | 20 | 22 | 5  | 5  | 12 | 20 | 30 | -10 |
| Vélez           | 16 | 21 | 2  | 10 | 9  | 20 | 28 | -8  |
| Aldosivi        | 13 | 22 | 3  | 4  | 15 | 12 | 39 | -27 |

#### ARGENTINOS (3-4-3)

Federico Lanzillota (4); Kevin Mac Allister (4), Miguel Torrén (5) y Leonel González (5); Gastón Verón (5), Franco Moyano (6), Lucas Villalba (6) y Alan Rodríguez (5); Javier Cabrera (5), Gabriel Ávalos (5) y José Herrera (5). DT: Gabriel

#### **RIVER** (5-2-3)

Franco Armani (6); Andrés Herrera (5), Paulo Díaz (5), Leandro González Pirez (6), Héctor Martínez A (5) y Milton Casco (7); Enzo Pérez (7) y Bruno Zuculini A (6); Pablo Solari (4), Miguel Borja (6) y Esequiel Barco A (5). DT: Marcelo Gallardo.

ESTADIO: Argentinos. ÁRBITRO: Yael Falcón Pérez (bien, 6). GOLES: ST, 21m, Quintero (R), 24m, Beltrán (R) y 34m, Palavecino

CAMBIOS: ST, L. Beltrán (8) por Solari (R); 10m, J. Quintero (9) por Barco (R); 16m, A. Palavecino (7) por Zuculini (R); 28m, A. Roa por Verón y T. Nuss por Herrera (A), y 35m, N. Reniero por Cabrera y F. Redondo por Villalba (A).

#### **OTRAFECHA EN MARCHA**

Hoy, a las 20, en Rosario, Central vs. Unión El calendario comprimido por el Mundial de Qatar no da respiro. Tanto que hoy, mientras aún resuenan los ecos de la 22ª jornada, se pondrá en marcha una nueva fecha de la Liga Profesional. A las 20, en Rosario, Central recibirá a Unión. Cada partido es una apuesta al futuro para el conjunto canalla, con el DT

Carlos Tevez que exige defi-

nir un proyecto.

LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

### FÚTBOL **EL PERSONAJE**

# MARTÍN ANSELMI DE PERIODISTA Y FANÁTICO DE BIELSA A DT CAMPEÓN

A los 37 años, el entrenador de Independiente del Valle se consagró tras vencer en la final a San Pablo: "Hazlo con pasión o cambia de profesión", es una de sus frases

Texto Christian Leblebidjian | Foto AFP



Martín Anselmi con la Copa Sudamericana conseguida con Independiente del Valle este sábado, ante San Pablo, en Córdoba

ue papá de Luca, su segundo hijo, pero recién lo conoció 20 días después, cuando vino a Córdoba a disputar el partido decisivo de la Copa Sudamericana 2022. Periodista recibido en DeporTEA, este hincha de Newell's y fanático de Marcelo Bielsa se dio el gusto de gritar campeón como DT. Independiente del Valle sigue escribiendo la historia y el hacedor de este equipo es un argentino: Martín Anselmi, A los 37 años, este entrenador que irrumpió a fuerza de trabajo y dedicación disfruta del trabajo de campo, aunque le sigue dando mucho valor a los videoanálisis, y -en la transformación-realizó un 'viaje' de Bielsa a Guardiola.

El equipo ecuatoriano le ganó la final este sábado a un gigante, San Pablo, por 2-0. Tuvo que ser en Córdoba, para que un plantel teñido de celeste y blanco se sienta como en casa. Los goles los anotaron los argentinos Lautaro Díaz (ex Estudiantes de Buenos Aires y Villa Dálmine) y Lorenzo Faravelli, ex Newell's, Gimnasia y Huracán, con una gran definición. En el primero incluso Lolo había asistido a Díaz. Pero no son los únicos: también están Richard Schunke (ex Almagro), Mateo Carabajal (ex Arsenal), Cristian Pellerano (ex Nueva Chicago) y el delantero Jonatan Bauman (ex Colón de Santa Fey Brown de Puerto Madryn).

Anselmi es un híper-obsesivo del juego. Uno de los pensamientos que lo define como DT: "Sólo con talento no se resuelven partidos. Talento sin trabajo es desperdicio; talento con trabajo es igual a éxito". Había hecho la carrera de periodista deportivo porque para empezar la de entrenador debía, como mínimo, tener 25 años. Le da mucha importancia a las reglas y la disciplina, pone multas para los que llegan tarde a un

entrenamiento, pero también sabe escuchar y entender cuando un futbolista tiene un problema.

"Cuando me uní a Independiente del Valle tenía el propósito de construir un equipo dentro y fuera de la cancha. Ese objetivo lo logramos. Ahora queremos ir por más", contó Anselmi, feliz. El conjunto ecuatoriano venció a Melgar en semifinales, que fue el clasificado del grupo B que integró Racing en la presente edición del certamen internacional. Luego, el equipo de Anselmi eliminó a Lanús en los octavos de final, ganando primero 2-1en Ecuadory empatando 0-0 en la cancha del Granate. En cuartos de final, superó a Deportivo Táchira, de Venezuela, imponiéndose en los dos encuentros (1-0 y 4-1). Tras vencer a San Pablo, el DT dejó un mensaje para la reflexión: "Quiero dedicarles el título a todos los entrenadores. Porque ahora que gané voy a ser por un día o dos el dueño de la verdad. Porque gané. En esta profesión, el que gana es el dueño de la verdady el que pierde un mentiroso. Se lo quiero dedicar a todos los entrenadores porque no siempre ganamos. Estamos muy solos cuando no ganamos. Tener tiempo para trabajar ayuda a la ejecución del plan de juego. Hoy se habla que la planificación estuvo bien porque ganamos. Sería bueno que no evaluemos procesos a través del resultado".

Gabriel Milito lo incorporó a sus filas cuando Anselmi tenía 31, el nexo resultó Francisco Pepi Berscé, su profesor en la escuela de técnicos. Y fueron juntos a Independiente. "Es fútbol y, si la pelota no entra, van a decir que no estaba capacitado. Y, si entra, dirán lo contrario. Es así y lo acepto. Pero desde el rol que me toca, y lo que puedo controlar, que es dar lo mejor en mi trabajo para que cada fin de semana el equipo gane y sea mejor", siempre contestó Anselmi cuando le preguntaban por su

nombre ligado a una aventura superadora.

Reconoce que haber estado con Milito fue un antes y un después en su recorrido: "Yo venía con muchísimas creencias en relación al fútbol posicional. Y creo que el haber trabajado con él me abrió la mente para poder entender la pureza de ese fútbol. Gabi venía de jugar cinco años en el Barcelona, con el mejor entrenador del mundo (Guardiola) en el juego posicional. Y para mí, haber compartido staff con Gabi, fue como haber trabajado con Pep de primera mano. En aquel entonces, miraba, analizaba y sacaba mis propias conclusiones, pero con el hecho de haber trabajado con Milito, uno entiende las raíces de adentro. Yo creo que si no hubiese trabajado con él, no sería el entrenador que soy hoy", reconoció en 2021 en una entrevista con el diario AS. Por eso su fanatismo por Bielsa luego fue trocando para un estilo de mayor posesión.

Los comienzos de Anselmi fueron en las divisiones inferiores de Excursionistas. Allí también le dio la oportunidad Berscé. Luego fue ayudante de campo de Pepi en Atlanta y en las transmisiones se lo veía dando tantas indicaciones como el entrenador principal. Siempre tuvo personalidad de líder. Las vueltas de la vida hicieron que, cuando Anselmi tuvo su primera experiencia como DT principal, en Unión La Calera, lo llevó a Berscé como ayudante de campo.

#### Del 4-3-3 al 3-5-2

Independiente del Valle maneja el "Manual Anselmi", en el sentido que suele jugar con dos esquemas tácticos (4-3-3 o 3-5-2, como Milito en Argentinos), le interesa tener el 70% de la posesión del balón. No le gusta tener un plan B, aunque es capaz de adaptarse a diferentes posturas y busca darles espacio a los jugadores de las inferiores. Frente a Táchira, por ejemplo, el plan fue presionar

alto: "Hoy entendimos que el camino era salir a asfixiar al rival y dominarlo. A veces no se puede mantener la intensidad en el juego, pero nosotros siempre lo intentamos, y cuando lo logramos mostramos el nivel que vimos en el segundo tiempo", dijo luego de eliminar al conjunto venezolano. Pero ante Melgar, comovisitante, apostó por momentos al repliegue y la salida rápida. "La salida por abajo es la raíz de todo", explica como otra de sus reglas, desde la vocación por el trabajo de campo y cómo desde allí se puede iniciar la construcción del juego.

Martín Anselmies el segundo DT en darle un título a Independiente del Valle, pero el argentino también fue partícipe del primero, como ayudante de campo del español Miguel Ángel Ramírez. En 2019 lograron el primer campeonato de la Copa Sudamericana tras vencer a Colón de Santa Fe en la final única disputada en Asunción, Paraguay, por 3-1 con goles de Luis Fernando León, Jhon Jairo Sánchezy Cristian Dajome. ¿Cómo lo conoció a Ramírez? En realidad, Ramírez lo eligió a él. Lo enfrentó a Anselmi, que estaba como DT de la reserva de Universidad Católica. Cuando Independiente del Valle lo llamó a Ramírez éste aceptó pero puso como condición: "Quiero en mi cuerpo técnico a Anselmi". Y no lo conocía, sólo por haberlo valorado cuando se enfrentaron.

Su primer trabajo como entrenador principal fue en Unión La Calera, en 2021, pero no le fue del todo bien. Se recuerda una victoria ante Banfield en Chile, por el grupo C de la Copa Sudamericana de este año, por 1-0, con un gol de Sebastián Saez. Estaba bien en el certamen internacional, pero mal en el local. Sumando ambos torneos, Anselmi dirigió 15 partidos, de los cuales ganó 3, empató 8 y perdió 4. Los dirigentes le pusieron fin al ciclo porque el equipo estaba penúltimo en el Torneo Nacional, con nueve puntos.

¿Más de su filosofía de juego? "Nos interesa controlar los partidos a través del balón. Vamos a ser un equipo que propondrá el error del rival y no esperará a que este se equivoque. Para tener la pelota, tenemos que buscarla y, una vez que la tengamos, saber qué hacer. Quiero un equipo agresivo que, ante la pérdida, tenga buena recuperación y sea paciente para atacar. No quiero que ningún rival nos pase por encima, ni nos supere, ni nos controle. Quiero que nosotros seamos los protagonistas, los que controlemos, y que compitamos contra cualquier equipoy en cualquier cancha", había dicho al llegar a Chile. Hasta Sebastián Beccacece había dado buenas referencias de Anselmi. Y ahora lo aplica en Independiente del Valle.

En 2011 fue a ver entrenamientos de Bielsa en Atheltic de Bilbao, por una gestión de Claudio Vivas (el hoy DT de Banfield) y presenció la final de la Copa del Rey en la despedida de Guardiola de Barcelona. También fue aver prácticas de Gabriel Heinze en Argentinos. De ahí lo de las salidas desde el fondo como origen de todo, también. "La estrategia sin táctica es un camino más lento a la victoria. La táctica sin estrategia es el ruido que precede la derrota", pregona.

Su último arribo a Independiente del Valle, en mayo de este año, fue para reemplazar a Renato Paiva, el DT que había renunciado para irse a dirigir a León de México. "Hay una frase que dice 'hazlo con pasión o cambia de profesión'. Y a mí si hay algo que me sobra es pasión", es otra frase que define a Anselmi. Tuvo contactos con la gente de Newell's antes de que designen a Javier Sanguinetti como DT, pero no se desespera. Presiente que el destino, más adelante, le puede tener guardada una chance para sentarse en el banco leproso.

El broche de oro lo dio en Córdoba, este sábado, ganándole muy bien Independiente del Valle la final a San Pablo. "Una final, ante un equipo brasileño y de la magnitud de San Pablo, con tres títulos de Libertadores y uno de Sudamericana. Solo con el correr del tiempo valoraremos y le daremos el tamaño que este triunfo se merece. Independiente del Valle ya no es el matagigantes, es colosal, y ahora le tiene que ganar a este club". Lo dice Anselmi, un obsesivo por el juego que vive su hora de plenitud y de reconocimiento por la victoria, pero apunta a ir más allá: no se conforma con ser campeón. •

6 | DEPORTES | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

### POLIDEPORTIVO FÚTBOL Y POLO

### En crisis, Sevilla busca a un viejo conocido: Sampaoli

El club andaluz quiere al argentino si se va Lopetegui; Acuña se insultó con los hinchas

Un contexto cargado de tensión, un malestar cada día más importante, relaciones que parecen rotas y un recambio que se impone. En medio de todo ese enredo en el que está Sevilla-que ante ayer cayó como local ante Atlético Madridy naufraga en las últimas posiciones-aparecen algunos actores argentinos en el centro de la escena. Jorge Sampaoli se roba todas las miradas, porqueen las últimas horas se lo mencionó como el principal candidato a reemplazar a Julen Lopetegui en la conducción técnica. Al mismo tiempo, en los medios de España publicaron un video en el que se lo ve a Marcos Acuña discutiendo con algunos hinchas que lo insultaron.

Son jornadas complejas las que vive el conjunto andaluz. En un encuentro de la filial Sevilla Atlético y el Sanluqueño (2-3), los futbolistas del primer equipo pasaron cerca de las tribunas de la ciudad deportiva porque necesitaban ir a realizar ejercicios en el gimnasio. Y al ser divisados por los hinchas, estos les recriminaron la actitud que tienen en el campo de juego. Incluso, alguno les gritó "sinvergüenzas", lo que provocó la reacción de Acuña, que respondió al insulto.

Según aclaró internamente el club, se trató de un solo hincha, que se dirigió de "forma abrupta a los jugadores". No solo reaccionó Acuña, que no estuvo en el duelo entre Sevilla y Atlético de Madrid después de haber participado de la gira con el seleccionado argentino por los Estados Unidos, donde no jugó ni un minuto. El departamento de comunicación de Sevilla intentó minimizar el incidente que "en ningún caso fue un colectivo de aficionados" y que el espectador en cuestión continuó viendo el partido del filial desde su localidad tras el incidente, con normalidad.

La caída justamente ante Atlético de Madrid por 2-0 colmó la paciencia de todos. La de los hinchas con los futbolistas, los dirigentes y Lopetegui, y la de los directivos con el entrenador en cuestión. Por eso, es que la figura de Sampaoli parece tener la aceptación de todos aquellos que están cerca de Sevilla.

Según informa Marca, Sevilla, a través de su presidente y director deportivo, se puso en contacto con el entrenador argentino en la última semana e incluso circuló que pensaban en darle fin al ciclo de Lopetegui para que asuma Sampaoli, en la ultima fecha FI-FA. Sin embargo, Monchi, director deportivo, entendió que debían darle una oportunidad más a Lopetegui, que no le encuentra la vuelta al equipo que se encuentra en la posición 16 con apenas 5 puntos, con 7 goles a favor y 13 en contra. Tampoco en la Champions League encuentra su rumbo: arrancó con una goleada en casa propinada por Manchester City y siguió con un empate sin goles ante Copenhague. •

# Ellerstina volvió a sufrir, pero nuevamente estará en la final del Abierto de Tortugas

En un partido cerrado, el equipo de los hermanos Pieres tuvo un mejor cierre y derrotó por 11 a 9 a Cría La Dolfina; el próximo sábado, la definición ante La Natividad

Alejo Miranda PARA LA NACION

No hubo mucho espacio para la sorpresa. Ellerstina volvió a sufrir hasta el final para vencer al segundo equipo de La Dolfina. Ellerstina volvió a meterse en la final del Abierto de Tortugas. No hubo mucho espacio. Punto. En un partido luchado, trabado y con poco ritmo, el equipo de los hermanos Pieres tuvo un mejor cierre y superó a Cría La Dolfina 11-9. Así accedió por 16º año consecutivo a la final del primer certamen de la Triple Corona. El próximo sábado, buscará el cuarto título consecutivo y el 14º en su historia ante La Natividad, el equipo del momento.

La dramática definición recién se desencadenó en el último minuto y medio del partido. Igualados en nueve, una acción polémica terminó en gol de Hilario Ulloa, lo que suscitó la protesta del back rival Alejo Taranco. El segundo foul técnico le valió un penal de 30 yardas en contra y Facundo Pieres le puso cifras definitivas al tablero. El gol de Ulloa llegó después de una larga acción en que la bocha fue de un lado a otroyterminó en un foul que los jueces le pitaron a Tomás Panelo, pero que revisaron y revirtieron. De ese throw-in vino el gol del triunfo.

"Fue un partido durísimo. Sabíamos que iba a ser así. Ellos son un gran equipo, estamos al inicio de la temporada y la cancha está complicada", confesó Facundo Pieres, que más por empuje que por brillo fue la figura de Ellerstina. "Por suerte nos mantuvimos calmos al final y lo pudimos ganar. En mi cabeza sabía que iba a ser así, que se iba a definir en el final. Fue clave no desesperarnos. Tenemos mucho margen para mejorar, sobre todo en taqueo".

Lo cierto es que el partido se jugó al ritmo que le conviene a Cría La Dolfina. Cortado, muchos fouls, muchas interrupciones (la ambulancia debió ingresar cuatro veces, ninguna de ellas por incidentes de gravedad), pocas jugadas lucidas. Lucha en el medio y a tratar de rescatar algún foul. Con la nueva reglamentación que hace que la mayoría sean de 30 yardas, un foul en una jugada intrascendente equivale a un gol.

¿Por qué le cuesta tanto a Ellerstina vencer a un rival que en teoría (y en handicap) está un escalón por debajo? En el Abierto de Hurlingham del año pasado (partido que se jugó en Pilar), el triunfo fue para La Dolfina II, con la aclaración necesaria de que al inicio los Pieres sufrieron la baja de Nicolás, que sufrió una dura caída que le costó perderse el resto dela temporada y asustó a todos. En la semifinal de Palermo de 2019, el triunfo de Ellerstina fue se prolongó hasta el suplementario (14-13). En el Abierto de 2017, un partido jugado un día de semana en una tarde ventosay con una tormenta acechante, se salvó gracias a un gol a lm15 del final (12-11).



Hilario Ulloa, autor del gol del triunfo a 1m34s del final del partido

F. MARELLI

"Es un equipo que nos juega bien... que juega bien", respondió Facundo. "Por cómo estaba la cancha, cómo picaba la pelota, con los caballos pesados, se hace difícil sacar diferencias. Son un gran equipo, que están juntos hace mucho tiempo y ahora tienen a Tomás Panelo que les da más energía. No se puede pensar en que les vas a ganar fácil".

Ellerstina siempre buscó ser protagonista, pero le costó despegarse en el marcador. La mayor diferencia la logró entre el tercer y cuarto chukkers, cuando estuvo al frente 7-4y8-5. No obstante, Cría La Dolfina, fiel a su estilo, se mantuvo siempre en partido gracias a su espíritu de lucha. Entre el sexto chukker y los primeros cinco minutos del séptimo y último apenas hubo un gol, el del empate de Diego Cavanagh vía penal de 30 yardas.

Van dos partidos en la temporada y Ellerstina todavía está lejos de lo que es capaz, del vértigo que mostró en los dos años que pudo jugar con esta formación (2019 y 2020). Pero después de un 2021 complicado, en el que no contó al inicio con Hilario Ulloa (aún así ganó Tortugas) y luego sufrió la baja de Nicolás Pieres, vuelve a tener el equipo completo, vuelve a estar en una final después de quedarse al margen de las últimas dos de la

Triple Corona, vuelve a tener hambre de gloria.

"Estamos felices de estar los cuatro juntos, que Nico esté bien, que volvamos a estar en la final. Es una sensación espectacular para nosotros, es lo más lindo de este deporte", dijo Facundo, que viene de una gran temporada en el exterior, con títulos en los Abiertos de Estados Unidos e Inglaterra.

En el palenque de enfrente todavía masticaban bronca por el par-

ELLERSTINA 11: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total, 38.

CRÍA LA DOLFINA 9: Guillermo Terrera, 9; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total, 33.

PROGRESIÓN: Ellerstina 2-2, 5-4, 7-5, 8-6, 9-8, 9-9 y 11-9.

GOLEADORES DE ELLERSTINA: F. Pieres, 6 (4 de penal); Ulloa, 2; G. Pieres, 3. DE CRIA LA DOLFINA: Terrera, 2; Panelo, 1; Cavanagh, 6 (5 de penal).

AMONESTADOS: Taranco y Ulloa. JUECES: Gastón Lucero y José Ignacio Araya.

ÁRBITRO: Guillermo Villanueva. CANCHA: № 7 de Tortugas Country Club. tido que se les escapó. En su sexto año en la elite, La Dolfina II volvió a demostrar que quiere ser protagonista, primero sorprendiendo a La Irenita (cuatro goles superior en handicap esa tarde) y luego peleando hasta el final ante Ellerstina. "Nos divertimos mucho jugando juntos, tenemos buena relación entre nosotros, sabemos lo que cada uno tiene que hacer adentro de la cancha", justificó Alejo Taranco, víctima de la vorágine del partido con un corte en el pómulo. "No nos conformamos con esto. Tuvimos chances que no pudimos plasmar, pero estamos en la conversación. Ya se nos va a dar".

En la gran final del próximo sábado, a Ellerstina lo espera La Natividad. Un equipo que leva a permitir jugar un poco más abierto, pero que al mismo tiempo representa una amenaza todavía mayor. "Tenemos que mejorar, sobre todo en taqueo", reconoció Facundo Pieres. "Estamos teniendo buen funcionamiento, buena idea de juego, pero podemos jugar mucho mejor. La Natividad llega jugando bien, con mucha confianza. Va a ser una linda final".

El idilio de Ellerstina y Tortugas sigue latente. Ayer debió esforzarse para mantenerlo vivo. Tendrá que confirmarlo en un partido al que no llega como favorito. LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

### AUTOMOVILISMO EL TC2000 Y LA FÓRMULA 1



Antonino García y Leonel Pernía, el binomio volvió a dejar su sello en los 200 Km de BA

TC2000

# Pernía y García, la fórmula ganadora para los 200 Km de Buenos Aires

Como en 2021, el binomio arrasó en la emblemática carrera; tercera victoria del tandilense, que se encamina a la corona

Alberto Cantore
LA NACION

La risueña charla se dio en la estación de servicio YPF ubicada en el Automóvil Club Argentino, que resultó la primera parada del recorrido turístico de los pilotos del TC2000 por la Ciudad de Buenos Aires. "Qué bien te queda el buzo con el N°3, en cualquier momento es tuyo", disparó Leonel Pernía, sentado en un sillón, mientras Antonino García arrancaba hacia el mostrador para pedir una bebida. El piloto invitado apenas esbozó una sonrisa, aunque el Tanito y a palpitaba que junto con el rionegrino abrazaba la posibilidad de reescribir la historia como ganadores de los 200 Kilómetros del TC2000. La premonición se cumplió tres días después, cuando el Renault Fluence cruzó la meta, tras vapulear a los rivales en lapista. Lavictoria empuja a Pernía en la batalla por la corona: arribó a la décima fecha como puntero y estiró a 41 puntos la diferencia, cuando a la aventura la restan dos

Los 200 Kilómetros de Buenos Aires, Pernía y el circuito N°9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez sienten una atracción particular: el tandilense se impuso por tercera vez: en 2019, con Damián Fineschi—ahora acompañó a Jorge Barrios en Toyota—; las dos últimas junto a García, al que convocó cuando estaba inactivo y se desempeñaba como ingeniero de pista en el equipo que lidera Marcelo Ambrogio. "El año pasado fue un gran desafío compartir el auto más fuerte del equipo y lo hicimos bien, pero la

estaciones.

clave es la seguridad y la confianza que te da Leonel. Estoy muy feliz por el equipo, que mañana estará trabajando para la siguiente fecha", señaló Antonino, que se destaca en el Turismo Nacional, donde con un Ford Focus—preparado por el Martos Competición—marcha cuarto en el campeonato.

El binomio fue quien marcó el pulso del fin de semana. Juntos se adueñaron de la pole-para el ordenamiento se tomó el tiempo del piloto titular y del invitado- y más tarde Antonino García hizo un brillante trabajo para ganar la Carrera Sprint, la que determinaría la grilla de largada de los 200 Kilómetros. La estrategia que emplearon para la competencia de larga duración resultó la misma que el año pasado: Pernía largóy el rionegrino definió la prueba. El Tanito-su padre Vicente, subcampeón de Turismo Carretera y campeón con Boca Juniors, estuvo en el garaje-tuvo como rival en la primera línea a Christian Ledesma (Chevrolet Cruze)-invitado de Agustín Canapino-, mientras que detrás asomaron Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) y Matías Rossi (Toyota Corolla), que acompañó a Julián Santero.

Con Pernía sacando una luz de ventaja desde el inicio, se desataron las incidencias: Carlos Merlo abandonó en el giro inicial y Facundo Ardusso (Honda) no tuvo chances de manejar su auto; el uruguayo Rodrigo Aramendía (Citroen C4 Lounge) y Eugenio Provens (Toyota Corolla) protagonizaron el primer toque. La vuelta 20 abrió la ventana para el cambio de pilotos y con el dominio apabullante del Renault Fluence, la

actividad en la calle de boxes fue el centro de atracción. Rossi descendió de modo poco ortodoxo y terminó rodando en el piso, aunque el mayor susto fue cuando Antonino García apuntó para retornar a la pista –tras reemplazar a Pernía en la butaca—y se cruzó el auto de Llaver. En el medio quedó atrapado un auxiliar de la fiscalización.

¿Polémicas? También y en la vuelta 46, cuando Canapino intentó adelantar a Santero y se produjo un roce que derivó en la rotura de la llanta de la rueda delantera derecha del arrecifeño, que se despistóy debió ingresar a los boxes para cambiarla. "Es una maniobra que incide directamente en el campeonato: Santero decidió eliminarme y me eliminó. No entiendo cómo los comisarios deportivos dejan que siga corriendo. Me eliminó en plena recta y de manera alevosa", se quejó Canapino. "Es una maniobra de carrera, por el sistema Push to Pass: cuando me intenta superar lo hace cerca de mi auto para que después la succión me freneven esas maniobras se corren riesgos. Se tocaron las llantas y él tuvo la peor consecuencia, aunque pudimos perder los dos", se defendió el mendocino, que más tarde soportó los ataques en la pista del uruguayo Urrutia -invitado de Llaver-, que sumó el cuarto podio en la misma cantidad de participaciones.

En el box, Pernía observó con tranquilidad el desenlace. La confianza en Antonino García hizo que el equipo no tuviera que abusar de las comunicaciones ni que el rionegrino debiera activar el sistema de potencia extra Push to Pass para defenderse de los rivales. Los casi seis segundos de distancia sobre Santero le daban nuevamente la razón en la elección del piloto invitado. "Me pone muy contento por Antonino y también por el equipo, que siempre está con hambre de ganar. Queda mucho todavía, son dos carreras, pero las puertas del campeonato empiezan a abrirse", señaló Pernía, que vio a ganar a su hijo Tiago en la Fórmula Nacional y más tarde se trepó a lo más alto del podio con Antonino García, el ingeniero de pista que se enfunda con el buzo antiflama, se coloca las botas, los guantes y el casco y acompaña al amigo cuando llegan los 200 Kilómetros de Buenos Aires, la emblemática carrera del TC2000.

### Checo Pérez, la estrella de Red Bull en el desconcierto de Singapur

Recibió una sanción de cinco segundos, pero igualmente ganó en el callejero de Yas Marina

En el momento en que la Dirección de Carrera de la Fórmula 1 anunció que una vez finalizada la competencia ensayaría una investigación sobre la posición de Sergio Checo Pérez, respecto a la ubicación del Auto de Seguridad, Red Bull Racing temió por un instante que el Gran Premio de Singapur se convirtiera en su peor pesadilla, dentro de una temporada en la que la escudería de Milton Keynes enseñó una versión muy cercana a la perfección. Un error en la qualy dinamitó la posibilidad de que Max Verstappen pulseara por consagrarse bicampeón en el circuito callejero de Yas Marina, y una falla de comunicación con el Safety Car a punto estuvo de quitarle al mexicano su cuarto éxito en el Gran Circo, el segundo del año. La sanción de cinco segundos dejó a resguardo la victoria, porque en el cronómetro el tapatío impuso unadistanciade7s595/1000 frente a Charles Leclerc, el piloto que marcó nueve poles en la aventura, aunque en 2022 solamente ganó dos veces partiendo desde el mejor lugar de la grilla.

"Durante los dos períodos de Auto de Seguridad, Sergio cometió el mismo error. Esperamos, como mínimo, que se lleve una sanción de 10 segundos. Es una pena que esta decisión no se haya tomado durante la carrera", especuló Mattia Binotto, el jefe de Ferrari. El reglamento -artículo 55.7- establece que el líder de la carrera debe dejar una distancia de diez autos entre él y el Safety Car y las imágenes de la transmisión asomaron engañosas, porque el mínimo de distancia fue de 40 autos. "En los lugares en lo que podía seguir el ritmo, el Auto de Seguridad era muy lento. Y cuando no podía seguirle era muy rápido. Creoque hubo un poco de falta de comunicación. Es comprensible que en las condiciones de pista en las que estábamos y a las que

nos enfrentábamos, en particular en el último sector, era complejo, porque no eran normales. No espero ninguna sanción, los comisarios estaban satisfechos con mi explicación y lo entendieron", relató Pérez, después de comparecer ante las autoridades. Helmut Marko, el asesor de Red Bull Racing, nunca perdió la calma: "Cuando venga la sanción, si es que viene, no esperamos más de cinco segundos", repetía en las entrevistas.

Mientras Checo Pérez construyó una tarea formidable arrebatándole en la largada el primer puesto a Leclercy manteniéndose en la cabeza de la carrera durante todo el gran premio, Verstappen tuvo en Singapur una experiencia calamitosa. Se clasificó octavo, porque cuando iba a ensayar el último intento de mejor vuelta fue llamado desde el garaje: se estaba quedando sin combustible. En la largada tenía el motor en un modo equivocado y durante la carrera, al intentar superar a Lando Norris (McLaren), se bloquearon las ruedas y debió tomar una calle escapatoria para no estrellarse. "Complicado y frustrante", resumió la tarea, quien después del último incidente remontó desde la cola de la carrera al séptimo puesto y buscará coronarse el fin de semana en Suzuka, Japón.

#### **CLASIFICACIÓN**

| P.  | Piloto           | Marca     | Tiempo       |  |  |
|-----|------------------|-----------|--------------|--|--|
| ľ   | Sergio Pérez     | Red Bull  | 2:02:20.238  |  |  |
| 20  | Charles Leclero  | Ferrari   | +2.595s      |  |  |
| 30  | Carlos Sainz Jr. | Ferrari   | +10.305s     |  |  |
| 49  | Lando Norris     | McLaren   | +21133s      |  |  |
| 59  | D. Ricciardo     | McLaren   | +53.282s     |  |  |
| 68  | LanceStroll      | Aston Mar | tin+56.330s  |  |  |
| 78  | M. Verstappen    | Red Bull  | +58.825s     |  |  |
| 86  | S. Vettel        | Aston Mar | tin+60.032s  |  |  |
| 90  | L.Hamilton       | Mercedes  | +61.515s     |  |  |
| 109 | Pierre Gasly     | Alpha Tau | ri 69.576s   |  |  |
| 110 | Valtteri Bottas  | Alfa Rome | o +88.844s   |  |  |
| 129 | K Magnussen      | Haas      | +92.610s     |  |  |
| 139 | M. Schumacher    | Haas      | al vuelta    |  |  |
| 149 | George Russell   | Mercedes  | a 2 vueltas  |  |  |
| 159 | Yuki Tsunoda     | Alpha Tau | ri noterminó |  |  |
| 169 | Esteban Ocon     | Alpine    | no terminó   |  |  |
| 179 | A. Albon         | Williams  | no terminó   |  |  |
| 189 | F. Alonso        | Alpine    | no terminó   |  |  |
| 199 | Nicholas Latifi  | Williams  | no terminó   |  |  |
| 20  | ZhouGuanyu       | Alfa Rome | o no terminá |  |  |
|     |                  |           |              |  |  |

**Vuelta más rápida**: George Russell, en la 54, 1:46.458/1000 a 171.211 k/h.

Campeonato de Pilotos: Verstappen, 341; Leclerc, 237; Pérez, 235; Russell, 203; Sainz, 202; Hamilton, 170.

Próximo Gran Premio: Japón, del 7 al 9 de octubre, en Sukuka.



Una tarea sobresaliente condujo a Checo Pérez al éxito

8 | DEPORTES | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

### CONTRATAPA FÚTBOL Y TENIS



El periodista Fabián Doman estará al frente de Independiente durante los próximos cuatro años

# El fin de la era Moyano: Doman ganó en Independiente

El periodista arrasó en las elecciones con el 72,3 por ciento de los 15.888 votos y le puso fin al ciclo de ocho años del líder camionero; tendrá una complicada tarea en medio de una crisis institucional

#### Rodolfo Chisleanschi

PARA LA NACION

Contundente y sin dejar ningún margende dudas, Fabián Doman se convirtió en el presidente de Independiente para los próximos cuatro años al sumar el 72,3 por ciento de los 15.888 votos emitidos, récord absoluto en la historia del cluby la tercera mayor convocatoria en un club de nuestro país. Néstor Grindetti, intendente de Lanús, y el periodista Juan Marconi lo acompañarán como vicepresidentes.

Claudio Rudecindo, de la agrupación Gentede Independiente, quedó en un lejano segundo puesto, con el 14,7 por ciento. A su vez Javier Mazza, candidato de última hora del oficialismo tras la renuncia de Hugo Moyano y Héctor Maldonado a encabezar la lista, obtuvo un 13 por ciento, en una cabal demostración del afán de cambio que guio a los socios. Cabe recordar que estas elecciones debieron celebrarse hace diez meses, y que des de entonces sucesivos escándalos-en los juzgados, las calles yel propio estadio- promovieron el alejamiento del dirigente sindical camionero.

"Quedó demostrado que cuando la gente quiere un cambio no hay aparato ni nada que lo frene", dijo un feliz pero sereno Doman, quien calificó la jornada como "impresionante" y agradeció especialmente el esfuerzo de la masa social del Rojo para esperar con paciencia el momento de depositar su voto. Desde el momento en que se abrieron las urnas, minutos después de las 9 de la mañana, y hasta las 19 (hubo que prorrogar una hora el cierre del comicio para que nadie se quedara sin participar), las colas fueron incesantes y en algunos momentos llegaron a exceder las doce cuadras.

"Nos esperan grandes desafíos, en lo futbolístico, lo económico-financieroy hasta en lo moral", aseguró Doman, que en sus primeras declaraciones tras el triunfo indicó que se informarán de auditorías "cada 24 horas" para informar del estado real de la situación en el club. La gestión Moyano-más allá de sus éxitos durante los primeros cuatro años de mandato- deja al Rey de Copas con un pasivo de 4600 millones de pesos y con un sin número de deudasy juicios en contra. "Hay tres casos que vamos a mirar especialmente: el no cobro de un patricionio de la empresa Oca, el vergonzoso juicio que le sigue al club el exjugador Gonzalo Veróny algunos detalles poco claros en la venta de Nicolás Figal".

En lo inmediato, la nueva gestión deberá atender varios frentes. En lo futbolístico, decidir la continuidad o no de Julio César Falcioni en la dirección técnica del equipo. En su programa electoral, Doman anunció que la decisión será tomada luego de conocer de primera mano la situación contractual del Empera-

dor –aunque dejó traslucir que el estilo de juego no es de su gusto–. Asimismo, prometió la creación de una Subcomisión de Fútbol encabezada por un manager institucional y un director deportivo quienes serán los encargados tanto de elegir a los futuros entrenadores como de las compras y ventas de jugadores, y de negociar las posibles renovaciones de la decena de contratos y préstamos que vencen el 31 de diciembre venidero.

Respecto a lo económico-financiero, la inhibición para inscribir futbolistas que pesa sobre el Rojo por el impago de una deuda con el uruguayo Gastón Silva será una de las prioridades a resolver, así como el intento de que el América de México no presente ante la FIFA un nuevo reclamo por 4,7 millones de dólares pendientes de abono por el pase del paraguayo Cecilio Domínguez.

La situación cercana a la quiebra en la que se encuentra Independiente –pese a los anuncios en contrario, la convocatoria de acreedores solicitada en tiempos del presidente Julio Comparada no fue levantada durante los ocho años de moyanismo—, será el otro gran reto donde la futura gestión deberá poner el foco. "Nuestro plan incluye revalorizar la marca Independiente, sumar aportes de sponsors y llegar a acuerdos comerciales con empresas de primer nivel", subrayó Doman durante la campaña, y también la idea de lanzar una gran conscripción de socios y abonados al estadio "para reducir con ingresos corrientes el déficit operativo mensual".

TWITTER

La lista ganadora tuvo su bunker en las instalaciones deportivas que el Sindicato de Empleados de Comercio posee sobre la avenida Mitre al 1300, a pocas cuadras de la sede del club, y fue allí donde Doman recibió los resultados y realizó sus primeras declaraciones. En la mesa principal, además de Grindetti y Marconi, lo acompañaron el diputado nacional Cristian Ritondo, verdadero artífice de la lista de Unidad Independiente; y Salvador "Pocho" Pérez, titular de la Agrupación Independiente Tradicional, patrocinadora de la candidatura y principal apoyo en las sucesivas demandas que debió presentar el popular conductor televisivo contra la Junta Electoral. En diciembre pasado, y pocos días antes de la fecha original de las elecciones, la Junta había decidido impedir la participación de la lista de Doman por presuntas irregularidades. Aquella negativa suscitó la postergación de los comicios y prolongó durante diez meses más de lo que correspondía el mandato de Moyano.

La presencia de dos importantes dirigentes del PRO sembró desde el primer momento la duda de una nueva etapa de politización del club, y el nuevo mandatario intentó ratificar que eso no será así en la etapa que comenzará en los próximos días: "A partir de ahora el club estará abierto para todos. También para quienes no nos votaron y los que no han participado en esta elección. A nadie que quiera acercarse le vamos a preguntar de dónde viene sino hacia dónde quiere ir para levantar a Independiente", dijo Doman, para cerrar su discurso inaugural como presidente electo.

El Rojo cerró con sonrisa satisfecha y sin incidentes una de las páginas más conflictivas de su historia. La siguiente, todavía en blanco, necesitará de la mejor de las letras para recuperar la grandeza extraviada. •

### Juanma Cerúndolo volvió en el Challenger de Buenos Aires

Tras la lesiones, derrotó en tres sets a Camilo Ugo Carabelli y sumó su 4° título en esta categoría

Una definición electrizante, tras más de dos horasy media de batalla, yun campeón que quiere reencontrarse con sumejor versión, en el tramo final de una temporada marcada por los problemas físicos que lo complicaron más de la cuenta. Juan Manuel Cerúndolo es el vencedor del Challenger de Buenos Aires, que se disputó esta semana en el Racket de Palermo, al superar a Camilo Ugo Carabelli por 6-4, 2-6 y 7-5, en poco más de dos horasy media de acción.

Este título tiene un valor singularpara el menor de los Cerúndolo, queesteañopudojugarmuypocos torneos a causa de un sobrehueso en la cadera que lo afectó durante varias semanas. El zurdo, que asombró al consagrarse campeón del ATP de Córdoba en 2021, no pudo revalidar todo lo hecho el año pasado, lastrado por un sobrehueso en la cadera que le provocó varios desgarros en el psoas derecho y complicó el tendón. No tuvo que operarse, perosí debió faltar a muchos torneos importantes, en los que defendía puntos, con un fuerte retrocesoenel ranking. Del puesto 79°, su mejor ubicación, retrocedió hastael187° haceunos días. Lavictoria de este domingo le permitirá recuperar algo de terreno y volver a estar en el Top 150.

Entrenado por Andrés Dellatorre y también por Juan Ignacio Cheladesde hace unos meses, Cerúndolo busca volver a jugar con continuidady sin más problemas físicos. "Tengo una sensación de alivio, siento que todos los meses de recuperación dieron su fruto, no me esperaba tener este nivel tan pronto. El objetivo es lograr la continuidad que tuve en este torneo. Quiero estar así físicamente y tenísticamente, más allá de si ganoono", expresó el zurdo después de superar en un intenso duelo a Ugo Carabelli, que también tuvo una gran semana. •

### LO VAS A VER -GUÍA DE TV-

#### **FÚTBOL**

Liga Profesional

20 ➤ Rosario Central vs. Unión. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

Premier League

16 ➤ Leicester City vs. Nottingham Forest.ESPN 3(CV104HD -DTV1623 HD)

Primera Nacional

19 ➤ All Boys vs. Santamarina.

DirecTVSports(610/1610 HD)

21.30 ➤ Belgrano vs. Chacarita.

TyCSports(CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

# espectáculos

DADDYYANKEI el estadio de Vélez, el cantante de reggaetón se despidió de la Argentina

Edición de hoy a cargo de Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos 💆 @LNespectaculos 💽 Facebook.com/lanacion 💟 espectaculos@fanacion.com/a

# **Martín Fierro a la Radio.** Lalo Mir, Alejandro Dolina y Guido Kaczka se llevaron el Oro en una noche "eterna"

Los premios se pusieron al día y tuvieron una ceremonia tan extensa como agotadora; muchos reconocimientos, la ausencia inesperada del In Memoriam y el porcentaje de rigor para el grupo que transmitió la velada | PÁGINA 2



Guido Kaczka, Lalo Mir y Alejandro Dolina, tres generaciones de conductores premiadas con el Oro 2019, 2020 y 2021

DIEGO ASTARITA/AFS

## Escándalo con Robbie y Delevingne en Buenos Aires

INCIDENTE. Un fotógrafo sorprendió a las estrellas y fue agredido por dos acompañantes; está internado en el Hospital Argerich

#### Antonela Minniti PARA LA NACION

Margot Robbiey Cara Delevingne se encuentran de paseo por Buenos Aires, pero su visita al país no comenzó de la mejor manera. Anteanoche, la actrizy la modelo estaban cenando de incógnito en un restaurante del barrio porteño de La Boca cuando de repente una situación límite terminó con intervención policial y una persona internada.

El fotógrafo Pedro Alberto Orquera, que se encontraba en las inmediaciones del exclusivo restaurante Patagonia Sur, descubrió a las estrellas mientras disfrutaban de una tranquila velada y, aprovechando que era el único testigo del momento, procedió a fotografiarlas. Al darse cuenta de esto, los guardaespaldas que las violencia y terminaron golpeando al paparazzi, que tuvo que ser

operado en las próximas horas. Según indica la denuncia policial, Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, dos ingleses que algunas versiones definen como custodios de Robbie y Delevingne y otras como amigos de las estrellas y trabajadores de la industria cinematográfica, quisieron evitar que se difundieacompañaban reaccionaron con ran las imágenes de las figuras y persiguieron y golpearon a Orquera, que terminó con una fractrasladado al hospital y deberá ser tura expuesta en un codo y una

herida sangrante en la cabeza. "Anoche estaba haciendo una cobertura y descubrí que las mujeres estaban acá, así que fui", contó Orquera en exclusiva a LA NACION sobre lo que vivió este domingo pasada la 1 dela madrugada. "Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no sé cuál es el vínculo que tienen con ellas", continuó contándole a este medio.

"Sufrí una encerrona terrible en la página 3

y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire", relató. Continúa

2 | ESPECTÁCULOS LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022



La ceremonia se puso al día y entregó los premios de las temporadas 2019, 2020 y 2021

DIEGO ASTARITA/AFS

# Martín Fierro a la Radio. Una ceremonia "eterna" y tres conductores que ya son de oro

Los discursos de Lalo Mir, Alejandro Dolina y Guido Kaczka se destacaron entre lo más emotivo de la noche; faltó el recuerdo a las figuras que se han ido en estos tres años

Milagros Amondaray PARA LA NACION

Con una ceremonia que se extentra demostró que los Martín Fierro a la Radio, como expresó Fernando Bravo en un tramo de la entrega, ya dejaron de ser "el vagón de cola de la televisión" y los exponentes del medio recibieron sus merecidos reconocimientos. Sin embargo, la gala en la que se premió a lo mejor de los años 2019, 2020 y 2021 tuvo puntos altosy bajos que bien vale la pena repasar.

#### Lo mejor

Los tres ganadores del Oro y sus emotivos discursos

Sobre el final de la noche. Teté Coustarot, quien fue la conductora del primer tramo de la ceremonia, anunció que se iban a revelar los nombres de los ganadores del Martín Fierro de Oro. Aunque la entrega se estaba sintiendo un pocolargay anodina, cuando se anunciaron los premiados, la audiencia irrumpió en aplausos para Guido Kaczka (2019), Alejandro Dolina

(2020) y Lalo Mir (2021). Si bien el respeto de sus colegas se hizo sentir mucho antes de sus discursos, las palabras de los ganadores impactadió por cuatro horas y media, Ap- ron por lo genuinas. Al mismotiempo, ninguno de ellos sufrió el flagelo de las interrupciones y pudo explayarse en ese instante significativo para sus carreras.

> El primer ganador fue Kaczka, quien ya había recibido una estatuilla en el inicio de la velada como mejor conductor por su ciclo de La 100, No está todo dicho. Guido, quien está acostumbrado a ser reconocido en los Martín Fierro de la TV -este año se coronó también como mejor conductor de 2021-, se mostró muy feliz con el Oroy así lo compartió con los presentes. "Meviene pasando en los últimos años que la vida medio muchomás delo queyo meimaginaba, me encontré que tengo mucho más de lo que hubiera soñado. Lo comparto con La 100, estamos con un programa que lidera, eso implica que hay mucha gente que nos pone en el auto, mientras trabaja. La tele es muy efervescente, pero la radio es tan familiar, fue un desafío enorme en mi vida y fue saliendo bien. Quiero compartir esto con todos los

que se acercaron esta nochey medijeron cosas muy lindas", manifestó Kaczka con lágrimas en los ojos.

Por su parte, Dolina, quien ya había ganado dos estatuillas por su clásico La venganza será terrible, dejó el humor de lado para un discurso que caló hondo por su mensaje tan breve y preciso. "La radio en la cual trabajo está llena de amigos, tiene buenas costumbres como pagar sus deudas. La radio, en general, es el refugio de la palabra y del pensamiento (...). Nosotros somos islas y la radio es un intento de que los puentes lleguen todavía más lejos y cada tanto nos encontramos con amigos que no conocíamos y eso se lo debo a la radio, así que estoy muy conmovido", remarcó.

En el mismo carril se paró Lalo Mir cuando tuvo que agradecer el último premio de la noche: el Martín Fierro de Oro 2021. El locutor y conductor retomó algunos conceptos de Dolinay profundizó en ellos: "Soy como el abuelo de todos ustedes. Me tocaba, esta vez me tocaba. La radio es el lugar donde la palabra encuentra sentido", dijo Miry sumó: "Debemos cuidarla como sociedad, como seres humanos, la comunicación se

nosdio como una evolución para dejar laviolencia. Más comunicación, más acuerdo, menos violencia". Sobre el final, remarcó el valor de las radios emergentes y el apoyo que se merecen para encontrar su camino, ya que son el futuro del medio.

#### DLa diversidad en la entrega de estatuillas

A pesar de que podía llegar a intuirse que Aptra iba, por una cuestión lógica de haber premiado tres años de radio en una misma ceremonia, a diversificar sus galardones, cuando llegó el momento de anunciar a los ganadores, se notó una necesidad no tanto de repartir sino de reconocer propuestas que quizá en otra oportunidad hubiesen pasado inadvertidas y a las que la pandemia puso en el centro. Como consecuencia, hubo tan solo algunos nombres y ciclos que despuntaron con más de dos premios (los ganadores del Oro, Jorge Lanata, Gustavo López, Fernando Mancini y los programas La García y ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?), ya que en muchas ternas hubo varias sorpresas. Como ejemplo tenemos el caso de Pepe Gil Vidal, quien con

su programa Café con Pepe, de CNN Radio, se impuso sobre Andy Kusnetzoff con Perros de la calle-que se llevó un premio- y Beto Casella con Bien levantado.

Aptra también tiene un ojo puesto en las nuevas generaciones, como dio cuenta el reconocimiento a Alan Longy, y en ciclos que encontraron su audiencia fiel, desde Eternamente Beatles (Radio Del Plata), conducido por Martín Aragón, el trabajo de Cristian Raimundi en musicalización en FM Blackie, además del programa Las tapas de Pancho (Radio AM 750), de Pancho Muñoz.

Como suele ocurrir en cada entrega de premios, la señal que transmite la ceremonia suele "asegurarse" un cupo de premios para sí, y esta vez no fue la excepción con los medios del Grupo Octubre.

#### Lopeor

Una ceremonia atropellada

A priori, se sabía que Aptra no tenía en sus manos una tarea fácil: entregar más de 60 estatuillas y que la ceremonia no sufra daños colaterales por ello. "El fiestón de la radio", extenso, con muchos ganadores, cinco conductores y poco margen para los momentos "de reposo", era necesario e importante para el medio, pero para el espectador la experiencia pudo haber sido otra.

El traspié que fue indisimulable fue el de la interrupción constante de los discursos de los ganadores. Al tener una ventana acotada para agradecer los galardones-para muchos, sus primeros Martín Fierro, con lo que eso implica para sus carreras-, la mayoría de los ganadores debieron limitarse (con algunas excepciones) a agradecer a sus familias y compañeros de trabajo sin poder ponerle una carga emotiva a sus palabras.

Por lo tanto, la ceremonia se desarrolló en piloto automático, sin sorpresasen el medioy, al menos hasta su clímax con los Martín Fierro de Oro, con una modalidad predecible, desprolija y quizá un tanto antipática para quienes querían brindar un discurso de mayor peso y debieron hacerlo sucintamente.

#### La falta de homenajes

Las muertes de dos figuras sinónimo de radio como Cacho Fontana y Magdalena Ruiz Guiñazú, quienes murieron en julio y septiembre de esteaño, respectivamente, ameritaban tributos por parte de Aptra. Sin embargo, Magdalena solo fue mencionada por Pepe Gil Vidaly no tuvo su esperado homenaje. Lo mismo sucedió con Fontana.

En esta línea, faltó un segmento clave de estas entregas, el In Memoriam, que sí se realizó en los Martín Fierro a la TV en mayo de este año y en el que se homenajeó a quienes partieron en los últimos tres años. Podría argumentarse que dicha entrega no fue tan extensa porque reconoció solo los trabajos de 2021 de la pantalla chica, pero en una ceremonia que ya tiene brillo propio como la de los Martín Fierro a la Radio fue notoria la ausencia de esos tributos tan necesarios en los que todas las figuras se unen para recordar en conjunto a quienes marcaron sus respectivas vidas profesionales.

#### **UNA NOCHE QUE DEJÓ MUCHÁS PERLITAS YALGUNAS SORPRESAS**

Ausencias muy bien cubiertas y la conductora que anunció su premio

#### EDUARDO DE LA PUENTE, CON DEDICATORIA

Al subir al escenario para recibir el galardón por su programa Clásico de clásicos (FM Rock & Pop) como mejor programamusical, el conductordio un breve discurso de agradecimiento y aprovechó para deslizar unnuevo "palito" a su examigo Mario Pergolini. "Los que dicen que la radio está muerta qué equivocados están", aseguró Eduardo de la Puente "por elevación".

#### "QUÉNOCHE, TETÉ"

Comosuele suceder en muchas premiaciones, quien conduce elevento también participa de la gala como nominado. Y Teté Coustarot no fue la excepción. Además de presentar su terna, la de mejor programa de interés general semanal 2019, fue la encargada de anunciarse como ganadora. "No voy a hacer suspenso porque me caigo. Ahí está.; Gané! Qué noche, Teté", gritó, recibió el premio y dio su discurso.

#### NELSON K

El galardón a mejor labor periodística 2020 quedó en manos de Nelson Castro, quien se impuso a Alejandro Bercovich y a Marcelo Longobardi. El periodista -en vivo en TN en ese momento-no pudo ir aretirar suestatuilla. En su lugar, al escenario subió el equipo de su programa, Crónica de una tarde anunciada, por Radio Rivadavia, y fue Ariel Tarico, con su personaje Nelson K, quien dio el discurso de agradecimiento.

#### YELQUEENTREGAES...

Cuando fue el turno de entregar el premio al mejor programa deportivo de 2019, 2020 y 2021, sucedió algo muy curioso: el ausenteno fue el ganador, sino quien debía entregar el premio. "Entrega por Aptra Karina González", anunció Juani Velcoff, y Nara Ferragut dio el nombre del ganador: Acáhay buen fútbol. "Si Karina González no sube al escenario lo entrego yo", bromeó la conductora y efectivamente así lo hizo.

LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

1961-2022

### **Bin Valencia.** El baterista definitivo de Almafuerte, la gran banda del metal criollo

#### Diego Mancusi PARA LA NACION

"Te fuiste del escenario, ¡qué campeón! Buen viaje, Bin", escribió Claudio "Tano" Marciello en su Instagram. Así despedía a su compañero en Almafuerte, el baterista Bin Valencia, de 61 años, que alcanzó esta madrugada ese destino que para los músicos sirve de aliciente para soportar lo inevitable: dejar este mundo en pleno concierto, haciendo lo que más les gusta.

Aunque falleció mientras tocaba con su último grupo, Sirio, en La Quadra de Ramos Mejía, Valencia será por siempre para la comunidad metalera el baterista de Almafuerte. Había llegado al que por entonces todavía era un trío en 2000, tras la partida nunca del todo explicada de Martínez. "Bin ensaya acá. Tiene nuestra edad, no es que pusimos a un pendejito de 17 años que 'ay, se toca todo'. ¿Se acuerda cuando empezó Almafuerte, que todos se preguntaban de dónde había salido el Tano? Lo mismo van a decir de Bin. Es herrero, piloto de avión y padre de familia. Antes de buscar a cualquiera, lo llamamos a él porque es un amigo", le decía Ricardo Iorio a la revista Madhouse en aquel momento, a modo de presentación.

Tiempo después los ensayos de Almafuerte se mudaron a un cuarto de la casa de Valencia en el Oeste bonaerense, zona que habitóy recorrió durante toda su vida. Mientras, él fue afianzándose en una posición que hasta su llegada había sido el eslabón más débil de la banda. Cuatro fueron sus antecesores: Claudio Cardaciy Walter Martínez, más efimeros pasos de Juan Espósitoy Rodolfo Márquez.

Valencia hizo su debut discográfico con Almafuerte en Piedra libre, de 2001, producido por Ricardo Mollo. Eran tiempos ajetreados para el grupo, por cuestiones musicales y mediáticas. Aquel álbum marcó un quiebre en la historia del metal: fue el último en el que Ricardo Iorio tocó el bajo, instrumento que había empuñado desde sus años en V8 (lo reemplazó Beto Ceriotti, y de ahí en más Almafuerte pasó a ser un cuarteto con Iorio en la voz). En tanto, el líder se había visto envuelto en un escándalo por declaraciones de corteantisemita en la revista Rolling Stone, y la letra de "Cumpliendo mi destino", octavo track de Piedra libre, no ayudaba precisamente a desmentir esas acusaciones ("guardo de un hombre grande, guerrero nacional que hoy tienen preso. Puede

haber caballo verde más no uno de ellos honesto", escribió Iorio, homenajeando al carapintada Mohamed Seineldín y parafraseando los dichos con los que el militar ponía en tela de juicio la honestidad de la comunidad judía). Aún en medio de ese huracán, Valencia se ensambló a la perfección con sus compañeros y se adueñó de un puesto que, como decíamos, había sido la pata corta de Almafuerte hasta su desembarco.

Con ellos grabó tres álbumes de estudio más: *Ultimando* (2003), *Toro y pampa* (2006) y *Trillando la fina* (2012). Siguió en su puesto hasta que en 2016 Iorio anunció el parate momentáneo que un año después se oficializó como definitivo.

Aquella ruptura no hizo mella en su relación con el Tano Marciello, que también lo había convocado a participar en sus álbumes como solista. Valencia fue, además, profesor de batería de su hija Melina, quien hoy lo despidió en Instagram con un mensaje emotivo: "Que tu alma vuele alto y reciba mucha luz", dice, y acompaña con una foto de ambos abrazados.

En 2010, mientras Bin grababa las baterías del disco Identificado de Marciello y giraba con Almafuerte, sus hijos Nils y David formaban Sirio, el grupo que él terminaría integrando cuatro años después. Por deserciones y cambios de posiciones, la banda necesitaba un baterista y qué mejor que el patriarca. A Sirio también se sumó como vocalista Claudia Resnik, pareja de Bin, madre de Nils y David. Así, el grupo se convirtió en un provecto netamente familiar que tocó en festivales como el Cosquín y el Baradero Rock, compartió escenario con bandas como Attaque 77, Carajo y Eruca Sativa y acababa de lanzar su single "Disparan", adelanto de su cuarto elepé de estudio de próxima publicación.

"Con profundo dolor queremos hacer llegar a todos sus familiares, allegados, amigos, nuestro pesar y condolencias de parte de todos los que formamos IORIO. Gracias por todo lo que nos brindaste en la música, pero, sobre todo, gracias por los momentos vividos, para los que tuvimos la fortuna de haber conocido tu don de gente y hombría de bien. Que descanses en paz QUERI-DO BIN", posteó en sus redes para recordar a su ex compañero Ricardo Iorio. Respetado como músico y valorado en lo personal, Valencia fue despedido con unánime cariño por toda la comunidad metalera. •

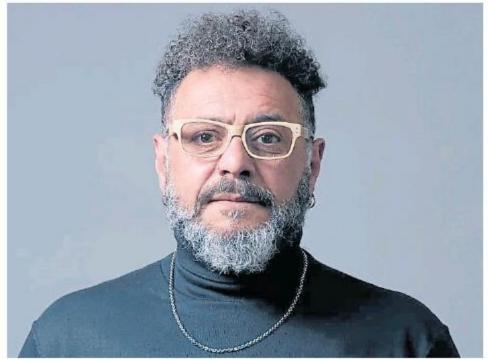

Bin Valencia tenía 61 años



Cara Delevingne y Margot Robbie viajaron sorpresivamente a Buenos Aires

# Margot Robbie, Cara Delevingne y una cena escandalosa en La Boca

INCIDENTE. Fueron descubiertas en un restaurante de La Boca, por un fotógrafo, quien terminó internado tras una fuerte agresión de dos acompañantes de las actrices

#### Viene de tapa

Mientras se encontraba en el piso, Orquera pudo ver cómo unos oficiales se acercaban al lugar. "La policía acudió rapidísimoy la ambulancia del SAME también. Ahí mismovi que uno de los agresores había quedado dando vueltas por la zona y la policía lo detuvo enseguida", recordó. Inmediatamente, el fotógrafo fue trasladado al Hospital Argerich en donde los médicos pudieron atenderlo.

"Hoyme hicieron una tomografia y ahora los especialistas que van a hacer la intervención van a evaluar bien las lesiones y van a tomar la decisión de cuándo me operan, porque no queda otra", explicó sobre las consecuencias que sufrirá debido a esta agresión. Mientras espera la fecha de la cirugía, Orquera se encuentra con una consigna policial para resguardar su integridad física.

Según consta en la denuncia policial a la que pudo acceder este medio, el personal de la comisaría Vecinal 4C se trasladó anoche hasta el cruce de Rochay la avenida Pedrode Mendoza luego de un llamado al 911 en el que se alertó sobre un incidente en la vía pública. Cuando arribaron al lugar, los oficiales hallaron a un hombre con una herida sangrante en el cuero cabelludo y una fractura expuesta en el codo izquierdo, el cual fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Argerich.

"Todo ocurrió cuando el damnificado intentó sacarle fotos a las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne en un restaurante ubicado en Rocha al 800 y dos de sus acompañantes intentaron evitar dicho accionar. Con tales fines comenzaron un forcejeo que derivó en las lesiones descriptas. Ante esta situación, los agresores de nacionalidad británica quedaron detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencionaly de Faltas N° 34, a cargo del Dr. Bellavigna, Secretaria Única del Dr. Palopoli por 'lesiones graves'", consta en los documentos.

"Los imputados Jac Rhys Hop-



El fotógrafo Pedro Alberto Orquera

GROSBYGROUP

kins, británico, y Josey Callum Mc-Namara, británico, quedaron en calidad de detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 a/c del Dr. Bellavigna, Secretaria Única a/c del Dr. Palopoli por 'lesiones graves'. La incidencia se produjo en la puerta de un Restaurante con nombre de fantasía Patagonia Sur. No arribaron medios periodísticos'', especifica la denuncia.

#### Repercusiones en el mundo

A medida que la noticia cobró notoriedad, diversos medios extranjeros comenzaron a hacerse eco de la noticia y a publicar sus versiones de la historia.

Según cuenta el diario británico The Sun, no se trataba de guardaespaldas quienes estaban junto a 
las estrellas de Hollywood, sino de 
dos trabajadores de la industria cinematográfica que acompañaban 
a la modelo y a la actriz durante la 
cena. Mientras que Josey Mac Namara Callum es un productor británico, Jac Rhis Hopkins trabaja 
como jefe de departamento durante los rodajes. El periódico relata 
que ambos golpearon al fotógrafo 
y que se encuentran detenidos en 
Buenos Aires.

El sitio estadounidense TMZ tie-

ne unaversión diferente, en donde acusa al paparazzi de acosar a Robbiey Delevingne, poniendo en riesgo la seguridad de ambas. Según el relato del medio, "los amigos que las acompañaron saltaron a ayudarlas" debido a que Orquera se comportó "de manera agresiva al invadir el espacio de ambas mientras intentaban tomar un taxi", el cual se asustó y arrancó mientras las estrellas se subían al vehículo, haciendo que la actriz australiana tuviera que saltar del auto en movimiento para evitar lastimarse.

"No se sabe lo que puede haber sucedido después del presunto incidente en lo que respecta a Margot y Cara - pero como se ven las cosas... suena como un altercado molesto, por decir algo", aclara TMZ, que asegura que está trabajando en obtener más datos de lo ocurrido.

La versión del sitio Just Jared coincide con la de TMZ. El medio indica que Robbie y Delevingne habrían protagonizado una situación de peligro cuando salían del restaurante: "Un Uber las estaba esperando para recogerlas, pero la situación se tornó aterradora", relatan. Está claro que el intento de las figuras de pasar inadvertidas en Buenos Aires fue un fracaso. •

El tiempo para la ciudad

www.lanacion.com.ar/tiempo

Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín. 15° | máx. 22°

Vientos moderados

del sector nordeste.



mín. 13° | máx. 22° Parcialmente nublado Vientos moderados del sector nordeste.





Nueva 25/10

Creciente 2/10

O Llena 9/10 Menguante 17/10

SANTORAL San Francisco de Borja | UN DÍA COMO HOY de 1992, la cantante Sinéad O'Connor rompe una foto del papa Juan Pablo II como repudio a sus políticas | HOY ES EL DÍA Mundial del Hábitat

#### Sudoku | DIFICULTAD BAJA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 9 | L | 2 | b | ε | 8 | 6 | 9 | τ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | τ | Þ | 8 | 9 |
| Þ | I | 8 | 6 | S | 9 | 3 | 4 | 2 |
| Ţ | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | S | Þ |
| L | ε | 9 | S | 6 | Þ | I | 7 | 8 |
| 8 | Ð | 9 | τ | 2 | 4 | 9 | 6 | ε |
| Z | 6 | 4 | 3 | Þ | S | 8 | I | 9 |
| ε | 8 | τ | 4 | 9 | 2 | 5 | + | 6 |
| 9 | 5 | b | 8 | I | 6 | 7 | 3 | 1 |

|   |   | 2 | 9 |   |   |   |      | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
|   |   | 5 | 2 |   |   |   |      |   |
| 6 | 1 |   |   | 4 | 3 | 7 | 9    |   |
| 3 | 9 | 6 |   | 2 |   | 5 | is . |   |
|   |   |   | 4 | 9 |   |   |      | 7 |
| 4 | 5 |   |   | 8 | 6 | 9 |      |   |
| 1 |   |   |   |   |   | 8 | Q    | 4 |
|   | 8 | 4 |   | 7 |   |   | 6    |   |
|   |   | 9 |   |   | 4 |   |      | 5 |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

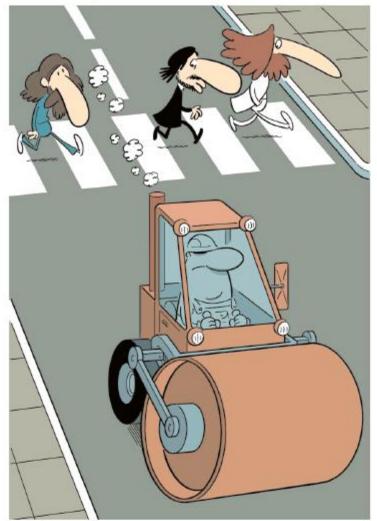

Hablo sola Por Alejandra Lunik

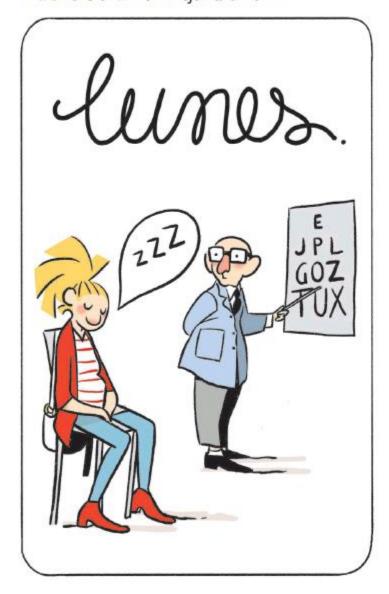

#### Gaturro Por Nik



Tutelandia Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers







**Emprendedores.** Dos argentinos crean un emprendimiento de oficinas al que se accede con un NFT. **Pág. 2** 

SEGUINOS EN 🚹 📵 🍪 🔯

# innuebles

comerciales & industriales





# INVERSIONES: CONSTRUYEN UN EDIFICIO ÚNICO Y SUSTENTABLE

**Bahía Blanca.** El ex basquetbolista de la NBA, Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, desarrolló el centro de entrenamiento de elite y de ciencia aplicada al deporte más importante de América Latina

#### PLANO DE OBRA

#### **GPS**

Información, datos, noticias e indicadores claves para entender el escenario del mercado inmobiliario comercial tanto de la Argentina como del exterior



#### A LA CAZA DE EDIFICIOS DE OFICINAS. 17.500 metros cuadrados, ubicado en el centro

Mientras algunas empresas están planeando, a nivel mundial, reducciones y liberaciones de metros cuadrados de oficinas, otros jugadores elevan su apuesta en el sector y salen a la caza de edificios enteros.

adquirió a DWS un complejo de oficinas, de rondaría entre los 95 y 100 millones de euros.

de Barcelona y que actualmente tiene como inquilino a Generalitat de Cataluña (sede del Departamento de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno regional). Según datos publicados en portales inmobiliarios del Viejo Continente, la En este escenario, la firma Franklin Templeton operación se habría cerrado por un importe que

# 1.509.628

#### METROS CUADRADOS

Es la superficie total del inventario de oficinas clase A que registró el AMBA, al término del segundo cuatrimestre del año. Los polos Saavedra y Panamericana fueron los submercados que tuvieron, en este lapso, mayor cantidad de m² tomados (3000), según lo reveló un informe del sector realizado por la firma inmobiliaria L.J. Ramos.

#### **CAROLINA WUNDES**

Market Research Coordinator Argentina de Cushman & Wakefield

"La superficie de inmuebles logísticos que se demandó durante la primera mitad del año fue de 160.134 m<sup>2</sup>. No se registraba una absorción positiva así desde 2017"





#### Oficinas para la venta, en pleno centro porteño

En la torre AAA ubicada en San Martín al 300, la firma Mariana Stange Real Estate ofrece para la venta tres plantas con cocheras (se comercializan juntas o por separado). Dos de ellas están totalmente equipadas, listas para ser ocupadas. El valor de cada una, parte desde los US\$1.284.000.

#### Nueva alianza estratégica

La firma alemana Häfele, marca especializada en herrajes y soluciones inteligentes de diseño para el mobiliario de última generación, concretó un acuerdo con la empresa Occhipinti dedicada al desarrollo y la fabricación de muebles. Esta alianza estratégica convierte a la firma de muebles en el primer estudio partner de la Argentina.

### 725.000

#### METROS CUADRADOS Es la superficie sustentable

corporativa que se encuentra, actualmente, en obra en nuestro país. La edificación de este tipo comenzó en Buenos Aires en 2010, y hoy representa el 29% del mercado. "Éstas obras hacen que, día a día, el sector corporativo sea una más sostenible y consciente", dice Belén Isaacson, directora de CBRE.

#### **73**% **ESPACIOS ABIERTOS**

Es el porcentaje de directivos, de más de 1100 empresas, que están convencidos que los espacios laborales deben ser abiertos y colaborativos, sin escritorio específicos ni asignados. Esta conclusión es fruto de la Encuesta Futuro del Trabajo 2022 que realizó la firma inmobiliaria JLL.

#### **EMPRENDEDORES**

# Coworking. Crean un edificio en el que, para entrar, hay que utilizar un NFT

Los ideólogos del proyecto buscan generar una comunidad con ADN cripto

#### Mercedes Soriano LA NACION

La incorporación del monedero de criptodivisas blockchain y la red informáticaweb3modificólasformas de conexión. Esa base fue la que llevó a dos argentinos a crear Lighthouse, un edificiode coworking en Uruguay que busca reunir profesionales de distintos ámbitos para que juntos inventen activos digitales con diversos propósitos. ¿Su diferencial? Los tokens no fungibles (NFTs) que se generen en ese entorno van a ser la llave de acceso a las oficinas y eventos que allí se lleven a cabo.

La misión de Claudio Garber y Matías Wepfer, los cocreadores, es generar una comunidad cuyos proyectose intereses-como tecnología, sustentabilidad, bienestar, arte y cultura- hagan sinergia bajo un universo colaborativo. Según indican, esta idea tiene un gran potencial ya que a partir de la pandemia crecieron exponencialmente los perfiles vinculados a la tecnología como los nómades digitales.

Ante dicho panorama, decidieron combinar sus experiencias en bienes raíces y tecnología para indagar en modelos de coworking donde este público pueda converger sus conocimientos y crear cripto activos. Para propiciar este espacio, se asociamos con la DAO Realtok y crearon un marketplace". Su idea es despegarse de la individualidad con la que hasta ahora se hacen los tokens no fungibles y reemplazarla por "una comunidad que crea NFTs que hereden los atributos de cada miembro que participó para crearlos. Es decir, que un token puede tener un poco del lugar que fue el que los juntó para hacer esoy en donde el primer uso que se le va a dar a esos NFTs es en el mismo edificio. O sea que para que vos puedas entrar a tu escritorio y pasar la barrera de acceso, vas a tener que usar el NFT para abrir la puerta", describen.

Llevado a la práctica, ejemplifica que uno de los criptoactivos podría realizarse en base a un provecto eco-

lógico local: "Por ejemplo, hay proyectos en Maldonado para recolectar plásticos de la playa, clasificarlos y que después un artista los toma y crea obras de arte como esculturas o murales con el concepto de desplastificar el océano. Lo que hacemos es convertir el arte basado en el concepto de impacto ambiental en NFTs con los que apoyás al activista y al cowork que como comunidad promueve el crecimiento de estos proyectos y les da un lugar donde desarrollarse. Eso después se lo vamos a dar a alguien que quiera escuchar una charla o un freelancer que sequiera instalar ahí para acceder al edificio", explica Wepfer en diálogo con LA NACION.

El networking es una de las patas más importantes del proyecto, ya que los activos digitales podrían crearse entre un emprendedor y un artista que se conocieron en un evento del cowork. Cichero, el artista uruguayo que creó un museo en el metaverso, es uno de los referentes que ya se sumó a la iniciativa.

#### El diseño de las plantas, clave

Los emprendedores invirtieron US\$100.000 en remodelaciones en el edificio de tres plantas ubicado en la la ciudad de Montevideo. La planta baja es un café público para que la comunidad conozca lo que se ofrece en el edificio y donde se puedan encontrar con referentes de la comunidad que estén trabajando en algún proyecto. El primer piso es un área de trabajo con escritorios, oficinas, salas de reunióny una sala de streaming. "En el segundo piso dejamos una planta abierta de 400 m2 para que suceda la magia de los encuentros, como charlas sobre el metaverso, un encuentro de mindfulness o untaller de arte o literatura. Es decir, todo lo que queremos que seduzca a la comunidad local", describe Garber sobre el espacio de 950 m2 que alquila por US\$6000 al mes.

La tarifa base para instalarse en el cowork es de US\$250 al mes, pero en los planes a plazos más largos una parte se bonifica.



MONTEVIDEO La ciudad elegida para construirlo

LA NACION | LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022 INMUEBLES COMERCIALES | 3

#### NOTA DE TAPA

# Inversiones. Construyen un edificio sustentable modelo en Bahía Blanca

El ex basquetbolista de la NBA, Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, desarrolló el centro de entrenamiento de elite y de ciencia aplicada al deporte más importante de América Latina: tiene desde un estadio hasta un hotel

POR Lucila Barreiro LA NACION

l día que Juan Ignacio "Pepe" Sánchez debutó en una cancha de la NBA con el equipo Philadelphia Sixers entendió el significado de "romper barreras". Ese 31 de octubre de 2000, en el mítico Madi-

son Square Garden de Nueva York se convirtió en el primer argentino en jugar en la liga de básquet más importante del mundo. Con esta mentalidad que "pionero" pensó en este proyecto.

Se trata del primer centro deportivo del país que recibió la certificación LEED (liderazgo en Diseño Energéticoy Ambiental, Operación y Mantenimiento: Edificios Existentes), la norma internacional de sustentabilidad que valida su aporte a la disminución del impacto ambiental. Para el deportista la certificación LEED "es un hito para el país porque se unen dos cuestiones transversales: el deporte y la sustentabilidad".

"Me tocó ser el primer argentino en jugar en la NBA. Hasta pisar una cancha pensé que era imposible, porque hasta entonces no lo había hecho nadie. Ser pionero es romper la barrera de lo imposible. Hoy ya pasaron 15 jugadores por la NBA. Para un chico que juega acá hoy ya el sueño es posible. Lo mismo siento con este centro: hoy esta infraestructura en nuestro país es posible. Setrata sólo de "romper" con la vieja forma de pensar estructuras que quedan obsoletas e inspirar a otros a que se puede", cuenta el deportista en diálogo con LA NACION.

Inspirado en sus pasos por Europa y Estados Unidos, el ex jugador buscó replicar en el país todo lo que veía en el exterior y que acá no existía. "Mi carrera la hice en Estados Unidos y en Europa y en esos lugares veía la calidad de los edificios y cómo los espacios repercuten en las conductas de las personas, cómo pueden funcionar como fuente de inspiración para muchas cosas. Mi sueño era replicar esos lugares que vi en las villas olímpicas europeas, que generan una motivación inmediata a quien las recorre desde el momento en que entrás a las instalaciones", dice.

En Dow Center, que está ubicado en Bahía Blanca a solo cinco minutos del aeropuerto de la ciudad, cuenta con7500m2y2500m2exteriores.Es el centro de entrenamiento de elite y de ciencia aplicada al deporte más importante de América Latina. Inaugurado en 2019, nació como una iniciativa de la petroquímica Dow en conjunto con el fundador de Bahía Basket y referente en el deporte de alto rendimiento y el bienestar.

"Creo que este tipo de espacios en el deporte es un déficit que tenemos. Por eso la lógica detrás de esto es: nosotros también podemos tener espacios de calidad. Es cuestión de pensarlos, no es solo el dinero. Cómo pensamos la sustentabilidad, no tienequevertato con el costo extra sino en cómo planificar", dice el deportista, y añade que el proyecto se hizo



UN DESAFIO El emprendimiento se ideó desde la flexibilidad, para que tenga "vida" todo el año

"100% con gente de Bahía Blanca". Inclusive el diseño fue realizado por un estudio de arquitectura local.

#### Suespíritu

Crear un nuevo concepto edilicio para reconvertir los espacios deportivos. Esa fue una de las motivaciones de Sánchez. "Sí esa fue una de las tantas razones en las cuales pensé cuando decidí llevar adelante este provecto. Pensé en una nueva formade construir centros deportivostanto en la Argentina como en la región. Generalmente se piensa en un estadio con una cancha y una tribuna de cemento que se puede usar sólo cuando hay partidos. En cam-

"Este tipo de espacios es un déficit de la Argentina: se pueden tener más centros de calidad", admite el ex deportista profesional

bio, en este espacio las tribunas son rebatibles. Es un lugar que tiene vidalos 365 días alaño a lavez que sirve como estadio: todo funciona de forma flexible y circular. Tenés un partido de básquety el gimnasio con vista al partido" cuenta el ex NBA.

Bajo este concepto 365, el predio está activo todo el año, no sólo cuando hay partidos o entrenamientos. Poseetrescanchasdeentrenamiento (contableros, aros, pisos y vestuarios nivel NBA) que, juntas, forman un estadio para más de 3000 personas sentadasypalcosVIP para empresas.

Además, cuenta con hotelería deportiva, departamentos para reclutados, comedor, oficinas administrativas y para entrenadores, un gimnasio de alto rendimiento, un centro de medicina y rehabilitación, salas devideo, de estudio, de reuniones y espacios de coworking.

Uno de los aspectos más novedosos son los espacios verdes con una huerta complementaria al edificio principal, y superficies para esparcimiento, arte y creatividad. Con ambientación especial, se puede leer, relajarse, jugar, hacer yoga o realizar actividades artísticas.

Las habitaciones del hotel están conectadas a la cancha, y están pensadas no sólo para los deportistas que entrenan o juegan ahí-como la selección de básquet- sino también para otras delegaciones que tengan alguna actividad en el centro. Puede haber un concierto y hospedar a la gente que forma parte de la comi-

tiva, o un encuentro empresarial y hospedar a los empleados. Hay una zona gastronómica también sumada a las corporativas.

De hecho, el hubtecnológico de la empresa Nuqlea, fundada por Gastón Remy, ex CEO de Dow está ahí y los empleados conviven con otros atletas y con la gente que trabaja en el lugar. "Forma parte todo de un mismo ecosistema", dice Sánchez.

El centro recibióvisitas de representantes de la NBA, de Europa y también desde Buenos Aires. "Es de nivel internacional. Me han llegado a preguntar por qué no lo hiciste en Buenos Aires. ¿Y por qué tiene que ser en Buenos Aires?, repregunto. Hay un enorme potencial productivo en el interior y este edificio lo demuestra. Hoy ya se está empezando a planificar en Buenos Aires con el mismo estudio", expresa.

"Después de mi experiencia en el Real Madrid pensaba por qué siempre uno va a a fuera y vuelve y cuenta no sabés lo que tienen en tal lado. ¿Por qué no lo tenemos acá? Excusas tenemos millones: Es cuestión de arrancar", comenta Pepe.

#### El primero, verde

Desde su diseño y operatividad, la construcción del centro fue pensada para interactuar de manera respetuosa con el medio ambiente, limitando los impactos negativos y potenciando los positivos, con reducción de consumo de energía y agua, protección de los recursos naturales y el uso de energías renovables.

Para esto, se utilizaron paneles de poliuretano que forman la parte más visible del edificio, junto a otros productos comprometidos con la eficiencia y sustentabilidad como pinturas y recubrimientos, impermeabilización, aislamiento acústico, adhesivos de silicona y productos como colchones y electrodomésticos.

Además, el complejo cubierto de 7500 m<sup>2</sup> de superficie se destaca por la tecnología aplicada en su edificación, con productos que favorecen a la aislación térmica reduciendo el consumo energético y que facilitan el aislamiento acústico. A su vez posee superficies vidriadas para tener una iluminación diurna natural, un sistema de parasoles que brinda control solar pasivo, sistemas de aislación acústica, artefactos eléctricos de mínimoconsumo energético, una planta de tratamiento cloacal, con clasificación y separación de residuos en origen, y un sistema de almacenaje y reutilización del agua de lluvia.

"Acompañar el sueño de tener un edificio único en Latinoamérica, tanto por su concepto, como por su gestión innovadora y sustentable, constituyeunpasoclaveparareafirmarel compromiso de la empresa con Bahía Blanca. Este proyecto icónico es una demostración de los valores de la compañía. Hoy damos un gran paso al cumplimentar con la certificación LEED", afirmó Matías Campodónico, Presidente de Dow Argentina. • \*